# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.350 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID



Harald V se resiste a abdicar y eso convierte a su hijo en príncipe eterno. Rara avis. P. 39



Llevamos a nuestra pasarela política el estilo «de-sastre» de Óscar Puente P. 47



Fernando Colomo espera que si el Goya ha de llegar, que no sea, por Dios, el de honor P. 52

# Sánchez se reúne con Clavijo en Canarias con el doble de llegadas que en 2023

Abordará el drama migratorio tras más de diez días en Lanzarote de vacaciones y antes de su viaje africano Hasta el 15 de agosto, llegaron a las Islas Canarias 22.304 personas, un 126,1% más que en el mismo periodo del año pasado



82 personas inmigrantes fueron rescatadas este jueves en aguas cercanas a El Hierro

El PP pide convocar ya la conferencia de presidentes para dar una «respuesta de Estado» Ceuta, desbordada, también pide auxilio y su presidente envía una carta a Sánchez El colapso de los servicios de acogida pone al límite su capacidad de gestión P.6-7

# El PP pide que Montero explique en el Senado el pacto con ERC

Los populares quieren que la vicepresidenta dé todos los detalles sobre el «cupo catalán»



Gamarra y Martínez en las fiestas de Bilbao

Cuca Gamarra salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta Montero, quien, en las últimas horas, ha querido generar dudas sobre la cesión de la soberanía fiscal a Cataluña tras el acuerdo entre el PSC y Esquerra al rechazar que se haya pactado un «concierto económico». P. 8

# Las empresas ven sus negocios más débiles que hace un año

El 67% están preocupadas por la capacidad de pago de sus deudores P. 21

# Los demócratas recuperan la esperanza con Kamala Harris

Promete estar preparada para ser la primera presidenta afroamericana P. 16

La ministra Mónica García pasa las vacaciones en su chalet en un terreno ilegal P. 14

Editorial: Sin soluciones reales contra la inmigración P.3

2 OPINIÓN

Viernes. 23 de agosto de 2024 • LA RAZÓN

Las correcciones

# Harris y el sueño de Obama



Rocío Colomer

os pasillos del United Center de Chicago, sede de la convención demócrata, han sido estos días un hervidero de rumores y especulaciones. ¿Hará un cameo Beyoncé, hablará Oprah o aparecerá Taylor Swift para catapultar a la candidata demócrata Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos? Pero los demócratas cuentan por encima de todo con sus propias estrellas: los Obama, como en su día lo fueron los Kennedy.

El regreso de Barack Obama a Chicago, donde comenzó su carrera política, se produjo mientras el establishment del Partido Demócrata intenta repetir la épica de 2008 y establece paralelismos entre su campaña como primer presidente negro de Estados Unidos y la candidatura de Harris para convertirse en la primera mujer presidenta. «Kamala Harris será quien traspase el techo de cristal», dijo un día antes Hillary Clinton, matriarca de otra de las dinastías políticas fabricadas por los demócratas, que perdió contra Donald Trump en las elecciones de 2016. Aunque Obama, de 63 años, lleva ya casi ocho años retirado, es uno de los demócratas más populares e influyentes en el país. En Spotify comparte su playlist del verano con 131 millones de seguidores.

Barack Obama ha cerrado un ciclo. Su andadura política comenzó hace 20 años cuando



Los demócratas deben mostrar algo más que su desprecio a Trump

pronunció un discurso de apertura en la convención electoral demócrata de 2004, donde John Kerry fue designado candidato. La intervención se reserva tradicionalmente a figuras prometedoras del partido. Obama aprovechó sus 17 minutos de gloria. Entonces, un joven senador de Illinois, electrizó a su audiencia con su llamamiento a una América unida. La vicepresidenta de Estados Unidos quiere repetir su hazaña y llegar en noviembre a la Casa Blanca. Pero va a ser una campaña breve, de apenas once semanas, después de que Joe Biden tardase demasiado tiempo en hacer el último servicio a la nación y abandonase su candidatura a la reelección.

Harris ha trazado un plan para atraer a la coalición de trabajadores blancos del «cinturón del óxido» estadounidense, votantes negros del Sur, jóvenes de ciudades universitarias de todo el país y mujeres que dieron la victoria a los demócratas en 2008. Para los primeros eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula. Con sus primeras decisiones, la vicepresidenta ha desatado un entusiasmo inesperado en el partido que ha provocado una guerra de nervios entre los republicanos. Trump, que se había esforzado por mostrar una imagen más pulida, ha vuelto al barrizal de los ataques personales en vez de apostar por las propuestas políticas. Harris y Trump permanecen en empate técnico. No obstante, la batalla decisiva se va a jugar en la «América profunda». La vicepresidenta tendrá que convencer a sus futuros votantes de que está por encima de las batallas culturales del wokismo, a pesar de que fue senadora por California, el epicentro de este movimiento divisivo. Deberá mostrar un pragmatismo económico y alejarse de la política de Biden a la que los americanos atribuyen la alta inflación. Tampoco puede dejar de lado la defensa de las libertades individuales y del patriotismo. De lo contrario se arriesga a que su único hilo argumental sea el desprecio a Donald Trump y eso no es suficiente para ganar unas elecciones.

# Las caras de la noticia



Isidro Fainé
Presidente de la Fundación
«la Caixa»

#### La Fundación «la Caixa» facilita 22.500 contratos.

El programa Incorpora de la Fundación «la Caixa» ha atendido a más de 65.000 personas en los primeros seis meses de 2024 y ha facilitado 22.637 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad gracias a más de 10.000 empresas.



Carlos Mazón Presidente de la Generalitat Valenciana

## Programa pionero en España sobre salud mental.

Carlos Mazón ha
destacado la creación
a partir del nuevo curso
escolar de 22 unidades
de detección precoz
de salud mental en
centros educativos de la
Comunidad. Se trata de
un programa pionero en
España.



Enrique Santiago Diputado de Sumar

#### El «odio» que a la izquierda le interesa.

El diputado comunista quiere prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio. Pero solo el que le convenga a la izquierda. El odio contra la bandera, el Rey, la Iglesia, el pueblo judío, jueces y periodistas es aplaudido y secundado por Enrique Santiago con naturalidad.

# El canto del cuco

# Por San Bartolomé



Abel Hernández

or San Bartolomé, si no revolvía el tiempo, la era quedaba limpia y barrida. El viajero que se acercara al pueblo a pasar la fiesta del patrón podía ver, si acaso, en un rincón el montón de granzas junto a unos gavejones de yeros o de «cucos», como se conocían los guisantes de secano, arrancados de la pieza con la aguada del alba, a base de uñas, antes de que picara el sol. Después las mujeres -esta solía ser tarea femenina- sin quitarse en todo el verano el pañuelo de la cabeza con el que se cubrían también la cara para no ponerse

morenas, desgranaban pacientemente los garbanzos y las rubias lentejas de la tierra. El día de la fiesta, San Bartolomé recorría en andas, imponente, las calles y bendecía al pueblo y la cosecha.

En los páramos castellanos de las Tierras Altas, el final del verano era el tiempo de la caza, con la apertura de la media veda por la Virgen de agosto, y de la dula suelta retozando en la dehesa. Desde el punto de la mañana, los cazadores recorrían con sus perros los rastrojos y los orillos en busca de las inocentes codornices. El polvo de las eras -el picante tamo de los tardíos, de la avena y la cebada ladilla- cubría las paredes del caserío, se apoderaba de las callejas y manchaba las flores de malva donde bordoneaban los abejorros. Con la cosecha metida en casa -el grano en el granero y la paja en el pajar-, el pueblo descansaba y se recogía en silencio a la espera de la llegada inminente del otoño temprano.

Las calles se poblaban de moscas y de perros callejeros, sin raza conocida, tumbados a la sombra. También las ovejas, recién esquiladas, se apiñaban en la siesta. Los campesinos, con el rostro flaco, endrino, acuchillado por el sol del verano, descansaban y hacían balance de la cosecha en los poyos de las puertas y en la taberna. «Mal año -repetían año tras año-, pan para hoyy hambre para mañana», confirmando el ancestral pesimismo del mundo rural, que favoreció la estampida de la despoblación. En las tierras cercanas de la Rioja, más cálidas, todos los caminos olían ya a fruta y empezaba la alegre vendimia. Buen momento para coronarse de pámpanos dorados, como el cuadro de Arcimboldo, que se llama justamente «Otoño», o como las columnas barrocas del altar mayor de la iglesia parroquial, envueltas en apretados racimos de oro viejo, iluminados por la tenue luz de la lámpara del Santísimo.

El campo se volvía pardo, pajizo y desolado.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

## **Editorial**

# Sin soluciones reales contra la inmigración

Pedro Sánchez le ha costado sacar un hueco de su apretadaagendavacacional para reunirse unos minutos con el presidente canario Fernando Clavijo. Finalmente, la cita se celebra hoy en la isla de La Palma con el fin de abordar la situación migratoria por la que atraviesa el archipiélago, epicentro de la crisis que atraviesa nuestro país que afecta también a otros territorios por el impacto de un flujo de gentes desesperadas desde África hacia nuestras costas. Sánchez conocerá el informe de situación de quien dirige la administración que se encuentra en primera línea y también sus necesidades y demandas para responder de una manera adecuada, ordenada y humanitaria a tantas personas que se echan al mar en manos de las mafias. La inquietud del presidente por la presión desbocada que se padece y el estado de los profesionales y de las instalaciones de acogida ha resultado digamos que relativa. Lo han refrendado sus actos. Días de descanso en Lanzarote y su desasosiego y su ansiedad por las consecuencias del colapso han sido insuficientes para que se decidiera a revisary conocer en persona el estado de los medios materiales y humanos del dispositivo de atención. Si por sus actos los conoceréis, cualquiera podría pensar que Sánchez, más que gestionar la emergencia y desarrollar políticas que den salidas a un problema que ya es crónico, lo instrumentaliza en su interés contra el PP como tantos otros de la agenda pública. No hay remedios sencillos para problemas

complejos y pocos de tan enorme dificultad, con tantísimas aristas y variantes, como el de millones de personas dispuestas a jugarse la vida por la promesa de un mundo mejor o al menos la esperanza de alcanzarlo. Otra circunstancia es que años y años de esfuerzos, millones y millones de euros después, medios y más medios entregados a los países de origen con toda clase de programas de ayuda al desarrollo y de asistencia técnica, logística y de seguridad, miríadas de leyes y reglamentos, dé la sensación de que los progresos son del todo insuficientes, que la corriente de los necesitados va amás, que el negocio del tráfico de seres humanos resulta cada día más boyante y, en resumidas cuentas, que se ha fracasado en el intento de erradicar o minimizar la tragedia global. Esta mácula deshonrosa no nos corresponde en solitario, también lo es de Europa, sobre todo de Europa, además de a los estados africanos con su parte alícuota de responsabilidad, rayana en la complicidad en algunos casos. Se habla de emergencia migratoria y en efecto lo es y este Gobierno incapaz y negligente debería haber convocado a las comunidades hace meses, pero prefiere difamar a Feijóo con sus patrañas. Una política migratoria integral y ordenada, conrecursos, parece inviable desde hace décadas, y ahora además se macera en la inmoralidad de la izquierda. Mientras Sánchez viaja a África para lo de siempre y con los resultados de siempre, sabemos que la inmigración ilegal se ha duplicado en España y se ha triplicado en Canarias hasta junio.

# **Puntazos**

# Tampoco las empresas ven el cohete

Esta semana hemos constatado que la industria presenta serios síntomas de retroceso, tanto en la producción como en la cifra de negocios, que se ha hundido un 5% en junio en relación al mismo mes de 2023, su mayor caída desde el pasado mes de marzo, cuando se desplomó un 12,1%. Hoy, adelantamos en páginas de Economía que cuatro de cada diez compañías se reconocen más vulnerables que hace un año y que casi siete de cada diez se cuestionan su capacidad para afrontar las obligaciones de pago con sus deudores. No responde al discurso triunfalista del Gobierno ni son los rasgos de un sector boyante, con el futuro despejado y capacidad para liderar la Economía que, según Moncloa, es la locomotora de Europa. La España real, la del día a día de los empresarios y sus empleados, casa mal con la España del cohete de Sánchez.

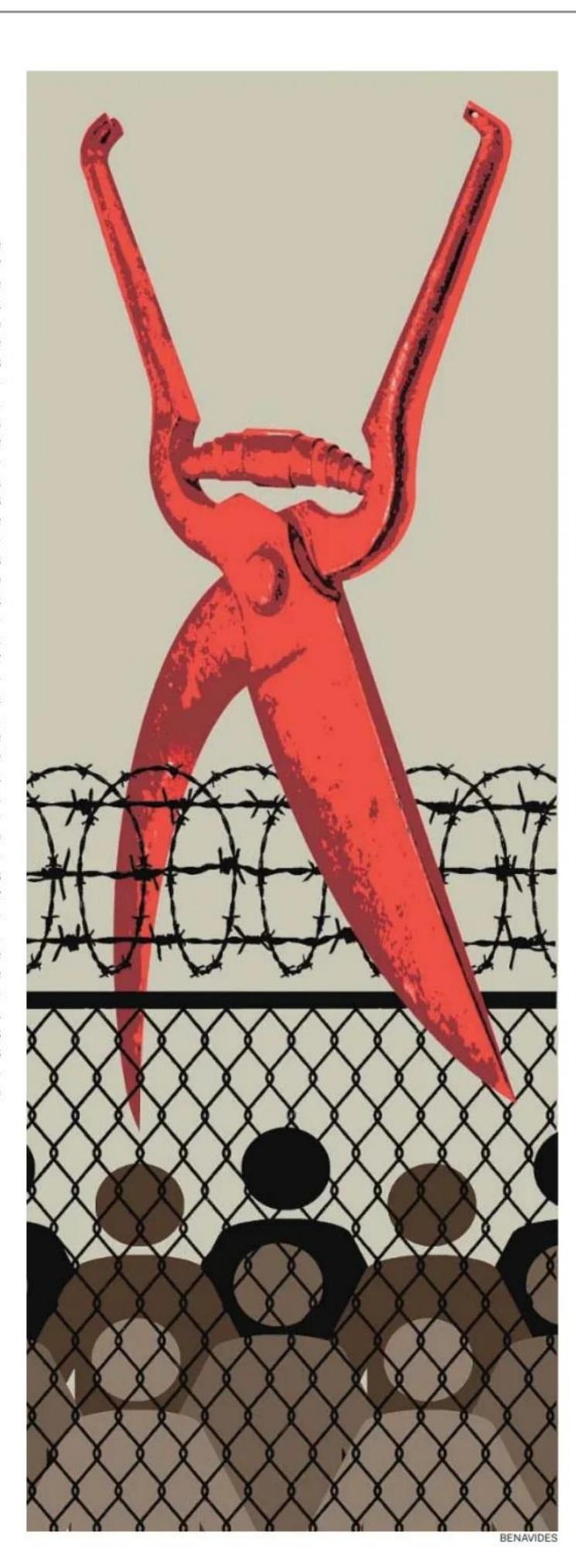

# El submarino ¿Qué pasa con Mr. Handsome?

En las filas conservadoras hay quienes se frotan las manos ante la campaña socialista contra los perfiles anónimos en redes. Ya no se trata, tan solo, de que el asunto pueda volverse contra ciertos socios del Ejecutivo caracterizados por sus «guerrillas digitales», ahora algo depauperadas. La cosa tiene más guasa porque, como reconocen incluso en el PSOE, ¿cómo computa un perfil anónimo dedicado a la promoción del propio Pedro Sánchez y cuya autora, descubierta hace algún tiempo, cobra como asistente del Grupo Parlamentario Socialista?

# **Fact-checking**

Mónica García

Ministra de Sanidad



#### La información

Mónica García pide al PP que «contenga sus alarmas innecesarias» y «mensajes anticientíficos» sobre la viruela del mono.

La ministra de Sanidad ha pedido a las comunidades del Partido Popular que «contengan sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos» sobre la viruela del mono, al tiempo que ha asegurado que España está «muy bien preparada». «Prudencia en los mensajes de aquellos que tienen tantas ganas siempre, sobre todo cuando llegan este tipo de casos, de emitir bulos y desinformación para intentar desgastar al Gobierno y al Ministerio».

#### La investigación

Para su desgracia, el Ministerio se desgasta solo desde que Mónica García está al frente. Por lo demás, el discurso suena exactamente igual que en los días previos a la pandemia del coronavirus sin que, por supuesto, se acerquen siquiera mínimamente ambas infecciones. Falta información, sobra oscurantismo y se desborda irresponsabilidad política. La obsesión de esta ministra con el PP es enfermiza. Haría bien en centrarse en las ocupaciones de su departamento. Falta le hace.

#### El veredicto



FALSO. Estamos en una emergencia sanitaria por la viruela del mono. España es el país europeo con más incidencia desde 2022. La nueva variante presenta hasta diez veces más número de casos de enfermedad grave y mortalidad. Son datos.

# Consejos vendo

# Considerando en frío



Ulises Fuente

a semana pasada, hace la pitagórica cifra de siete días, vertía una serie de consideraciones en esta columna al respecto del turismo. Aunque imagino que sus letras pudieran cosechar algún bufido arrastrado por el viento (¡hey, o quizás estaba estupenda!) la citada columna obtuvo el botín de un comentario en la versión digital. Se trataba de alguien que se autoidentificaba de «indepe» y que denominaba mis argumentos de «curiosos». Yo leí aquella divisa y por la noche pasé mucho calor. Sudé mares. Me pregunto qué no recuerda mi consciencia pero algo dentro de mí me dice que soñé con SRubio, el no tan anónimo lector. En mi fantasía nos conocíamos y tomábamos unas «escopinyes», rebañábamos un mar y montaña (para ser más específicos, de cigalitas y pies de cerdo, mi favorito), y, a la altura de la ratafía estábamos acercando las narices al borde del romance. Sepan algo: es tan difícil obtener un mensaje positivo de alguien en internet, aunque te dejes la vida y pongas el corazón en ello... que aquel mensaje de mi «indepe» favorito (¿quizá se llame Sergi?) me calentó el

corazón, qué sé yo, desató mi fantasía, a pesar de que tengo la casi absoluta certeza de que mi interlocutor trataba de hacerme una crítica que le salió regular y a mí me pareció un elogio. Me vale así también.

El otro día discrepé de mi cuñado y me señaló con el dedo. Me acusó de ser prácticamente el letrinero de los «wokes» del universo. Yo menté a otros propagandistas y nos tomamos un gin tonic en silencio. Mirando con la barbilla levantada permanecimos durante un cigarro interminable. Admito los hechos, fui a tocarle las narices. Yo dije que Blancanieves podía ser negra y se armó la marimorena. Ni siquiera lo pienso, o en realidad es un asunto que me trae sin cuidado, pero aquella mención desató nuestros quijotes interiores, que galopaban en una dialéctica desquiciada contra enemigos imaginarios. Me pregunto qué nos pasa. ¿Por qué estamos siempre dispuestos a enfadarnos por la más nimia cuestión, llevando al esencialismo y al precipicio las más peregrinas batallas? Puede que todo sea culpa de las redes, que nos han hecho así de irascibles y ya no sabemos discrepar. Aventuro un giro copernicano de las relaciones humanas. Nos vamos a volver mudos, a perder toda capacidad de comunicarnos que no sea por escrito, en la trinchera del «post». Me quedo con los versos de César Vallejo: «Considerando / que el hombre procede suavemente del trabajo / y repercute jefe, suena subordinado; / que el diagrama del tiempo / es constante diorama en sus medallas / y, a medio abrir, sus ojos estudiaron, / desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa...».

# El trípode

# La naturaleza no perdona el hombre sino el Creador de ese orden.



Jorge Fernández Díaz

condenado por agredir a su mujer cambia de sexo y consigue eludir 15 meses de cárcel». Si tiempo atrás nos hubiesen contado una noticia como esa, que hemos conocido ahora, -y pese a que no es la primera de estas características- hubiéramos pensado que o era una broma o ese país y esa sociedad definitivamente habían perdido la cabeza. Esa es la noticia que según consideran algunos «puristas» es consecuencia de un fallo de técnica jurídica en la redacción de la ley. Lo cierto es que ese Ministerio de igualdad que mejor sería denominarlo «Igual dá» ha dado sobradas muestras de su incompetencia con su igualitaria ley del «solo sí, es sí» que provocó la masiva excarcelación de agresores sexuales. Pero quedarse en ese plano técnico sería ignorar lo que subyace tras esas aberraciones legales. Un elemental sentido común aconseja no olvidar la sentencia que afirma que «Dios perdona siempre; el hombre perdona a veces, y la Naturaleza no perdona nunca». Es decir, que existe un orden que establece derechos y que no ha creado

Asimismo hay leyes no creadas por el hombre, sino que las ha «descubierto» -por medio de sabios científicos, como Einstein, Newton, Leibnitz...-, y que son la causa de que no vivamos instalados en un caos permanente e inhabitable. Una persona es libre de creer, por ejemplo, que la ley de la gravedad no existe en nuestro Planeta Tierra, y quererlo demostrar lanzándose sin paracaídas desde un avión o desde un séptimo piso, no tardando en comprobar su error aunque seguramente no pueda vivir para contarlo. De la misma manera que la Física, la Química y las Matemáticas son las ciencias que estudian ese orden físico y material existe una disciplina jurídica que estudia los derechos del hombre que preexisten a él y se derivan de su propia naturaleza humana. Se conocen como «jusnaturalistas» a dichos especialistas que se contraponen a los «positivistas» especializados en el derecho establecido por el hombre. Cuando estos ignoran a los anteriores, la sociedad padecerá las consecuencias de ese olvido, porque «la naturaleza no perdona nunca». La naturaleza humana - y en general la animal- es sexuada y dotada de dos géneros: masculino y femenino la humana, y macho y hembra la animal. Ese orden regido por la ley natural requiere de un creador obviamente y quienes niegan su existencia la atribuyen a la casualidad, a la evolución y a cosas por el estilo. En esa lógica de razonamiento evolutivo lo extraño es que no existan todavía caballos que nazcan con jinete incorporado. Pero todo se andará.

# **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: José Lugo;

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

#### Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, LL. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero). TRIBUNA 5

# El estoicismo de Quevedo



### David Hernández de la Fuente

ntre 1635 Don Francisco de Quevedo y Villegas publicaba en Madrid y Barcelona su versión de la «Doctrina de Epicteto», junto con el Origen de los estoicos y su defensa contra Plutarco, y una Defensa de Epicuro («contra la común opinión»), además de una versión también versificada de las sentencias atribuidas a Focílides. Estas traducciones, con el tratado de doctrina estoica, se imprimieron tres veces en 1635 y una en 1636, como buena prueba del conocimiento del griego del gran escritor madrileño, y de su interés, en la línea del huma-

nismo de Justo Lipsio, por un nuevo estoicismo cristiano que defiende la compatibilidad de Epicteto con el cristianismo.

Quevedo fue gran conocedor de los textos clásicos desde su juventud, a partir de su formación universitaria. Pero en su último decenio de vida, cuando su mundo estaba colapsando, Quevedo se dedicó al estoicismo con especial pasión. Ya como señor de

la Torre de Juan Abad, entre sus exilios en el Campo de Montiel y sus prisiones en el convento de San Marcos en León o en Loeches, el poeta lee y escribe sobre filosofía estoica y reflexiona sobre la vanidad de la fama, sobre lo acuciante de la enfermedad, sobre la muerte y la vejez. En su obra Nombre, origen, intento, recomendación y descendencia de la doctrina estoica. Defiéndese Epicuro de las calumnias vulgares (1633-1634) se refiere a su relación con la escuela del antiguo estoicismo, de la que, como cristiano, no se ve miembro, pero sí simpatizante y sobre todo usuario en momentos de turbación, diciendo : «Yo no tengo suficiencia de estoico, mas tengo afición a los estoicos. Hame asistido su doctrina por guía en las dudas, por consuelo en los trabajos, por defensa en las persecuciones, que tanta parte han poseído de mi vida. Yo he tenido su doctrina por estudio continuo; no sé si ella ha tenido en mí buen estudiante». En esa misma época, Quevedo traduce al castellano el De remediis fortuitorum atribuido a Séneca con el título *De los* remedios de cualquier fortuna, con comentarios personales a cada pasaje.

La traducción de Epicteto por Quevedo, realizada en silvas castellanas, viene introducida por un interesantísimo texto de presentación de su mano, que no tiene desperdicio. En él, en primer lugar, Quevedo escribe una dedicatoria al poderoso patrón del poeta madrileño, Juan de Herrera, como era convención en la época. Envía la obra a Juan de Herrera que era Caballero del Hábito De Santiago y Caballerizo del Conde Duque, un militar de pro, con la justificación de cuántos ilustres personajes han seguido sus lecciones que enseñan «al alma a ser señora, rescatándola de la esclavitud del cuerpo, y al cuerpo le anima a pretensiones de alma con la obediencia a la razón. Enseña cuánto más rico está el sabio con el desprecio de los bienes de la fortuna que con la posesión de ellos; no

filósofo estoico», que repasa someramente los principales datos que hemos esbozado en la introducción general. Destaca en ella la oscuridad del origen del filósofo de Hierápolis y la fama de este pensador sin nombre, del que no conocemos el patronímico sino solo su condición de esclavo «comprado» (epiktetos): «Tuvo más dicha con la noticia su patria que sus padres, pues nadie los nombra: reconozco esta ignorancia por grande providencia del olvido, para que la memoria se acordase que sin otra descendencia fue nuestro filósofo todo de la filosofía, y de sí progenie de su virtud». En otro pasaje de gran interés, contrapone sus defectos físicos con su excelencia moral y cifra su doctrina condensada en dos famosas palabras que se le atribuían: «Sufre, abstente». Además de dedicarle el soneto que encabeza esta edición nuestra, se entretiene en debatir la autenticidad de unas supuestas cartas de Epicteto, a todas luces apócrifas,



promete premios de la virtud, sino virtud, que ella misma es premio. Afirma que solo el sabio es rico y libre; que no es capaz de injuria, ni puede ser vencido».

Seguidamente, resume Quevedo las bondades de una doctrina que merece divulgarse entre todos, empezando por su noble patrono, pues, además, se armoniza bien, según cree, con la doctrina cristiana. Especialmente se fija en la virtud militar que caracteriza a Juan de Herrera y le anima, con el coraje de la milicia, a vivir «no solo como quien algún día ha de morir, sino como quien cada instante muere, y cada día puede morirse. Vivamos no con ansia de vivir mucho, sino bien». Aquí se rescata el lema del «bien vivir» (eu zen) característico de la filosofía helenística.

Por lo demás, en su traducción se ve claro el intento de armonizar la ética estoica de Epicteto con el contexto cristiano. Al fin, incluye una breve semblanza biográfica del filósofo bajo el epígrafe «Vida de Epicteto, antes de concluir la introducción y dar paso directamente a su traducción en verso, con estas hermosas palabras: «Esta, que yo he escrito, es la vida que vivió Epicteto. Este libro, que él escribió, es la vida que Epicteto vive y vivirá.»

Con estas líneas quiero llamar la atención sobre el estoicismo de Quevedo y su muy fiel versión en verso de Epicteto, que publicaré como anexo a la mía propia en prosa el próximo otoño en la editorial Arpa. Cualquiera que lea los versos quevedianos que traducen a este sabio estoico y los compare con su original—o con una traducción literal en prosa—reparará en la limpidez y la justeza de la labor del poeta madrileño como traductor e intérprete del estoicismo, a la par que en su pericia literaria y en la excelencia de su poesía.

David Hernández de la Fuente es escritor y Catedrático de Filología Clásica en la UCM

# Mar en calma Indescriptible horror



Irene Villa

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo y el lema de la ONU este año es «Voces por la paz: las víctimas del terrorismo como promotoras de la paz y educadoras».

Los supervivientes (que son las verdaderas víctimas ya que sentimos que los asesinados gozan de una paz que los que se quedan a veces no logran conquistar ni en toda una vida) tenemos el compromiso de propagar y promocionar la paz y una educación que mantenga a salvo a toda la sociedad.

Líderes de la ONU y testimonios de víctimas de terrorismo se unieron el miércoles en un acto virtual que puso en valor: humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Un homenaje al coraje y los esfuerzos de quienes tuvimos la suerte de sobrevivir, por «transformar tragedias personales en fortalezas colectivas».

Lo más emocionante fue el minuto de silencio global en memoria de todas las víctimas. Siguen calando hasta lo más hondo esos 60 segundos de silencio, recuerdo y conexión con quienes ya no están. Una emotiva mesa redonda aludió al poder transformador de las víctimas en la concienciación y su legado de paz y resiliencia. Un espacio para no olvidar a las víctimas del terrorismo, como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, regido por una fundación con el mismo nombre, adscrita a la Administración General del Estado.

La asociación Dignidad y Justicia denuncia las concesiones al terrorismo y rechaza reescribir su macabra historia con el fin de «justificar pactos».

Conocemos bien el dolor y consternación que revivimos ante cada indescriptible horror, venga de donde venga, como el asesinato de Mateo, el niño de 11 años que jugaba al fútbol en Mocejón (Toledo) cuando un joven se abalanzó sobre él y acabó con su vida apuñalándole.

Un irracional e irreversible acto macabro como los que provocan el terrorismo y la violencia en tantos lugares del mundo. Susana Campo. MADRID

ás de diez días después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se instalase en Lanzarote para pasar sus vacaciones en la residencia de La Mareta y tras las más que insistentes y continuas peticiones por parte del gobierno canario para que ambos líderes tuviesen un encuentro, hoy se verán la cara ambos dirigentes para analizar la crisis migratoria que no cesa. Con esta bilateral, el jefe del Ejecutivo hará una excepción y recibirá a un líder autonómico, pese a negarse a convocar la Conferencia de presidentes, que ayer mismo volvió a solicitar el Partido Popular para abordar conjuntamente un desafío que tiene contra las cuerdas a varios territorios. Los populares reclaman «respuesta de Estado».

Sánchez llegará al archipiélago en un momento crítico. Más de 350 Crisis. Abordará el drama migratorio tras más de diez días en Lanzarote de vacaciones y antes de su gira por tres países africanos

# Sánchez se reúne con Clavijo en Canarias con el doble de llegadas que en 2023

personas llegaron ayer de manera irregular a El Hierro. Esta pequeña isla, situada en la parte más occidental del archipiélago canario, concentra el grueso de las llegadas de pateras desde inicio de este año con la tensión que ello supone para

sus recursos. El Jefe del Ejecutivo, que lleva meses mirando hacia otro lado, aterrizará en Canarias coincidiendo con unas cifras de récord. Hasta el 15 de agosto han llegado a Canarias 22.304 personas, un 126,1 % más que en el mismo periodo de 2023, cuando habían llegado 9.864. Es decir más del doble de entradas irregulares. En concreto, solo en la primera quincena de este mes arribaron 834 personas, lo que significa más de 55 personas cada día. En el mes de julio llegaron a las islas un total de 2.213 personas, en la misma línea que junio. Cifras altas pero lejos de las alcanzadas a principios de año, cuando en enero y febrero llegaron al archipiélago 7.270 y 4.662 inmigrantes, respectivamente, tras superar la que es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Evidentemente, este goteo constante de pateras está poniendo contra las cuerdas los recursos de acogida del archipiélago. La saturación de los sistemas de acogida en Canarias, que tutela actualmente a 5.200 menores migrantes no acompañados (casi el doble de su capacidad), ha obligado al gobierno regional a abrir carpas temporales para atender a los migrantes. Con unos 80 centros con capacidad para alrededor de 6.000 personas, según fuentes que trabajan sobre el terreno, las derivaciones a la red de acogida de la Península están siendo fundamentales. Sin embargo, estos traslados dentro del sistema de acogi-



Centenares de inmigrantes llegaron de manera irregular a El Hierro, ayer

da se enfrentan al rechazo de varias comunidades, especialmente por la improvisación y la falta de información del Gobierno central, encargado de la política migratoria.

En este sentido, el presidente Sánchez se fue de vacaciones con el melón de la Ley de Extranjería abierto. El Gobierno consiguió poner un «parche» a la crisis migratoria que vive Canarias gracias a que las autonomías del PP aceptaron el reparto de los 347 menores migrantes, aunque tuvo problemas para lograr la reforma de la Ley de Extranjería para evitar que se reproduzcan estas situaciones a futuro. Su debilidad parlamentaria - ya que su socio Junts ya se descolgó de la norma- junto con las críticas del PP por las formasy porque la normativa excluía la financiación, además del «no» de Vox, echó por tierra cualquier posibilidad de acuerdo.

La propia proposición de ley que impulsó el Gobierno negociando con Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y cambiar la regulación de la acogida de los menores migrantes denota la voluntad que tiene Moncloa por sacudirse la carpeta migratoria. La exposición de motivos hace reiteradas alusiones a la división competencial entre la inmigración, que corresponde al Estado, y a la atención a los menores, que está en manos de las autonomías, y aprovecha esa circunstancia para arrogarse la capacidad de distribuir por toda España a los jóvenes no acompañados que lleguen a Canarias, Ceutay Melilla sin hacer referencia a la financiación. Los populares habían puesto la condición de que se les diera un fondo de contingencia ya que un menor supone a las comunidades unos 200 euros al día.

La cita de hoy en La Palma llega después de que el gabinete del Palacio de la Moncloa se pusiera en contacto con Presidencia del Gobierno de Canarias el martes – tras el anuncio de la gira de Sánchez El PP pide convocar ya la conferencia de presidentes para dar «respuesta de Estado»

Hasta el 15 de agosto, llegaron a las Islas Canarias 22.304 personas, un 126,1% más que en 2023

por África- para cerrar un encuentro en el que espera «despachar asuntos importantes» para las islas. Ambas partes confían en que este encuentro también sirva para «normalizarlo todo» en cuanto a las relaciones entre las dos instituciones, tras la insistente crítica del PP por no atender la demanda del presidente de su coalición de gobierno. «Le pedimos que deje ya la hamaca y atienda a Clavijo», dijo el lunes la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós. Por su parte, Clavijo aseguró estar contento porque «esto lo normaliza todo, estoy encantado porque en el seno de la normalidad de un presidente del Gobierno de España y otro de una comunidad autónoma podamos tener esa charla, este encuentro».

El encuentro entre Sánchez y Clavijo se producirá unos días antes de que Sánchez se desplace hasta Mauritania, Senegal y Gambia para intentar paliar los flujos migratorios a Canarias desde los países de origen. Será la segunda vez en poco más de seis meses que Sánchezviaje a Mauritania, ya que el pasado 8 de febrero se desplazó a ese país junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos anunciaron una ayuda de más de 500 millones de euros para facilitar el progreso del país y la lucha contra la migración ilegal. En esas fechas el 83% de las llegadas irregulares a Canarias procedían de Mauritania. Sánchez también realizará una parada en Senegal, último país al que se desplazará en esta gira, pero será la primera vez que lo haga tras la llegada a la presidencia del país el pasado mes de abril de Bassirou Diomaye Faye. Sí será la primera vez que el jefe del Gobierno visite Gambia, el país más pequeño de África occidental y en cuya capital, Banjul, se entrevistará con su presidente, Adama Barrow. Hasta allí se desplazó el titular de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado mes de junio. Es más que probable que el jefe del Ejecutivo anuncie algún acuerdo de financiación durante su gira africana. No en vano, todo apunta a que el flujo migratorio aumentará de cara al otoño por la mejora de las condiciones climáticas para realizar la travesía por el Atlántico. Sin embargo, pese a regar con dinero a estos países, las llegadas irregulares no descienden. En todo el territorio, en lo que va de año, llegaron un total de 31.155 inmigrantes, un 66,2% más respecto a 2023.

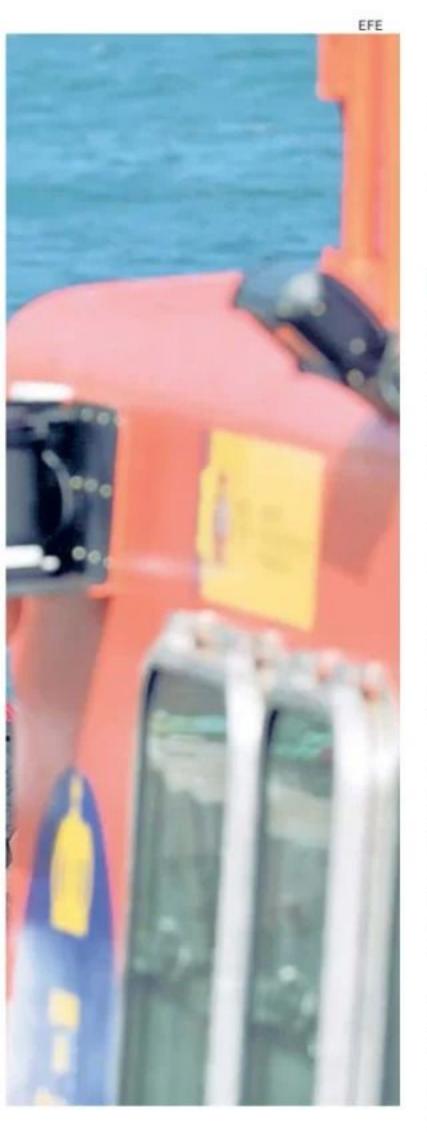

# Ceuta, desbordada, también pide auxilio

Decenas de personas cruzan a nado desde Marruecos para intentar entrar en la Ciudad Autónoma

S.C. MADRID

La presión migratoria tampoco cesa en Ceuta. Alrededor de una veintena de menores inmigrantes lograron acceder a nado a Ceuta durante la madrugada de ayer, en una nueva oleada de intentos de entrada desde Marruecos que mantuvo en alerta a la Guardia Civil y a las autoridades locales. Este intento se produjo tan solo una semana después de que otro grupo más numeroso lo intentara también aprovechando la niebla que cubría la ciudad.

En las últimas semanas, la presión migratoria sobre la ciudad es constante. Este tipo de incursiones terrestres son extremadamente peligrosas tanto para quienes tratan de llegar como para las autoridades. Al producirse de noche y sin suficiente visibilidad, los rescates ponen a prueba a los agentes, que escuchan gritos y el chapoteo sobre el agua, sin apenas distinguir nada. Además, muchos de quienes intentan cruzar por esta vía tienen pocos conocimientos de natación, de ahí que muchos pierdan la vida en su intento de alcanzar la costa. En lo que va de año se han encontrado varios cadáveres.

Según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, hasta el 15 de agosto llegaron el triple de personas a nado a Ceuta de forma irregular que en 2023. En concreto, lo hicieron 1.605, la inmensa mayoría a nado, frente a las 587 que lo hicieron el año pasado, es decir, un 143 por ciento más. O lo que es lo mismo, casi el triple de personas.

Ante esta situación insostenible, el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), anunció la semana pasada el envío de una carta en petición de socorro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella expresará que «bajo la conmoción de un auténtico drama humano, la ciudad de Ceuta se encuentra absolutamente desbordada en sus capacidades para asistir y acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestra ciudad y, por tanto, a España y a Europa».

La situación de los menores no acompañados también preocupa especialmente a las autoridades locales. Ceuta acoge actualmente a 434 menores migrantes no acompañados pese a contar con recursos para atender tan solo a 132. La tasa de ocupación se encuentra «por encima del 400 por ciento», según el Gobierno local. En agosto, a falta de nueve días para concluir el mes, la ciudad ha «acogido a más de 190 menores»,

El presidente, el popular, Juan Vivas envío una carta pidiendo ayuda a Sánchez

El colapso de los recursos de acogida pone al límite su capacidad de gestión y respuesta informó la institución a Ep. De media, «entre nueve y diez niños diarios», aunque, advierten, se trata de un cálculo ficticio, ya que el número de entradas diarias varía en función de factores como las condiciones meteorológicas.

El pasado martes, la Delegación del Gobierno en Ceuta confirma-ba que las instalaciones albergaban a unas 700 personas (la mayoría marroquíes y argelinos) pese a tener 512 plazas. Aunque las entradas de adultos van en aumento, también se organizan con frecuencia traslados a la península. El último tuvo lugar el pasado martes, cuando 16 personas de Mali, Marruecos y Sudán abandonaron el CETI.

Mientras tanto Sánchez apura sus últimos días de vacaciones en La Mareta antes de retomar un otoño caliente en la agenda política, en parte por la crisis migratoria. En este sentido, el colapso de los recursos de acogida sigue poniendo al límite la capacidad de algunas comunidades autónomas. De hecho, Ceuta solicitará al Gobierno de Pedro Sánchez un nuevo plan de contingencia, similar al realizado en febrero, para dar respuesta a la presión migratoria que se ha visto agravada durante este verano, anunció el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán el pasado martes. Asegura que están al límite y que no pueden hacer frente a este fenómeno solos, sin la ayuda del Estado.



# El PP pide que Montero explique en el Senado el pacto con ERC

Los populares quieren que la vicepresidenta dé todos los detalles sobre el «cupo catalán»

Javier Gallego. MADRID

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien, en las últimas horas, ha querido generar dudas sobre la cesión de la soberanía fiscal a Cataluña tras el acuerdo entre el PSCy Esquerra al rechazar que se haya pactado un «concierto económico». A juicio de la «número dos» del PP, el Gobierno juega ahora a la «confusión» para evitar sufrir el duro desgaste que supone la entrega de la recaudación de todos los im-

puede afectar a la financiación del resto de autonomías y ha causado un gran malestar dentro del PSOE. «Ayer (miércoles) lo que hizo María Jesús Montero fue negar la evidencia y usar lo que usa siempre el sanchismo, que es la mentira y el engaño», dijo Gamarra, en declaraciones a los medios desde Bilbao. En paralelo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció que han registrado una petición para que Montero comparezca y dé explicaciones.

Gamarra, quien acusó a Montero de haber «desaparecido» de la
escena política durante semanas
para mantener el «silencio» ante
el acuerdo entre ERC y PSC sobre
la financiación, aseguró que el Gobierno busca ahora «negar la evidencia» ya que rechaza algo que
está firmado en un documento.
«Dicen que lo que podemos leer
es falso», afirmó Gamarra, después de que Montero rechazara el
miércoles que el acuerdo entre

PSC y Esquerra sea un «concierto económico» cuando la realidad es que el contenido del pacto se asemeja mucho a ese mismo concepto fiscal.

Gamarra advirtió de que el PP va a «defender desde todos los ámbitos y frentes» la igualdad de los españoles pese a las cesiones del Gobierno al independentismo. En este sentido, los populares ya han anunciado acciones políticas y judiciales para frenar el concierto económico para Cataluña. La dirigente popular cree que el PSOE, «igual» que entregó la amnistía para que Pedro Sánchez sea presidente, va a hacer lo mismo con la financiación. «Han entregado la llave de la caja para que Illa sea presidente de la Generalitat», afirmó. «Por tanto, seguiremos denunciando la gran mentira y la insolidaridad y desigualdad que genera este acuerdo», añadió Gamarra.

Lo cierto es que Montero ha guardado silencio en las últimas

Montero ha querido generar dudas sobre el acuerdo fiscal con ERC al decir que no es un «concierto»

El pacto incluye la recaudación y gestión de los impuestos para la Generalitat Cuca Gamarra, ayer, durante una visita a Bilbao

semanas porque es la vicepresidenta del Gobierno y está en el foco porque es la responsable de Hacienda: es decir, es quien va a tener que articular la cesión de la soberanía fiscal a Cataluña. Toda la aplicación del acuerdo entre PSCy ERC en materia de financiación depende de Montero y eso es un asunto muy espinoso.

En este sentido, las primeras palabras de Montero han ido dirigidas a negar que el acuerdo con Esquerra sea un «concierto económico» para evitar equipararlo al País Vasco, pero la realidad es que se asemeja mucho ya que el documento firmado por ERC y PSC incluye que la Generalitat va a recaudar y gestionar todos los impuestos y va a ir asumiendo capacidad normativa. La Generalitat, por tanto, asumirá las competencias en materia fiscal y luego negociará una cuota de solidaridad con el Gobierno, aunque está por ver a cuánto asciende esa cantidad y qué perjuicio acaba generando al resto de territorios.

Tal y como Gamarra ha advertido, el PP va a usar todos los instrumentos para frenar el pacto fiscal entre PSC y Esquerra y, en este sentido, ya registró ayer mismo una solicitud de comparecencia de Montero, para que dé explicaciones sobre qué alcance va a tener el acuerdo de los socialistas y los republicanos. En declaraciones a los medios. Alicia García aseguró que Montero tendrá que dar explicaciones sobre «el nuevo atentado de Sánchez contra la igualdad de todos los españoles». «El Senado será el freno al modelo de financiación a la carta para el independentismo catalán, que no es más que un nuevo pago de Sánchez al separatismo, en su cruzada para promover un Estado confederal, basado en la asimetría y la ruptura», señaló.

Además de la comparecencia de Montero, los populares han forzado en el Congreso una votación para que todos los partidos se posicionen sobre la cesión de la soberanía fiscal a Cataluña y ahí habrá que ver qué postura adoptan formaciones críticas que están en la mayoría de la investidura, como Chunta Aragonesita o Compromís. El PP quiere ejercer máxima presión sobre esta carpeta, que es muy delicada para los socialistas y estágenerando muchas voces críticas dentro del PSOE, como las de figuras de tanto peso, como Josep Borrell o algunos dirigentes territoriales.

ESPAÑA 9 LA RAZON • Viernes. 23 de agosto de 2024

## José María Rotellar\*

#### ¿Qué es el cupo?

El Estado de las Autonomías cuenta con dos regímenes fiscales: el de las regiones forales -País Vasco y Navarra-, y el de las de régimen común. El cupo no es más que la cantidad que cada una de las regiones forales aporta por los servicios que en ellas presta la Administración General del Estado (AGE). Es lo único que aportan, ya que no contribuyen a la solidaridad interregional.

#### ¿Y qué es el cupo catalán?

Es el sistema fiscal propio que el presidente Sánchezha pactado con los independentistas a cambio del apoyo de los mismos a Illa en Cataluña y a Sánchez en La Moncloa. Es un sistema fiscal propio que haría que Cataluña recaudase todos sus impuestos y se quedase con toda esa recaudación, salvo el importe que pactase pagar a la AGE a modo de «cupo» por los servicios que presta en Cataluña.

# ¿Es una medida legal?

Ese régimen fiscal propio para Cataluña no sepuedellevar a cabo con la normativa actual. Sin embargo, ya han surgido voces entre los firmantes de dicho acuerdo afirmando que buscarían una solución para aplicarlo al margen del Parlamento si éste fuera un obstáculo. Todo ello, introduce una enorme inseguridad jurídica, ya que si la ley no se respeta y se fuerza, la inseguridad se apoderará de las transacciones económicas, empeorando la actividad y el empleo en España, con la derivada que dicha merma de actividad puede tener en el resto de la zona euro y de la UE.

Por otra parte, esa inseguridad jurídica aparece también al anunciar un acuerdo que no tiene base legal. No es constitucionalmente posible. Además, al hacerse de esa manera individualizada, incumpliría también con el artículo2.cy2.e, delaLOFCA, al no garantizar los mismos recursos base para la financiación de los servicios públicos fundamentales a todas las CC AA y al atentar contra la solidaridad, que haría incumplir también el artículo 2 y el 138.1 y 138.2 de la Constitución.

# ¿Tampoco es entonces solidario?

No. Ese sistema quebrará la solidaridad interregional. Esto supondrá un quebranto para las CC AA, por lo que deja de aportar Cataluña, y para el conjunto de españoles vía la parte de los tributos recaudados en Cataluña que se quedaba la AGE para atender los servicios esenciales que son de competencia de la administración central. No es solidario porque novan a aportar nada. Su sueño es que el cupo catalán se calcule igual de mal, es decir, igual de bien para los intereses de los independentistas catalanes, con lo que apenas pagarán los gastos de los servicios de la AGE en esa comunidad. En cuanto a la aportación a la solidaridad del resto, terminará por no concretarse, o ser irrisoria, aparte de que los independentistas dijeron que dicha aportación sería temporal y condicionada.

## ¿Quiénes tendrán que pagar este cupo?

Todos los españoles, al tener que renunciar la AGE a la parte de impuestos que se recauAnálisis

# Un cupo ilegal, injusto e insolidario

Este sistema solo contribuiría a empobrecer al país

PSOE y ERC han pactado un cupo que ha permitido la investidura de Salvador Illa

dan en Cataluña y que se queda la AGE: 50% del IRPF, 50% del IVA, 42% de los IIEE o 100% de Sociedades. Adicionalmente, como Cataluña dejaría de aportar a la solidaridad del resto de regiones, la merma de esos 1.500 millones que ahora aporta Cataluña, tendrían que cubrirlo la AGE, afectando, de nuevo, a todos los españoles; o las otras dos regiones aportantes netas -Madrid y Baleares-, que tendrían que incrementar su aportación. Por su parte, también se verían perjudicadas las regiones receptoras netas, porque sería imposible compensar la

# ¿Cuáles son sus consecuencias redistribu-

merma antes descrita.

tivas?

El Gobierno prima a una

región rica a costa de la merma en los recursos de las más pobres. No sólo quiebra la solidaridad interregional, sino que es regresivo.

#### ¿Escoherente con la homogeneización de impuestos?

No. Para que hubiese un régimen singular para una de las quince de régimen común, debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las CC AA de dicho régimen, que supondría ir a un federalismo fiscal, que significaría cambiar radicalmente

el enfoque de la financiación regional en España, cosa que no gustaría ni a socialistas ni a independentistas.

### ¿Qué implicaciones puede tener para la estabilidad presupuestaria?

Si se le concede a Cataluña dicho sistema fiscal propio, la inestabilidad presupuestaria aumentaría por varios motivos. Cataluña recibiría más, pero dada su trayectoria de ejecución presupuestaria, gastaría todos esos recursos, e incluso más, aumentando

El método pactado no

tiene cabida en la

normativa actual

el déficit conjunto; por su parte, la AGE incurriría en un mayor déficit para poder seguir prestando los servicios que se financian ahora con el porcentaje de recau-

dación generada en Cataluña; el resto de CCAA también introducirían inestabilidad presupuestaria, pues la mayor aportación de las ricas y los menores recursos que irían a las receptoras netas, harían que para poder prestar los servicios esenciales lo hiciesen con deuda. La inseguridad jurídica, además, incrementaría su coste.

\*Profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la UFV



# Los Mossos no pensaban que Puigdemont huiría y solo un agente le vio

Admiten «errores» y que confundieron el coche que utilizó para escapar en el informe entregado al juez Llarena

#### Beatriz García, MADRID

Los Mossos d'Esquadra han admitido «errores» en el informe que sobre el dispositivo policial le han entregado al juez instructor del «procés», Pablo Llarena, después de que este requiriese explicaciones en torno a los «elementos técnicos policiales» que propiciaron la no detención de Carles Puigdemont en su reaparición tras casi siete años prófugo y pese a que el Tribunal Supremo mantiene activa sobre él una orden de arresto nacional.

En una evaluación que no evade

la «autocrítica» de cómo se planificó y se desarrolló el operativo que acabó con la segunda fuga del expresident, la policía catalana traslada al magistrado del Supremo que de los 600 efectivos presentes en el entorno del Arco del Triunfo desde donde intervino Puigdemont, un agente «fue el único que observó visualmente lo sucedido» y no fue capaz de comunicar su posición y la huida de la que estaba siendo testigo, para después confundir el modelo del vehículo en el que se escapó el dirigente neoconvergente por el Paseo de Lluís Companys adelante.

El resto de mossos, de los que 40 eran de la Comisaria General de Información, se centraron en vigilar y tratar de dar con Puigdemont en la comitiva de seguidores del líder independentista y cuadros del Junts que marcharon a pie hacia el Parlament, momentos antes de que se iniciase el debate de investidura de Salvador Illa como 133 president de la Generalitat.

Todo comenzó cuando observaron a primera hora de aquella mañana del pasado 8 de agosto, hace ya dos semanas, que alrededor del escenario que colocaron frente al monumento barcelonés para que hablase públicamente Puigdemont, se habían instalado unas vallas metálicas de 1'80 metros de altura que perimetraban al completo la infraestructura y habían dispuesto una única salida en la zona más alejada.

El mosso que fue testigo de cómo tuvo lugar su llegada aseguró, en la versión que recoge el informe, que por ese único acceso habilitado entró Puigdemont a las 08:56 horas de la mañana e, inmediatamente tras pronunciar su breve discurso ante cientos de seguidores, bajó por unas escaleras y entró en una de las dos carpas que había levantadas en el interior del vallado.

Mientras el expresident huido estaba dentro de este perímetro, se colocaron delante de la entrada al recinto y en su interior unas 50 personas, algunas que portaban gorros de paja y otras gorras, que se organizaron en filas de tres columnas y se unieron entrelazando los brazos unos con otros.

A las 09:05 horas el agente relata en la narración entregada a Llarena que observó cómo varias personas cortaban las bridas que unían dos vallas a la altura de la salida del aparcamiento subterráneo Saba situado en la misma vía Lluis Companys y de dentro del parking salió un vehículo de color blanco. El mosso observó de forma clara a secretario general de Junts, Jordi Turull, con una gorra de béisbol oscura colocada en la cabeza, saliendo del interior de las vallas a través del paso improvisado por las personas anteriores.

Interior traslada que la policía catalana no pidió ayuda alguna ni a la Policía ni a la Guardia Civil

600 agentes vigilaron la marcha hacia el Parlament en la que creyeron que estaba, mientras él se fugaba Seguidamente, salió detrás de él el propio Puigdemont, colocándose la misma gorra que Turull, para acabar introduciéndose en el asiento trasero del lado izquierdo de aquel coche blanco.

Este agente, según se argumenta en el informe oficial, no logró acceder al canal de comunicación de los Mossos para dar cuenta de en que punto se encontraba y avisar de la huida que estaba presenciando dado que en ese momento se estaban retransmitiendo otras varias comunicaciones por parte de compañeros del cuerpo. Ante esta imposibilidad de dar el aviso, decidió llamar directamente por teléfono a su mando superior. He aquí la razón que ofrecen los Mossos de porqué el resto de efectivos policiales presentes en el lugar no fueron conscientes de la que fuga que se estaba produciendo.

El agente intentó perseguir a pie al vehículo, pero le perdió con la apertura de un semáforo, momento en el que trasladó erróneamente a su superior que Puigdemont abandonaba la zona en un Peugeot, cuando realmente se trataba de un Honda, y aportó dos matrículas distintas a la del coche en cuestión al no haber sido capaz de apreciar uno de los números de la placa. Un error que el informe firmado por el máximo responsable de los Mossos, Eduard Sallent, atribuye a la tensión del momento y la circunstancia de que el agente se encontraba corriendo tras el vehículo en marcha.

En todo caso, concluyen, a la hora de diseñar, aprobary ejecutar el dispositivo los responsables no contemplaron como uno de los posibles escenarios que Puigdemont tratase de consumar su segunda escapada de la acción policial y, por ende, del Supremo que le reclama como procesado por malversación de caudales públicos y desobediencia a la autoridad. Así fue cómo, según los Mossos, lo volvió a hacer.

Desde el Ministerio del Interior, por su parte, aseguran a Llarena que en el dispositivo de búsqueda que se activó en nuestra frontera con Francia para dar con el líder de Junts, tras perderle la pista en el entorno del Parque de la Ciutadela, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil «detectaron en momento alguno» su presencia y, pese a que se ofrecieron para ello, los Mossos no requirieron su apoyo en ningún momento en el marco de la «Operación Jaula» que se puso en marcha para tratar de capturarlo.



Carles Puigdemont, saludando, el pasado 8 de agosto

# Junqueras y sus afines buscan adelantar el congreso de ERC

Intentan blindar su reelección y aducen que los estatutos dan un plazo de tres meses tras su cese para convocar el cónclave

J. G. MADRID

Tras la investidura de Salvador Illa, el camino ha quedado despejado para que los dos principales partidos independentistas reúnan a sus bases y redefinan sus liderazgos y su rumbo. En este sentido, Esquerra fue el primer partido en poner fecha a su congreso y estaba previsto para noviembre, pero Oriol Junqueras y sus afines han optado por intentar adelantarlo a septiembre. En este sentido, tanto el propio Junqueras como más de un centenar de miembros del Consell Nacional del partido (órgano más importante entre congresos) tiene previsto promover ese adelanto, una maniobra que permitiría al exlíder republicano y exvicepresidente de la Generalitat tener más cerca la posibilidad de recuperar el poder de la formación porque dejaría con menos margen de preparación a la candidatura alternativa.

En concreto, más de un tercio (100 de 300) de los miembros del Consell Nacional de ERC han firmado una petición para convocar una reunión extraordinaria de este órgano, con el fin de forzar que se adelante el congreso pre-

visto para el próximo 30 de noviembre. En este sentido, tanto Junqueras como el centenar de miembros del Consell Nacional fundamentan su petición en lo que dicen los Estatutos del partido, que recogen en el artículo 72 que, en caso de dimisión del presidente del partido, hay que impulsar la celebración de un congreso extraordinario para escoger a la nueva dirección en un plazo máximo de tres meses.

Por tanto, teniendo en cuenta que Junqueras dimitió el pasado 11 de junio, el plazo de los tres meses concluiría el 11 de septiembre, aunque se hace muy difícil que antes de esa fecha se pueda organizar el cónclave. Por tanto, está por ver cuál acaba siendo la fecha para el congreso de Esquerra, que debe decidir previsiblemente entre dos candidaturas para dirigir el partido: la de Junqueras, que todavía no ha concretado quiénes serán sus acompañantes; y, la alternativa, que busca «renovar», aunque está apoyada desde atrás por Marta Rovira y Pere Aragonès. La candidatura de «renovación» todavía no se ha presentado, aunque sí que han ido apareciendo nombres, y los tiempos, en este caso, parece que juegan a favor de Jun-



Oriol Junqueras

queras para repetir como presidente del partido.

En todo caso, Junqueras, que ha llevado a Esquerra a cotas de poder inéditas desde la Segunda República (havuelto a conquistar la Generalitat y ha controlado importantes alcaldías, con victoria incluida en Barcelona), parece contar con bastantes críticos tanto dentro del partido como fuera. En este sentido, el propio Quim Torra se sumó ayer a las críticas, aunque no solo se dirigió contra Junqueras sino también contra Carles Puigdemont. Torra emplazó ayer tanto a Junqueras como a Puigdemont a hacer una «reflexión» sobre sus liderazgos. Cabe recordar que Junts tiene previsto convocar un congreso en octubre y ahí también se abordarán la renovación de los actuales liderazgos y se decidirá qué rol pasará a jugar Puigdemont tras su derrota en las elecciones autonómicas de mayo.

«Queremos la independencia

# Torra irrumpe para pedir a Puigdemont y Junqueras que se aparten del liderazgo del separatismo

porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo», aseguró ayer Torra, en declaraciones a la prensa en Prada de Conflent (Francia) en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Preguntado específicamente por Junqueras, Torra dijo que «sobre todo» él debería repensar su liderazgo, enfatizando en el líder de ERC.

# Puente da explicaciones en el Senado por su gestión

El ministro comparece, forzado por el PP tras el «caos» ferroviario y el «caso Koldo» J. G. MADRID

Óscar Puente comparece este viernes en el Senado para dar explicaciones por el «caos» ferroviario que está habiendo en las últimas semanas con muchas incidencias en los trenes y por el «caso Koldo», ya que hay dos altos cargos del Ministerio que han sido imputados, pero siguen sin ser cesados.

El PP ha forzado la comparecencia en la Comisión de Transportes del Senado ya que tiene el control de la Cámara gracias a la mayoría absoluta que logró el 23 de julio, mientras que las peticiones que ha hecho en el Congreso han caído en saco roto ya que ahí el PSOE y Sumar tienen la mayoría.

El «caos» ferroviario que se ha producido en las últimas semanas, con múltiples incidentes por toda España, pero con especial repercusión en Madrid y la estación de Chamartín, ha afectado a mucha gente y ha desatado una gran ola de indignación. Mientras tanto el ministro sigue echando balones fuera y sacudiéndose todas las responsabilidades pese a que el PSOE

lleva ya seis años gobernando. De hecho, con el PSOE en el Gobierno, año tras año, los trenes sufren más y más retrasos: en 2023, una cuarta parte de los trenes de alta velocidad y larga distancia llegaron con una hora o más de retraso, un porcentaje que hace cinco años se situaba por debajo del 15%. Ese aumento de los retrasos ha obligado al ministro a modificar la política de indemnizaciones por impuntualidad de Renfe, que ha pasado de devolver todo el billete cuando llegaba media hora más tarde de la prevista a hacerlo cuando llega una hora y media más tarde.

La gestión del ministro está siendo muy cuestionada en los nueve meses que lleva al frente de Transportes, pero también está generando polémica cómo está tratando el «caso Koldo» ya que hay dos altos cargos que están investigados y siguen sin ser cesados. En concreto, son el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y el director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, que han sido llamados a declarar en septiembre.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

# El juez Peinado ve «conclusiones» en el silencio de Sánchez

Rechaza la petición de la Fiscalía de vetar a las partes para que no tuvieran acceso a su declaración

#### Álvaro Olloqui. MADRID

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en negocios, ha rechazado la petición del Ministerio Fiscal de no dar acceso a las acusaciones populares y a las defensas del video que recoge la declaración como testigo de Pedro Sánchez el pasado 30 de julio en su despacho de su residencia oficial, el Palacio de la Moncloa.

Desde la Fiscalía reclamaban vetar la entrega de una copia de la grabación de la no declaración del presidente del Gobierno a las partes bajo el argumento de que «carecía de utilidad material o procesal», pero sin «indicar precepto legal alguno» que justifique en un plano procesal «la denegación que se pretende».

El instructor del «caso Begoña Gómez» señala que el fiscal de la causa se limitó a exponer como razones en su escrito «supuestas filtraciones y divulgación» que pueden resultar «improcedentes», sin que, apunta Peinado, facilitase «los motivos» que respaldan tal improcedencia» defendida.

Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no respondió a las preguntas del juez ni de las partes del procedimiento por lo que su comparecencia como testigo de las actuaciones de su esposa vinculadas a su faceta profesional que se investiga, como tal, duró pocos minutos. El juez Peinado apunta al respecto en la providencia que sus preguntas «no eran impertinentes» y señala que «habría de haber contestado, bajo juramento, y, por tanto, decir la verdad».

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid reconoce, con ello, el derecho de la acusación popular unificada – Hazte Oír, Manos Limpias, Vox, el letrado Aitor Guisasola del Movimiento por la Regeneración Política de España y Iustitia Europea– y las defensas «de disponer de copia de todos los documentos que se contienen» en las diligen-

El fiscal defendió que la grabación no aportaba nada porque el presidente decidió no declarar cias de investigación que han sido acordadas, incluyendo, evidentemente, la grabación de la declaración como testigo del marido de la investigada, Pedro Sánchez.

El juez Peinado argumenta al Ministerio Público que el hecho de que las partes puedan tener en cuenta en la causa cómo han sido las distintas declaraciones de los citados como testigo de los hechos por los que investiga a Begoña Gómez facilita «la interpretación procesa que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo». Ya que puede servir, entiende el instructor, tanto para la inculpación de la mujer del presidente como prueba de la no existencia de responsabilidad penal.

Resuelve que la petición del fiscal «no puede ser atendida la pretensión del representante del Ministerio Fiscal». Aún puede la Fiscalía interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en los tres días siguientes a que se notifique la decisión, o de apelación directo en las cinco jornadas posteriores a su notificación.

# Opinión

# La gota que colma el vaso en Moncloa

### Tomás Gómez

as mentiras, medias verdades y la guerra sobre el lenguaje han emponzoñado la política. 13 días después de la investidura de Illa, ya se ha producidolaprimeradesavenencia, amenaza incluida, entre PSOE y ERC. Montero ha asegurado que no habrá «cupo catalán» y Aragonès ha dicho que, en ese caso, Sánchez deberá convocar elecciones. El socialista se mueve bien en aguas pantanosas, cuenta cosas distintas según el interlocutor y, cuando le replican, su táctica es asegurar que el engañado ha sido el otro.

Montero intentó tranquilizar a los líderes regionales, ERC se alertó ante el incumplimiento del acuerdo y, sottovoce, Moncloa asegura que es una mentira piadosa para que no haya disidencias en sus filas. Sánchez juega fuerte, conocedor de que pocos le van a seguir. Pero las críticas de Borrell o Jordi Sevilla indican una grieta en el sanchismo. El desmantelamiento de la caja única, el perjuicio a la igualdad y el sometimiento a los soberanistas, les ha encendido.

Probablemente, sea el mayor error que ha cometido. Siempre hay una gota que colma el vaso y, que las reacciones de rechazo sean de leales y de críticos y de que Montero haya salido a desdecirse por enésima vez, indican que la capacidad de tragar sapos de los socialistas está anegada. Por otra parte, cada amenaza de Puigdemont o de ERC, consolidan la provisionalidad en el Gobierno.

Sánchez pende de un hilo, y los diputados independentistas se lo recuerdan. Se va cerrando el cerco judicial en torno al presidente. Los detalles de presuntas irregularidades que afectan a su hermano van goteando a diario y ha tomado al relevo al «caso Begoña Gómez» que sigue adelante con presuntas vinculaciones con «Koldo». Créanme si les digo que la salida de Sánchez de la política va a ser todo menos tranquila.

# MURPROTEC

Tratamientos definitivos contra la humedad

LAS HUMEDADES NO TOMAN VACACIONES

Elimínalas definitivamente con la compañía líder

CAMPAÑA ESPECIAL DE VERANO\*

ESPECIAL -790€

+ OPCIÓN DE FINANCIACIÓN HASTA 48 MESES SIN INTERESES

CAMPAÑA SÓLO HASTA EL 15/09/2024

ISOLICITA TU DIAGNÓSTICO GRATUITO!







Altavoz bluetooth con micrófono incorporado resistente al agua



\*CONDICIONES EN www.murprotec.es/verano24



**CAPILARIDAD** 



**FILTRACIONES** 



CONDENSACIÓN



**CALIDAD DEL AIRE** 



900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso





# Las vacaciones de Mónica García, en terreno ilegal

El chalet de la ministra se encuentra desde 2019 en monte de utilidad pública

J. V. Echagüe. MADRID

Por el momento, no hay «amnistía», ni para el chalet de Mónica García, ni para ninguna de las 700 personas que cuentan con casa en la colonia de Camorritos, hogar en su día de personalidades como Emilio Botín o las hermanas Koplowitz, en la localidad madrileña de Cercedilla. Alrededor de 90 chalets y unos 400 apartamentos copan estas más de 80 hectáreas de monte público. Y es este último aspecto el punto que ha provocado que, a día de hoy, la casa de 2.000 metros cuadrados en la que la ministra de Sanidad pasa sus vacaciones desde su infancia -era asidua a las pistas de esquí del Puerto de Navacerrada-se encuentre en una situación irregular.

Como explican a LA RAZÓN fuentes municipales de esta localidad madrileña, los terrenos en los que se erige la colonia, que data de principios de los años veinte, contaban con una concesión temporal de ocupación en el monte público por 99 años. Una medida otorgada en su día con el objetivo de construir edificaciones para atraer a gente de la capital y fomentar la economía de la localidad. Transcurrido ese tiempo, los terrenos tenían que pasar a ser propiedad del Ayuntamiento. Y el plazo se cumplió. Fue en marzo de 2019, año desde el cual, el Ayuntamiento estaba autorizado a proceder al desahucio de los vecinos.

La concesión para las 700 personas que viven en la Colonia de Camorritos terminó en 2019

Una vez revisadas las alegaciones, el Ayuntamiento de Cercedilla podría proceder al desahucio

Sin embargo, han transcurrido cinco años desde entonces. Como explican las citadas fuentes, aunque el Consistorio esté capacitado para ejecutar el desahucio, hay que tener en cuenta dos factores: primero, el aluvión de alegaciones por parte de los centenares de afectados, las cuales se están teniendo que resolver una a una con unos medios municipales limitados; y segundo, la coincidencia del fin de la concesión con el estallido de la pandemia del Covid-19, que supuso una ralentización a la hora de dar salida a este tipo de procesos.

En todo caso, las alegaciones de Mónica García ya han sido escuchadas. La ministra de Sanidad remitió a la Comunidad de Madrid -entidad gestora de la zona, al ser La ministra de Sanidad, Mónica García

un monte de utilidad pública-, un escrito con 22 puntos de alegaciones para retrasar el procedimiento administrativo y no entregar la finca al Ayuntamiento de Cercedilla. Dichas alegaciones fueron desestimadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno regional, que consideró los puntos esgrimidos por la ministra como «innecesarios, improcedentes e irrelevantes», según avanzó el pasado noviembre «El Debate».

Y es que, el Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama es inflexible: los terrenos de Camorritos se encuentran en «suelo no urbanizable de protección», por lo que no cabrían nuevas concesiones o prórrogas. La solución, según explican desde Cercedilla, solo puede ser el desahucio. «Está totalmente prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública», remarcan.

### Independientes y PSOE

Las mismas fuentes avanzan que, en los próximos meses, la Comunidad de Madrid podría declarar una «caducidad definitiva» de la concesión, de forma que se aceleraría el proceso. En todo caso, subrayan las enormes dificultades, sobre todo para el Ayuntamiento de Cercedilla - gobernado actualmente por el Grupo Independiente de Cercedilla y apoyado por el PSOE local- a la hora de restablecer la legalidad en los terrenos de Camorritos. Para empezar, el aluvión de pleitos que, previsiblemente, tendría que afrontar el Consistorio una vez que se procediera al desahucio.

De hecho, el Ayuntamiento tiene derecho a imponer multas
coercitivas por importe de hasta
un cinco por ciento del valor de los
bienes ocupados en caso de que
los ocupantes no atiendan al requerimiento de desahucio. Además, desde que acabó la concesión, tanto la Comunidad de
Madrid como el Consistorio podían sancionar económicamente
a los vecinos, algo que, por el momento, no ha trascendido que
haya ocurrido.

Así, la última palabra sobre el chalet de Mónica García todavía está por escribirse. La ley no puede pararse y el proceso sigue su curso. Y el municipio, de apenas 7.000 habitantes, se prepara para afrontar una batalla jurídica de proporciones muy superiores a su tamaño.

# Los acuerdos que puede alcanzar un CGPJ sin presidente

Su capacidad para aprobar asuntos se limita a aquellos que sean «urgentes y excepcionales»

### Álvaro Olloqui. MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene desde el pasado 25 de junio 20 nuevos vocales después de estar más de cinco años sin ser renovado por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Pero el pacto del PP y el PSOE en Bruselas, ante el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, permitió poner fin, hace menos tres meses, a la situación de bloqueo en el órgano de gobierno de los más de 5.000 jueces que hay en nuestro país.

Ahora el problema vuelve a ser que no llegan a un convenio los 10 representantes del sector progresistas con los otros 10 del ala conversadora para votar a una misma persona a fin de que sea elegido y tome posesión como nuevo presidente del Poder Judicial y, automáticamente, se convierta también en el nuevo presidente del Tribunal Supremo.

El próximo día 2 de septiembre se volverán a reunir en el número ocho de la céntrica y madrileña calle del Marqués de la Ensenada para tratar de conseguir que haya presidencia para que, dos días después, sea el escogido el que intervenga y acompañe al Rey Felipe VI en el acto solemne de apertura del año judicial, que se celebra el jueves de esa semana. Los equipos negociadores de ambas almas del CGPJ -dos vocales de cada bloque- siguen intercambiando mensajes para tratar de



Los 20 nuevos vocales del Poder Judicial

acercar posiciones en torno a un magistrado que sea tolerable para ambos.

Hay asuntos que no puede, a falta de la citada presidencia del órgano judicial, abordar o sacar adelante en el pleno decisión alguna sobre ellos. Se deben limitar a aprobar asuntos que tenga un demostrable carácter urgente y excepcional, tal y como establece el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General y como ocurrió en su última reunión de este pasado lunes.

Entre las cosas que sí pueden

hacer, figuran el tratar temas que hayan sido con anterioridad incluidos en el orden del día, pero también que no hayan sido propuestos por escrito con la condición de que todos los miembros así lo decidan por unanimidad.

Las facultades para aprobar ciertos acuerdos se circunscriben a los llamados «actos reglados», como son los relativos al régimen jurídico de los jueces y magistrados. Esto engloba las excedencias voluntarias para el cuidado de hijo, el reingreso al servicio activo, las solicitudes de inclusión en pla-

nes anuales de sustitución, la concesión de licencias por asuntos propios, por estudios relacionados con la función judicial o por causa de una enfermedad médica, de compatibilidad, jubilaciones y prolongaciones en el servicio.

Notienen, sin embargo ya modo de ejemplo, competencias para abordar la queja interpuesta contra el magistrado del Supremo Pablo Llarena por Puigdemont por los retrasos en la resolución de sus recursos ya que, sin presidente, no se puede designar al promotor de la acción disciplinaria.

# Cruceros con la mejor gastronomía en el mar







# simply MORE"

Restaurantes de especialidades incluidos Selección de bebidas en comidas Crédito para excursiones • Wifi ilimitado

#### De Barcelona a Dubái

Oceania Nautica

33 días | 32 noches Salidas desde el 8 de noviembre 2025

7.629€

# De Ciudad del Cabo a Barcelona

Oceania Nautica 27 días | 26 noches

Salida 22 de mayo

7.718€

## De Lisboa a Bangkok

Oceania Sirena

64 dias | 63 noches

Salidas desde el 7 de noviembre 2025 18.699€

### De Santiago de Chile a Barcelona Oceania Marina

64 días | 63 noches Salidas desde el 6 de marzo

21.309€





# Carrera por la Casa Blanca



▶Convención de Chicago Promete estar lista para convertirse en la primera presidenta afroamericana de EE UU tras ser proclamada como candidata

# Los demócratas recuperan la esperanza con Harris

Mamen Sala. NUEVA YORK

ras varios meses nerviosos y con alta sequía de entusiasmo, los demócratas volvieron anoche a recuperar la pasión con una líder que derrochó fuerza sobre el escenario. Kamala Harris cerró la Convención de su partido con un repaso detallado de lo que serán cuatro años de su presidencia. Ha sido su prueba más exigente desde que se convirtió en candidata presidencial hace poco más de un mes. Durante su discurso prometió luchar contra la especulación de precios en alimentos y vivienda, aliviar a la clase media, reclamar la «libertad» para todos los estadounidenses sin importar raza, nivel económico o Estado en el que vivan, y devolver el optimismoy la unidad a la vida norteamericana en un momento en que el país se encuentra más polarizado que nunca.

La hazaña no era fácil. Kamala debía moverse en una fina y peligrosa línea presentándose como una nueva líder con ideas propias que hereda una Administración con la que coincide en la mayoría de líneas políticas, pero no en todas. El conflicto en Ucrania o la guerra en la Franja de Gaza fueron cuestiones delicadas. Los asistentes al último día de la Convención, y prácticamente todo el país, llevan casi un mes esperando impacientes a que la candidata se pronuncie sobre estas cuestiones tan peliagudas para su carrera.

Anoche, Harris aceptó definitivamente su misión de mantener al Partido Demócrata en la Casa Blanca. Con un discurso personal y patriótico trató de convencer a los votantes de que está lista para convertirse en su comandante en jefe número 47, y capitanear el cambio que el país busca. Por eso, preparar un discurso que ofreció ayer ante un pabellón lleno hasta arriba no ha sido fácil para ella. Cada palabra fue escrita a conciencia, y en las últimas semanas ha estado realizando múltiples ensayos con telepromter en tres zonas horarias distintas. Algunas de las ideas que los asistentes escucharon anoche venían de lejos, de los primeros borradores que creó cuando se presentó a las primarias de su partido en 2019.

Ayer, la vicepresidenta contó la historia de su vida. Era muy necesario porque Kamala ha sido la compañera de fórmula de Joe Biden durante cuatro años, pero los estadounidenses saben muy poco de ella. A la segunda del presidente prácticamente no se la ha visto y solo tiene 74 días antes de que los norteamericanos vayan a votar a las urnas. Una mujer negra, de padres inmigrantes, de clase media que entiende la lucha actual de muchas familias con necesidades. Sus primeros trabajos fueron en

un Mc Donald's y contrastan con el colchón de dólares en el que creció Trump, y que pronto le permitió convertirse en el promotor inmobiliario de más éxito en Nueva York. Kamala sabe que sus años como exfiscal de California tomarán aún más importancia en su enfrentamiento con un rival como el exmandatario que recientemente ha sido declarado culpable de 34 cargos criminales.

La vicepresidenta promete combatir la especulación de los precios en la vivienda y los alimentos

Debía presentarse como la nueva líder que participó en la herencia de la Administración Biden

Harris también quiso enmarcar la carrera presidencial 20204 como un enfrentamiento a campo abierto entre el futuro que ella representa, en el que peleará por las «libertades» en cuestiones tan personales como los derechos reproductivos; y el pasado que dibuja su rival, con el Proyecto 2025, un manual que los demócratas están tratando de unir a Trump, a pesar

de que el republicano se ha desmarcado en varias ocasiones de esta agenda ultraconservadora.

La candidata demócrata ha dejado claro que gobernará para «todos los estadounidenses», porque «amamos a este país», dijo su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el miércoles. El campechano y directo entrenador y antiguo profesor del Medio Oeste ofreció, curiosamente, uno de los discursos más breves de la noche. Siguió la tónica general en esta Convención de nombrar a Trump, que ha estado muy presente en la mayoría de los «speeches». Estoy «listo para pasar página sobre estos tipos», le dijo Tim Walz a su público refiriéndose también al candidato vicepresidencial republicano, JD Vance, «así que gritadlo conmigo: no vamos a volver a eso», «En Minnesota respetamos a nuestros vecinos y las decisiones personales que toman», dijo en una defensa de los derechos reproductivos, «e incluso cuando no tomamos las mismas decisiones tenemos una regla de oro: ¡métete en tus malditos asuntos!». Walz no dudó en compartir su historia de como, gracias a la ciencia, ha podido ser padre de dos jóvenes que anoche levantaron pasiones entre los asistentes. Su hijo Gus ha tenido hoy una gran cobertura de la prensa, que ha destacado cómo el joven se levantó de su asiento y gritó entre lágrimas de felicidad «ese es mi padre».

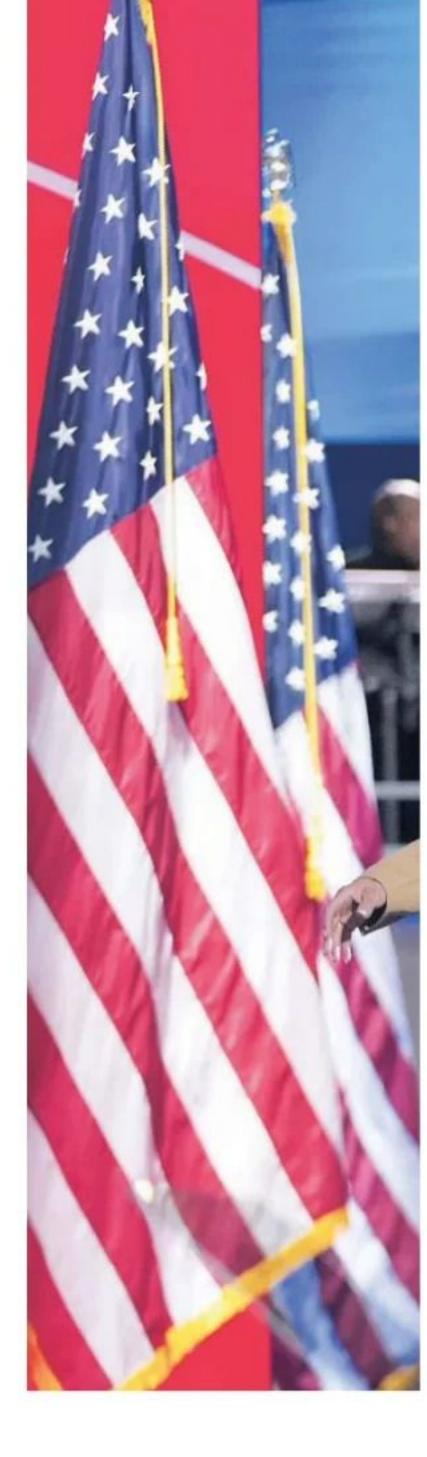

# **Análisis**

# Un exitoso giro al centro en campaña

# ¿Cuáles son sus impresiones sobre la campaña de Kamala Harris? ¿Cree que está tocando las teclas adecuadas?

Hasta ahora, Harris está haciendo una campaña mucho mejor que la que hizo en 2019, cuando se presentó por primera vez a las primarias demócratas. Eso puede atribuirse en parte a que el Partido Demócrata la respalda plenamente, pero, en términos de su mensajería y estrategia, el hecho de que haya surgido en las encuestas indica que está tocando las notas correctas. Lo interesante será ver si puede mantener esta fase de «luna de miel» durante las elecciones. Ha hecho un gran esfuerzo por redefinirse como moderada y alejarse de algunas de sus posturas anteriores, y hasta ahora ha tenido éxito, en parte porque no se la ha cuestionado directamente. Será interesante ver si es capaz de mantenerese impulso y consolidar esta nueva percepción una vez que reciba un escrutinio más directo de los medios de comunicación y directamente en los debates presidenciales con Donald Trump.

Las elecciones serán reñidas. ¿Qué cree que tendrán que hacer los demócratas para no sufrir el revés de 2016?

Lo principal que tienen que hacer los demócratas es apuntalar su apoyo en los Estados indecisos, en particular en el Alto Medio Oeste de Míchigan, Wisconsin y Pensilvania. Ahí es donde los demócratas perdieron la carrera en 2016, donde ganaron en 2020 y donde necesitarán ganar para mantener la Casa Blanca en 2024. La campaña de Harris está claramente tratando de replicar la campaña de Biden en 2020 centrándose en esas áreas, pero es llamativo que estén tratando de ampliar el mapa electoral para incluir también Estados con grandes poblaciones negras e hispanas: Georgia, Arizona y Neva-



Kamala Harris fue proclamada anoche la candidata demócrata a la Casa Blanca

# Las «celebrities» se rinden a Kamala

Actores de Hollywood y estrellas de la música apoyan en público su candidatura

M. Sala. CHICAGO

La cantante Céline Dion ha sido la última de varios artistas que han demandado a la campaña de Donald Trump por hacer uso de sus creaciones sin una autorización. Ocurrió a mediados de agosto, cuando se retransmitió un vídeo de la cantante interpretando su éxito «My Heart Will Go On», en un mitin en Montana. El comunicado reprochando esta conducta no se hizo esperar. «De ninguna manera este uso está autorizado, y Céline Dion no lo respalda», decía su equipo en un comunicado.

Una guerra con el mundo de los artistas que contrasta mucho con la buena relación que parece tener el bando demócrata con las «celebrities». En el United Center de Chicago, en los últimos tres días se han escuchado las composiciones de Luis Fonsi, Prince, Michael Jackson, Eminem, The Killers y hasta el rapero Snoop Dogg, todas ellas autorizadas. Y el plato estrella, Beyoncé, dando paso al discurso de cierre de Kamala Harris.

Ya el lunes, el primer día de la Convención, la candidata demócrata hizo una aparición sorpresa sobre el escenario al son de la canción que la artista lanzó en 2016, «Freedom». Dos mujeres negras que han conseguido abrirse camino en un mundo difícil, y que también cuentan con el apoyo de otros grandes iconos musicales negros como Megan Thee Stallion o Quavo.

Harris además ha estado arro-

pada desde el principio por famosos de la talla de Cardi B, que apoyó públicamente a la vicepresidenta mucho antes de que sustituyera a Joe Biden. «Siento que fue un egoísta al continuar postulándose como presidente», dijo en una retransmisión en directo refiriéndose al presidente, «deberían haberle pasado la antorcha a Kamala». De su lado también se ha puesto la esfera musical de Broadway. Los actores del mundo del musical neoyorquino han fundado una coalición llamada «Broadway for Harris» para apoyar a la campaña de la demócrata, entre sus miembros hay más de 70 líderes de la industria. Por no hablar de históricos actores y actrices de Hollywood, entre ellos el conocido actor George Clooney y Barbra Streisand, que han reanudado las donaciones tras frenarlas por las dudas que suscitó la actuación de Biden contra Trump en el único debate. «Una nueva líder inspiradora que puede hacernos avanzar», dijo el ex magnate del cine Jeffrey Katzenberg en «The New York Times».

Según un estudio del Ash Center for Democratic Governance and Innovation de la Universidad de Harvard, los famosos desempeñan un papel clave en la participación de los ciudadanos en las urnas, y «las personas famosas tienen muchas oportunidades de contribuir a una mayor implicación electoral», por eso las organizaciones y en este caso los partidos, «buscan cada vez más formas de implicar a los famosos en sus actos».

da. Esos Estados también fueron clave para la victoria de Biden en 2020. Los demócratas deben ganar la mayoría de los Estados indecisos para ganar las elecciones. En igualdad de condiciones, si Trump solo ganara Pensilvania y Georgia de los seis indecisos, ganaría las elecciones, por lo que el camino hacia los 270 votos electorales es ligeramente más fácil para Trump que para Harris.

¿Cómo valora la Convención Nacional Demócrata? Parece un partido más plural, algo más escorado a la izquierda y más multirracial con la candidatura de

#### Kamala Harris. ¿Coincide?

Ciertamente es más de izquierdas, y han hecho hincapié en los elementos pluralistas y multirraciales de su partido, aunque ese ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte que el Partido Demócrata ha presentado en su mensaje nacional. Hasta ahora, la Convención Nacional Demócrata se ha

desarrollado tal y como cabía esperar. La única gran diferencia, por supuesto, es cómo han tratado al presidente en ejercicio, Joe Biden, que hace un mes se esperaba que fuera nombrado candidato en esta convención. Que pronunciara su discurso tan tarde, el lunes por la noche, cuando probablemente muy pocos estadounidenses seguían despiertos, fue una elección extraña e indica claramente que los demócratas quieren crear distancia entre él y su nuevo candidato, la vicepresi-

Necesitará imponerse en

la mayoría de Estados

bisagra para ganar

denta Harris. Normalmente, los principales oradores irían más tarde en la semana. Por ejemplo, en 2016 y 2020, Barack Obama, como presidente más reciente del Partido Demócrata, habló el día 3 de la convención, un día antes que el nuevo nominado, Hillary Clinton en 2016 y Biden en 2020. Sería natural esperar que Biden tuviera un tiempo similar, pero en lugar de eso han creado la mayor distancia temporal posible entre Biden y Harris haciendo que él hable el día 1 y ella el día 4, pasando por encima del presidente en funciones lo más rápidamente posible.

Jordan Cash es profesor adjunto de Teoría Política de la Universidad Estatal de Míchigan

cho control del Kremlin, fue inicialmente la más grande y tenía un número de partidarios de alto per-

fil entre los políticos del país. La idea de que Ucrania es «un pue-

# Guerra en Europa 💖



# Kyiv persigue su independencia espiritual de Moscú también

•Una ley del Parlamento ucraniano prohíbe las iglesias ortodoxas con vínculos con Rusia

Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

La lucha por la independencia de Ucrania respecto a Rusia no se desarrolla solo en el campo de batalla, sino también en las mentes y las almas de su pueblo. Así lo cree

Volodimir Zelenski, quien apoya la ley que prohíbe a la Iglesia ortodoxa rusa y a cualquier organización religiosa que tenga vínculos con ella operar en Ucrania.

La norma, aprobada el miércoles, establece el mecanismo para determinar si una parroquia u otra organización religiosa está vinculada a Rusia y dará unos nueve meses para que las que aún lo estén corten los lazos o se disuelvan. La cuestión puede parecer controvertida a primera vista, dado que Rusia ha tratado de etiquetar a Ucrania como «antidemocrática», asegurando que el país invadido está «prohibiendo» el cristianismo

o persiguiendo a la gente por sus creencias religiosas. Sin embargo, el simple hecho es que la abrumadora mayoría de los ucranianos apoya esta decisión y la considera indispensable para disminuir la influencia rusa.

Aunque la vida religiosa estaba desalentada durante la época comunista, el 61% de los ucranianos todavía se identifica como ortodoxos. La complicada historia de Ucrania, con sus territorios ocupados por imperios rivales durante siglos, hizo que surgieran varias grandes iglesias ortodoxas después de que el país obtuviera la independencia hace 33 años, ade-

más de varias iglesias católicas y muchas protestantes que resurgieron después de que los ucranianos obtuvieran la capacidad de practicar la religión libremente.

La que durante siglos ha conservado su lealtad a la Iglesia rusa y ha reconocido al Patriarca ruso como su autoridad, bajo el estre-

Tras la invasión, más de 800 de sus más de 8.000 parroquias cambiaron su lealtad a la Iglesia ucraniana

blo» con Rusia, así como el rechazo de las ideas liberales y proucranianas, ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en su posición pública. Sin embargo, surgió otra Iglesia, con sede en Kyiv, que poco a poco fue ganando influencia, hasta que en 2019 el patriarca Bartolomé de Constantinopla reconoció plenamente su independencia de Moscú. A principios de 2022, ambas Iglesias ortodoxas tenían la misma cantidad de parroquias, pero la invasión rusa y la reacción dócil de la Iglesia vinculada a Moscú le asestaron un duro golpe. Más de 800 de sus más de 8.000 parroquias cambiaron su lealtad a la Iglesia con el centro en Kyiv. «Muchas más habrían hecho lo mismo si no

fuera por la complicada burocracia y la oposición de sus sacerdotes, muchos de los cuales son prorrusos», dice uno de los exsacerdotes de la Iglesia. Solo el 9% de los ucranianos ortodoxos

todavía se identifican con la Iglesia vinculada a Moscú, en comparación con el 69% que se identifica

con la Iglesia con sede en Kyiv.

Aunque la Iglesia acabó borrando las menciones formales de su lealtad a Moscú, todavía se la considera una parte estructural de la Iglesia ortodoxa rusa. Cientos de parroquias en los territorios ocupados fueron tomadas por la Iglesia ortodoxa rusa, sin que la Iglesia vinculada a Moscú expresara ninguna protesta.

Si bien la Iglesia condenó la guerra en sí, ninguno de sus líderes, incluido el metropolita Onofre, ha condenado pública e inequívocamente a Putin o al patriarca Kiril ni ha atribuido la responsabilidad de la invasión a ellos, dicen los críticos. Desde el comienzo mismo de la invasión rusa, su iniciador, Putin ha tenido un partidario leal en el patriarca Kiril, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Kiril considera que la guerra contra Ucrania es «sagrada» y los sacerdotes de su iglesia han llamado rutinariamente a los ciudadanos rusos a unirse a la lucha.

Como resultado, el 63% de los ucranianos apoyó la prohibición total de la Iglesia y un 20% más abogó por un control estatal más duro. En mayo, solo el 12% se oponía a la ley. Para muchos, se trata de una cuestión de lealtad a sus sacerdotes locales, a los que conocen desde hace años. Pero la vida religiosa es un ámbito en el que la gente es especialmente sensible.



Un niño permanece sentado durante una misa en una iglesia ortodoxa en las afuera de Kyiv

Ucrania hunde un carguero ruso Las fuerzas de Ucrania atacaron ayer un carguero de gran tonelaje en el puerto de Kavkaz, en la región de Krasnodar (sur de Rusia). Se trata del quinto más grande del país. Según las autoridades rusas, la nave acabó hundiéndose después de haberse desencadenado fuego a bordo. El buque llevaba cisternas de combustible. «Debido a los daños sufridos, el transbordador se hundió en las aguas del puerto de Kavkaz. No hay focos de incendio en el puerto», informó en Telegram el servicio operativo de la región rusa de Krasnodar, que previamente denunció un ataque del «régimen de Kyiv» contra la embarcación. Ayer, Putin acusó a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk, durante una reunión con el Gobierno sobre la región.

INTERNACIONAL 19

# El Supremo venezolano ratifica la victoria electoral de Maduro

La sentencia se basa en un informe técnico elaborado por un grupo de «expertos electorales»

Víctor Amaya. CARACAS

Con presencia de integrantes del cuerpo diplomático y el Fiscal General, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Beatriz Rodríguez, leyó ayer la sentencia de la Sala Electoral—que también preside— con la cual el Poder Judicial convalidó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron la victoria a Nicolás Maduro para su segunda reelección.

«Esta Sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral, certifica de forma inobjetable el material electoral peritadoy convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE donde resultó electo Nicolás Maduro», leyó la jefa del Poder Judicial venezolano.

La sentencia se basa en un informe técnico elaborado por un grupo de «expertos electorales» nacionales e internacionales, que concluyó que «los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a las elecciones presidenciales de 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral, y asimismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros de totalización».

En su sentencia, el Supremo también ordenó al CNE publicar los resultados validados en Gaceta Electoral, aunque la indicación no incluye hacerlo de manera desagregada por centro y mesa electoral como reclama la oposición, la comunidad internacional y observadores como de la ONU y el Centro Carter.

De igual forma, el Supremo venezolano solicitó a la Fiscalía General que procese a la oposición por la publicación de actas electorales obtenidas por testigos de mesa en la página web resultadosconvzla.com. La magistrada pidió «determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población», así como castigar a los supuestos responsables de «usurpación de funciones, forjamiento de documentos, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración» por divulgar «documentos presuntamente falsos o forjados», en alusión a las actas dadas a conocer por la oposición.

Esos papeles muestran que Ed-

La ONU se ofrece a mediar entre las partes

La ONU está dispuesta a mediar en la crisis de Venezuela «siempre que todas las partes lo acuerden y lo pidan», aseguró ayer el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric. Fue preguntado por la posibilidad de que la ONU esté participando de forma más o menos discreta en alguna de las iniciativas de mediación que tienen lugar entre el Gobierno de Nicolás Maduro y los partidarios de Edmundo González. «Nuestros buenos oficios siempre están disponibles», respondió Dujarric, pero matizó que solo los llevarán a cabo con el acuerdo de todas las partes.

> Sede del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela en Caracas

mundo González se habría impuesto con el 67% de los votos, fundamento para las denuncias de fraude. Una muestra de esas actas ha sido certificada como legítimas por el Panel de Expertos de la ONU.

El Supremo de Venezuela también ratificó el «franco desacato» del excandidato Edmundo González al no asistir a las convocatorias de la Sala ni consignar documentación electoral, por lo que anunció que será sometido a las «sanciones previstas en el ordenamiento jurídico».

La actuación del Tribunal inició porque Maduro, declarado como ganador el 29 de julio con el 80% del escrutinio, pidió «certificar» los resultados, aunque tal figura no aparece en el ordenamiento jurídico venezolano, pues no se trató de una impugnación.

Los excandidatos Enrique Márquezy Antonio Ecarri, que acudieron al TSJ como parte del proceso, no pudieron conocer el fondo de la causa, qué reclamaba Maduro. El primero pidió la recusación de Rodríguez por sus vínculos con el partido del Gobierno (fue concejala del PSUV) y el segundo exigió que se detuviera la «usurpación» de funciones electorales.

Esta semana se había informado que los expertos para el peritaje habían evaluado «una muestra representativa de las actas de escrutinio», pero no se aclaró de cuánto fue esa muestra. En su sentencia, el TSJ no detalla si evaluó el 100% del material electoral o si certificó que se correspondía al 28 de julio, dado que el CNE no realizó tres auditorías postelectorales que resultan clave para garantizar la autenticidad de los documentos. Debían realizarse entre el 29 y el 18 de agosto. Tampoco hubo mención a la falta de totalización completa por parte del CNE, que debió hacerla en 48 horas y entregarla a los partidos políticos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó que con la sentencia «se cierra un capítulo del proceso electoral y lo decimos porque a nivel internacional esta elección ha despertado un interés importante». El fiscal general Saab afirmó que «profundizará» la investigación sobre presuntos delitos electorales.

Desde la oposición criticaron la sentencia. Partidos opositores denunciaron que no hubo testigos de sus organizaciones políticas en los procesos de peritaje, como reiteró el representante del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla; e insistieron en que «aquí todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio», como declaró el excandidato Enrique Márquez.



**20** INTERNACIONAL



Un caza de EE UU lanza un misil durante unas maniobras con Australia el pasado 22 de julio

# Australia fabricará sus misiles de largo alcance

Camberra prevé producir hasta 100 cohetes navales y aéreos Joint Strike Missiles (JSM) hasta 2027

## M. Sánchez-Cascado. HONG KONG

El Gobierno australiano anunció ayer un acuerdo de 511 millones de euros con un grupo noruego para la producción de misiles en su territorio de aquí a 2027, con el fin de reforzar sus capacidades militares en el contexto de la carrera armamentística en el Pacífico. «Se trata de invertir en nuestra industria manufacturera avanzada y desarrollar nuestra base industrial de defensa soberana», declaró el ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy.

Camberra se propone fabricar misiles de ataque naval de largo alcance y de ataque conjunto con la empresa noruega Kongsberg Defence en la ciudad de Newcastle, en la costa oriental australiana, el único emplazamiento fuera de territorio noruego. Está previsto que este año comiencen las obras de una factoría que podrá producir hasta 100 misiles navales y aéreos Joint Strike Missiles (JSM), hasta 2027.

«Los misiles tendrán un valor aproximado de 4 millones de dólares cada uno», declaró el mariscal del Aire Leon Phillips, jefe de armas guiadas y artefactos explosivos de las Fuerzas de Defensa australianas. Diseñados principalmente para apuntar a buques, sustituirán a los anticuados misiles Harpoon de las fragatas de la clase Anzac y los destructores de la clase Hobart. Según Conroy, se trata de «los misiles de ataque naval más avanzados del mundo». Dichos proyectiles son aptos para ser instalados en los ultramodernos cazas estadounidenses F-35a y atacar objetivos terrestres.

Los misiles de Kongsberg son utilizados por EE UU, Reino Unido, Japón, Canadá, Alemania y otros países. Esta empresa europea los describe como «un arma de ataque de precisión de quinta generación, altamente capaz y de largo alcance, diseñada para derrotar objetivos marítimos fuertemente protegidos en entornos disputados, con un papel secundario para el ataque terrestre».

Australia cuenta con dos escuadrones de cazas furtivos F-35, con base en Williamtown, cerca de Newcastle, y en la base Tindal de la RAAF, en el norte del país, que está siendo renovada por Estados Unidos para albergar aviones bombarderos. Además, está desarrollando un misil hipersónico con Washington y empezará a fabricar misiles guiados junto con este país el año que viene.

Los esfuerzos por crear una industria local de fabricación de misiles se han visto acelerados por la guerra de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la preocupante falta de reservas de munición en los países occidentales y el peligro de depender de una única fuente de suministro. Tradicionalmente, Australia ha importado casi todos sus misiles de Estados Unidos.

En respuesta al creciente poderío militar en la región, los australianos han reforzado sus capacidades de defensa, por lo que se han integrado en la alianza AUKUS con Reino Unido y EE UU.

# Dos muertos en el ataque a un furgón escolar en Pakistán

Los atentados contra estudiantes se han convertido en algo habitual en Punjab

M. S.Cascado, HONG KONG

Un violento ataque perpetrado ayer en Pakistán contra una furgoneta escolar, en el distrito de Attock ubicado en la provincia oriental de Punjab, dejó un saldo trágico: dos niñas fallecidas y otras seis personas heridas, entre ellas el conductor del vehículo. Este lamentable suceso se suma a la larga lista de actos de violencia dirigidos contra estudiantes en la región, un fenómeno que ha generado profunda consternación y demandas de mayor seguridad en los centros educativos. Si bien en el pasado estos ataques se han atribuido a grupos militantes opuestos a la educación de las niñas, las primeras pesquisas policiales apuntan a una enemistad personal entre la familia del conductor y los desconocidos agresores.

El presidente del país Asif Ali Zardari, condenó enérgicamente este acto «cruel y vergonzoso» y pidió a las fuerzas del orden tomar medidas estrictas contra los responsables además de solicitar a las autoridades competentes que brinden el mejor tratamiento médico a los menores heridos. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, expresó su pesar y afirmó que «quienes atacan a niños inocentes, no merecen ser llamados seres humanos», prometiendo que no habrá concesiones para los culpables. Este crimen ha generado una ola de indignación y consternación en el país, ya que ha levantado ampollas al recordar trágicos episodios anteriores de violencia contra estudiantes. Las autoridades prometen llevar a los culpables ante la justicia y garantizar la seguridad de las escuelas.

Pakistán se enfrenta a grandes retos en materia de educación debido a factores como el escaso acceso a la misma, las bajas tasas de matriculación, los prejuicios sexistas, la falta de profesores formados y las deficientes infraestructuras físicas. Ahora bien, la violencia de los militantes islamistas agravó aún más esos problemas, e interrumpió la

educación de cientos de miles de niños. Estos grupos islamistas han utilizado los ataques contra escuelas y universidades para fomentar la intolerancia y la exclusión, para atacar símbolos del gobierno y, en particular, para imponer la discriminación de género impidiendo el acceso a la educación a las niñas. Este último desafío atrajo la atención internacional en 2012, cuando los talibanes dispararon en la cabeza a una joven escolar, Malala Yousafzai, por defender públicamente su derecho a la educación. No obstante, la activista sobrevivió al ataque y continuó su campaña, convirtiéndose así en la persona más joven -y la primera niña- en recibir el Nobel de la Paz en 2014.

Cabe recordar que el fatídico 16 de diciembre de 2014, preci-

La investigación apunta a una enemistad entre la familia del chófer y los agresores.

Pakistán se enfrenta a grandes retos en educación debido al escaso acceso a la misma

samente seis días después de que Malala recibiera ese Nobel de la Paz, militantes armados atacaron la Escuela Pública del Ejército en la ciudad paquistaní de Peshawar, asesinando a 145 personas, la mayoría de ellas niños. Los asesinos recorrieron sistemáticamente todo el centro disparando sin compasión. El grupo Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), denominado talibanes paquistaníes, reivindicó la autoría en venganza por una ofensiva del Ejército paquistaní en las zonas tribales de Waziristán del Norte iniciada en junio. Se trató de uno de los atentados más mortíferos contra una escuela en cualquier país.

El dato

1,453

euros costó el diésel durante el puente de agosto

El precio medio del litro de gasolina se abarató casi un 0,4% respecto a la semana anterior hasta su precio más bajo desde mediados de febrero. El diésel también cayó un 0.4% hasta su menor precio desde julio de 2023.

1,583 euros el litro costó repostar gasolina



La empresa



Multa y veto a PwC en China por Evergrande.

Los reguladores chinos preparan una multa de 70 millones de dólares y un veto de seis meses a la filial de la consultora PwC por su rol como auditor de Evergrande por 14 años.

La balanza



Renfe suma una nueva incidencia. Un tren AVE Sevilla-Madrid sufrió el miércoles por la noche una avería que le obligó a parar en mitad de la vía a oscuras y sin aire acondicionado. Derivó en una parada técnica en Córdoba y en más de una hora de retraso.



El Corte Inglés lanza el lunes su campaña de vuelta al cole con una bonificación del 10% en la compra de material escolar y libros de texto, uniformes, calzado, mochilas y papelería. Estas bonificaciones se podrán canjear hasta el 13 de octubre en compras de más de 30 euros.

Inma Bermejo. MADRID

as prioridades estratégicas de las empresas han cambiado. En un contexto marcado por la inflación persistente, la caída de las ventas (-2,7% en junio) y la financiación aún con tipos y requisitos altos, el 76% de las compañías españolas se enfocará en reducir costes y mejorar la eficiencia en los próximos 12 meses, dos puntos más que en 2023. De hecho, el 53% afirma que ha dejado de priorizar su crecimiento para centrarse en estos aspectos. A estos retos se une la persistencia de los impagos: el 82% de las compañías ha recibido la petición de algún cliente de ampliar los plazos de pago. En consecuencia, el 39% de las empresas españolas (casi cuatro de cada 10) cree que su negocio es más débil que hace un año en términos de ingresos, eficiencia y resiliencia, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum.

El porcentaje, aunque es elevado, sitúa a España como uno de los países de Europa con perspectivas menos negativas, por debajo de la media europea (44%). En concreto, España ocupa la cuarta posición por la cola, tan solo por encima de Bélgica (38%), Países Bajos (38%) e Irlanda (36%), y por debajo de territorios como Alemania (48%), Francia (44%) e Italia (42%). Al otro extremo estarían Croacia (55%), Hungría (51%) y Austria, Eslovenia, Portugal, República Checa y Serbia, los cinco con un 49%, como los países con mayor porcentaje de empresas en una situación más vulnerable que el año anterior.

Más de la mitad de las empresas ha dejado de centrar su estrategia en el crecimiento para enfocarse en el ahorro de costes y la eficiencia (prioridad número uno para el

Cuatro de cada 10 compañías así lo creen y el 67% están más preocupadas que nunca por la capacidad de pago de sus deudores

# Las empresas ven sus negocios más débiles que hace un año



Al 85% de las empresas el cobro tardío de facturas le obstaculiza invertir en estrategias de crecimiento

76%), en un contexto de cautela, ya que el 48% de las compañías españolas señala que el elevado coste de financiación les está llevando a ser más reservadas a la hora de invertir en el crecimiento

de su negocio. La segunda meta es fortalecer la liquidez y el flujo de caja del negocio, con un 74%, cinco puntos por debajo del 79% de la anterior edición del estudio. Le siguen las iniciativas para reducir

los riesgos crediticios, mejorar la prevención de impagos y disminuir la exposición de préstamos de dudoso cobro, descendiendo ligeramente del 73% al 71% en 2024.

En este sentido, las empresas

reconocen que los impagos les obstaculizan la inversión en iniciativas estratégicas de crecimiento: el 53% indica que un poco, el 23% refiere que de forma significativa y el 9% responde que lo está haciendo muy significativamente. Así, el 67% de las entidades encuestadas reconoce estar más preocupada que nunca por la capacidad de pago de sus deudores, un 82% de las compañías ha recibido la petición por parte de sus clientes de retrasar el abono de sus facturas y un 70% reconoce haber aceptado plazos de pago más largos de lo que le gustaría. En relación a esto, el 55% de las empresas encuestadas afirma que la elevada inflación y los tipos de interés le llevaron a ampliar los plazos de

# Las facturas se pagan con entre 11 y 17 días de retraso frente al plazo pactado originalmente

pago a proveedores en 2023.

Para los clientes de negocios B2C (business to consumer, en español, empresa a consumidor), la media de condiciones de pago ofrecidas es de 23 días, mientras que el plazo medio real es de 34 días, resultando en una brecha de 11 días, frente a los 9 registrados en el anterior informe. En el caso de los clientes B2B (de empresa a empresa), el plazo medio ofrecido es de 45 días, pero el tiempo que se tarda en abonar las facturas es de 62 días, con un retraso de 17 días, en comparación con los 15 de hace un año. Finalmente, en lo que respecta a los clientes del sector público, las condiciones de pago son de 53 días de media, pero el plazo real de pago asciende a 69 días, resultando en un retraso de 16 días (17 en 2023).

22 ECONOMÍA

# El BCE abre la puerta a bajar los tipos en su reunión de septiembre

Su Consejo de Gobierno debatirá el mes que viene la opción en función de los precios

S. de la Cruz. MADRID

El Banco Central Europeo (BCE) dejó abierta la puerta a una nueva bajada de tipos de interés en su reunión de julio. Las actas del encuentro publicadas ayer recogen que el eurobanco debatirá en septiembre una posible bajada en función de la evolución de los precios este verano, después de que en julio todos los miembros de su Consejo de Gobierno acordaran mantenerlos en el 4,25% porque la inflación «solo está bajando gradualmente».

Según reflejan las actas de la reunión del Consejo de Gobierno del 18 de julio, la reunión del 12 de septiembre «se consideró ampliamente como un buen momento

para reevaluar el nivel de restricción de la política monetaria», lo que abre la puerta a una posible rebaja de tipos. No obstante, insisten en la necesidad de garantizar que la inflación vuelva a la meta del 2% y en que mantendrán los tipos «suficientemente restrictivos durante el tiempo que fuera necesario para lograr ese objetivo».

Para septiembre, el BCE ya dispondrá de los datos de inflación de julio y agosto, de información de las cuentas nacionales del segundo trimestre, incluida la remuneración por empleado, las ganancias y la productividad así como una actualización de los datos monetarios.

La evolución de los precios hasta julio llevó a los responsables de la política monetaria de la eurozona a una decisión «cautelosa», que estaba «particularmente justificada» por las incertidumbres sobre la evolución de los salarios, las ganancias, la productividad y la inflación de los servicios.

#### Prudencia

El Consejo de Gobierno, recogen las actas, «podía permitirse ser paciente y esperar a que hubiera más datos que confirmaran que la desinflación estaba efectivamente encaminada». Añade que un enfoque «cauteloso» también permitiría al Consejo responder siguiendo una trayectoria más gradual de reducción de las tasas de política monetaria si la inflación era más persistente de lo previsto.

Los miembros del Consejo destacaron entonces que las expecta-

tivas de inflación eran «más frágiles de lo habitual» aunque son conscientes de la necesidad de un «acto de equilibrio», para no dañar indebidamente la economía, manteniendo los tipos en un nivel restrictivo demasiado tiempo.

En la reunión, la representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, señaló que desde el anterior encuentro, a principio de junio, los mercados financieros se habían movido en

El eurobanco es consciente de la necesidad de ser equilibrado para no dañar la economía

respuesta a noticias políticas, lo que había causado cierta volatilidad, así como a los datos de inflación de EE UU, que se revelaron más débiles de lo esperado.

Por otro lado, el anuncio de elecciones anticipadas en Francia retuvo el apetito por el riesgo de los inversores. Sin embargo, el consiguiente incremento de la volatilidad en algunos segmentos del mercado se mantuvo contenido y duró poco, de modo que no se registraron signos de estrés sistémico o fragmentación. De hecho, las primas de riesgo aumentaron solo «modestamente» y el tipo de cambio del euro se recuperó «rápidamente». Además, las condiciones financieras de la eurozona se habían mantenido, en gran medida, sin cambios, y con unas condiciones de mercado favorables.

En este contexto, el apetito por el riesgo de los inversores en la zona euro se había recuperado «rápidamente» después de una caída de carácter temporal, y en los tiempos de la reunión se encontraba muy por encima de los niveles observados a principios de año.

# Los mercados esperan pistas de Jackson Hole

hoy en el simposio de banqueros centrales

S. E. F. MADRID

Gestoras, bancos de inversión y analistas aguardan la intervención, hoy, del presidente de la Reserva Federal de EE UU, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole (Wyoming) con la esperanza de que ofrezca alguna pista sobre el ritmo al que la Fed bajará los tipos de interés, informa Efe.

El encuentro de banqueros centrales comenzó ayer con los mercados en relativa calma, aunque los inversores siguen pendientes de cualquier indicador macroeconómico que arroje luz sobre el estado de salud de la economía estadounidense. El temor a una recesión en EEUU y la decisión del Banco de Japón de subir los tipos de interés fueron los motivos esgrimidos por los analistas para explicar el desplome bursátil del 5 de agosto. Numerosos inversores que se habían endeudado en yenes-aprovechando los bajos tipos

Powell interviene de interés en Japón-para comprar activos más rentables denominados en otras divisas (el llamado «carry trade») se vieron obligados a deshacer sus posiciones.

> En el caso de EE UU, una serie de datos macroeconómicos decepcionantes despertaron el temor a un «aterrizaje forzoso», lo que elevó la presión de los mercados sobre la Reserva Federal. Aunque los indicadores más recientes han alejado el riesgo de una recesión en EE UU, los analistas dan por sentado que la Fed empezará a bajar tipos en septiembre. De hecho, las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, publicadas el miércoles, sugieren que la Reserva Federal está preparada para ello.

> Las dudas, en este momento, son cuántos recortes acometerá la Reserva Federal en los próximos meses y en qué medida bajará los tipos en septiembre. Un recorte de 25 puntos básicos es la opción más probable, aunque no se descarta una bajada de 50 puntos.

> «Por supuesto, el mercado estará pendiente de las palabras de Powell en busca de cualquier indicio de su pensamiento», según ha asegurado George Curtis, de la gestora Vontobel.



Jerome Powell, presidente de la FED

LA RAZÓN • Viernes. 23 de agosto de 2024



# Los mercados castigan a los grandes grupos automovilísticos

Unos resultados por debajo de lo esperado y la crisis de la electrificación tumban las acciones de los fabricantes

#### Carlos de Miguel. MADRID

Los resultados presentados al cierre del primer semestre por los principales grupos automovilísticos no han sido malos, pero han estado por debajo de las previsiones de los analistas. Este dato, unido a la caída que experimentaron hace dos semanas las más importantes empresas tecnológicas, ha provocado una fuerte caída de los valores en bolsa de las marcas.

Quizás el primer error vino por parte de los analistas ajenos al sector del motor, que confiaron en que las empresas pudieran mantener el nivel de ventas y beneficios de los dos últimos años. Pero las circunstancias han variado sustancialmente en los pasados meses y tal vez los analistas de bolsa no valoraron algunos cambios importantes. Por ejemplo, que la crisis en el suministro de chips para el funcionamiento de la electrónica del automóvil obligó a reducir la producción y este desabastecimiento provocó un incremento de la demanda de automóviles superior a la producción. La consecuencia fue una elevación de los precios que aumentó los beneficios de los fabricantes que, además, no tenían que manejar los gastos de almacenamiento. La normalización en el suministro de componentes ha estabilizado la producción y la consecuencia ha sido la acumulación de producto y la necesidad de dar salida a los «stocks» a través de ofertas y bajadas de precio, lo que ha reducido los márgenes a niveles previos a los de la pandemia.

A esta circunstancia hay que añadir el incremento sustancial de las importaciones de vehículos de China, que porcentualmente está siendo muy elevada, aunque su cuota de mercado sea, por el momento, pequeña. Las posibles sanciones a los coches chinos por parte de Europa también preocupan a los fabricantes ya que muchos entrarían en números rojos de cortarse las ventas en China, además de que hay muchas plantas de fabricación de marcas europeas en ese país.

Para terminar la tormenta perfecta, las marcas europeas están siendo obligadas a fabricar y vender automóviles eléctricos bajo la amenaza de importantes multas que pueden hundir sus resultados. Pero la realidad del mercado es que el consumidor no se decide por la adquisición de este tipo de motores en las proporciones inicialmente previstas. En algunos países como España, la cota de mercado de los eléctricos no llega La normalización de la producción ha provocado una caída de precios y de los márgenes

Los aranceles a los coches chinos pueden llevar a algunos fabricantes europeos a números rojos Ford es la primera marca que frena oficialmente su programa de eléctricos

al 5% y la media europea se sitúa en torno al 20%. La falta de infraestructuras de recarga y la escasa eficacia de las ayudas estatales para compensar los precios más elevados de los eléctricos están frenando este mercado.

Por todos estos problemas, los resultados que han presentado la mayoría de los fabricantes no han sido tan brillantes como en el pasado ejercicio. Esta merma de números ha afectado a los principales grupos automovilísticos como Volkswagen, Ford, Renault, Stellantis, Nissan, Tesla, etc... Esta última ha presentado unos beneficios de 1.500 millones de euros, lo que supone una caída del 45%.

Renault también redujo sus beneficios esperados en más de la tercera parte, aunque mantuvo su facturación; y Stellantis presentó unas ganancias de 5.647 millones, lo que significa una reducción de casi la mitad respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado, en tanto que su cifra de negocios, 85.017 millones, cayó el 20%. Una reducción del volumen de negocio que también se repite en Mercedes Benz.

Estos resultados han provocado fuertes bajadas en el valor de las acciones de los principales grupos automovilísticos. Descensos del orden de un 10% de los que, por el momento, no se han recuperado. Ford pasó de 13,67 dólares a 11,16 en un solo día, del 24 al 25 de julio, tras reducir un 13% sus beneficios, y ahora cotiza en el entorno de los 11. Algo parecido le ocurrió a Renault, que esos días más de un 10%, al pasar su cotización de 47,55 a 43,99 euros, tocó suelo el 6 de agosto con 39,92 euros y ahora cotiza en los 43. Ese 6 de agosto supuso para la mayoría de las empresas del motor su punto más débil en cotizaciones. Stellantis pasó de 18,26 a 16,67 euros del 24 al 25 de julio, descendió hasta 14,17 ese día y ahora está en el entorno de los 15.

Esta crisis afectaba a todos, incluso a las marcas alemanas de lujo como Porsche o Mercedes Benz, que cotiza en los 61 euros frente a los 63,99 euros del 23 de julio. O Volkswagen, que cerraba el mes de julio con 103,2 euros y ahora transita en los 96.

La caída bursátil no solo ha afectado a los fabricantes europeos, ya que Hyundai ha caído de los de 255 a los 244 wones, Nissan lleva prácticamente un mes plana y Toyota ha perdido casi un 14% de su capitalización el último mes. 24 ECONOMÍA

Viernes. 23 de agosto de 2024 • LA RAZÓN

## Rainer Zitelmann

e acuerdo con el estudio Libertad Económica en el Mundo que publica el Instituto Juan de Mariana, la economía sueca es una de las más liberalizadas de todo el mundo. Figura en el puesto 17 de un ranking que abarca un total de 165 países, superando holgadamente a España, que aparece relegada en el número 37 de la tabla. Si esta calificación no es mejor es porque los impuestos y el gasto siguen siendo muy altos,

pero no es menos cierto que ambos indicadores se han reducido lentamente desde hace ya tres décadas.

Por descontado, la economía de Suecia no está libre de este tipo de políticas propias de países mucho más intervencionistas, pero la imagen del Reino nórdico como un supuesto bastión de una forma efectiva de socialismo no tiene nada que ver con la realidad. Es cierto que, entre los años 70 y 90, Suecia multiplicó el tamaño del sector público y creó un gigantesco Estado de Bienestar. Sin embargo, el país se quedó cada vez más rezagado con respecto a muchos de sus competidores europeos. Así, en 1970 era el cuarto miembro más próspero de la OCDE en relación con su PIB per cápita, mientras que en 1995 ya había caído al número 16.

La agenda socialista dañó la economía sueca e hizo que prominentes empresarios abandonaran el país frustrados. El fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, fue uno de ellos. El tipo marginal del Impuesto sobre la Rentallegaba al 85 por ciento y a dicho gravamen se le añadía un Impuesto sobre el Patrimonio. Kamprad tuvo que pedir dinero prestado a su propia empresa para poder pagar sus obli-

gaciones tributarias. Después, cuando se preparaba para vender una filial de Ikea y así liquidar el préstamo, el gobierno social-demócrata cambió de forma retroactiva la legislación fiscal, con ánimo de elevar los impuestos que habría pagado por ejecutar esta operación. Cansado de esta «caza a los ricos», Kamprad emigró en 1974, primero a Dinamarca y finalmente a Suiza, donde vivió durante décadas. Fue considerado el hombre más rico de Europa durante muchos años.

Las políticas socialistas alienaron incluso a aquellos que simpatizaban con el proyecto de los socialdemócratas. Astrid Lindgren, autora mundialmente famosa de una serie de clásicos infantiles como Pippi CalzaslarOpinión

# Suecia y el mito del «socialismo nórdico»

La agenda socialista creó un gigantesco Estado de Bienestar, pero dañó la economía y expulsó a prominentes empresarios del país

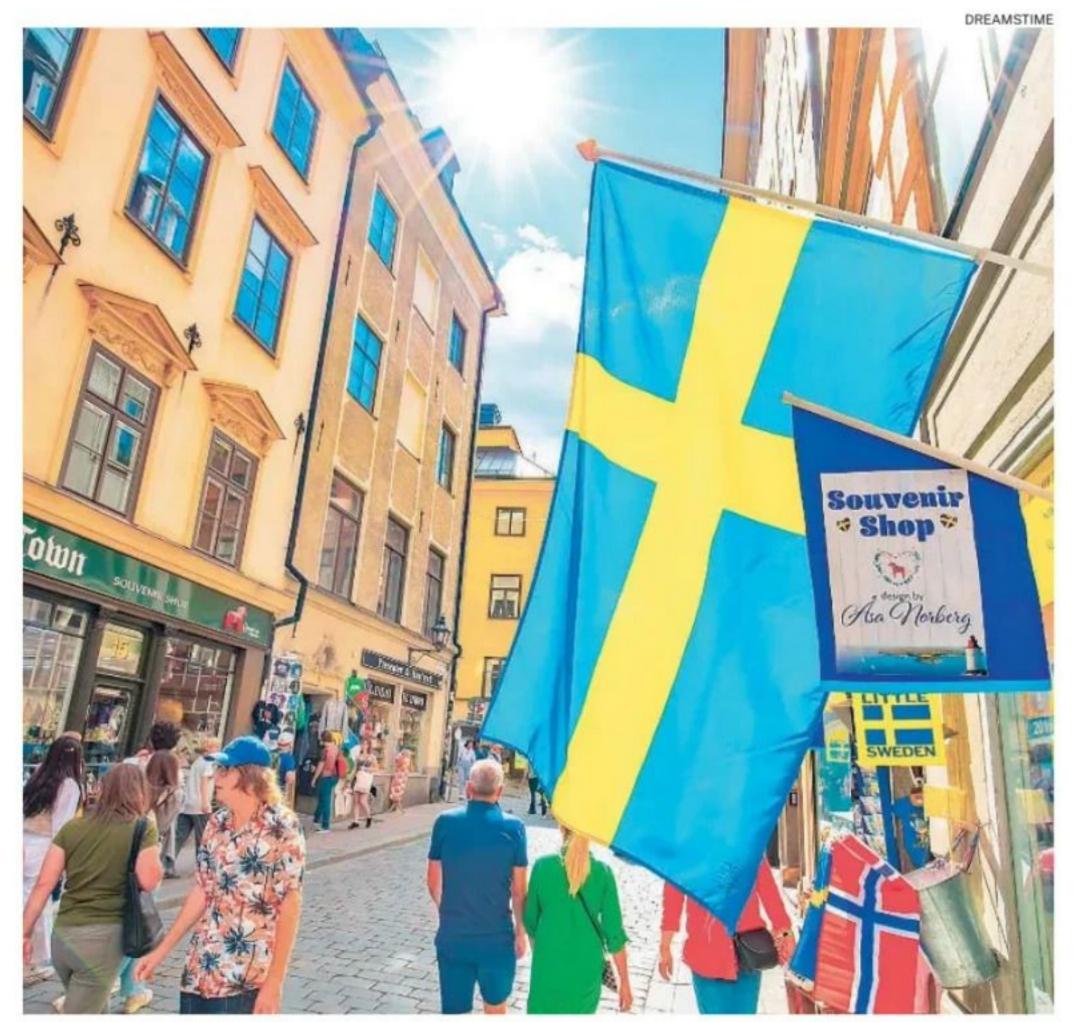

Casco antiguo de Estocolmo, la capital sueca

gas, es un buen ejemplo de ello. Su compromiso con las creencias socialdemócratas no impidió que, en 1976, se mostrase indignada con la pre-

sión fiscal vigente en su país. En la práctica, soportaba una imposición combinada del 102 por ciento, de modo que todos sus ingresos de aquel año terminaron en manos de Hacienda y, además, se le exigieron pagos adicionales.

Lindgren expresó su enfado publicando una sátira sobre el sistema fiscal sueco («Pomperipossa en Monismanien») en el periódico más leído del momento. La ciudadanía se puso de su lado y, aunque el

Desde los años 90 los gobiernos han elegido más libertad y mercado

y mercado mer ministro Olof Palme acabó asumiendo las riendas del asunto y admitiendo en un programa de televi-

gobierno contestó ne-

gativamente en un pri-

mer momento, el pri-

to y admitiendo en un programa de televisión que Lindgren tenía razón. Muchos de los excesos del Estado de Bien-

Muchos de los excesos del Estado de Bienestar fueron igualmente absurdos, como el generoso permiso de baja por enfermedad. Como explico en mi libro «En defensa del libre mercado», la mayoría de los trabajadores recibían una generosa compensación si se ausentaban del trabajo alegando que estaban enfermos. De hecho, a menudo ganaban más dinero de esta forma que yendo a su trabajo a cumplir con sus funciones. No sorprende que Suecia acabase situándose en cabeza del ranking de inactividad laboral de la OCDE y mantuviese esta posición durante décadas.

La resistencia contra las ideas socialistas fue cogiendo impulso y, a comienzos de la década de 1990, estaba ya en marcha un verdadero contraataque ideológico. Una importante reforma aprobada en 1990-91 introdujo un nuevo sistema fiscal que redujo el Impuesto de Sociedades del 57 al 30 por ciento. Algunas rentas del capital quedaron exentas de tributación y otras pasa-

ron a un menor nivel de imposición.

Las reformas continuaron en los años siguientes. En 2004, se eliminaron los impuestos de Sucesiones y Donaciones, que hasta entonces llegaban al 30 por ciento. La reducción progresiva del Impuesto sobre el Patrimonio dio pie a su abolición, efectiva desde el 1 de enero de 2007. El Impuesto de Sociedades bajó del 30 al 26,3 por ciento en 2009 - y hoy alcanza el 20,4 por ciento. También se redujeron los impuestos que gravan la propiedad y se permitió que los empresarios y autónomos reduzcan su carga tributaria declarando parte de sus ganancias como rentas del capital y no ingresos del trabajo.

Desde la introducción de estas reformas, muchos empresarios exitosos han vuelto al país y han reinvertido su capital en la creación de nuevas empresas, facilitando el nacimiento de nuevos negocios como Spotify o Klarna. Tras la abolición de los impuestos de herencia y patrimonio, la tasa de multimillonarios por habitante subió hasta ser ya un 60 por ciento mayor que en Estados Unidos.

Aunque la Suecia contemporánea sigue contando con un Estado de Bien-

estar tradicional en algunos aspectos, los gobiernos sucesivos desde principios de la década de 1990 han elegido consistentemente más libertad y más mercado, apostando incluso por el «cheque» escolar y sanitario que favorece el acceso a proveedores privados en estos servicios básicos y reformando sus pensiones con elementos de capitalización. Tras el evidente fracaso del experimento socialista, el equilibrio entre capitalismo y socialismo ha cambiado drásticamente y se ha escorado hacia el libre mercado, con excelentes resultados.

Rainer Zitelmann es uno de los analistas económicos más influyentes de Alemania

ECONOMÍA 25 LA RAZÓN . Viernes. 23 de agosto de 2024



carse su primer contrato de construcción en el país.

El proyecto, adjudicado en consorcio por la Compañía de Transportes del Estado de Bahía (CTB), incluye el lote 3 del tranvía de Salvador de Bahía entre Aguas Claras y Piatã. La iniciativa, con un importe conjunto de 140 millones de euros, se centra en la construcción de un tramo de 10,5 km de tranvía tipo VLT (Vehículo Ligero de Transporte Ferroviario), con un recorrido que pasará por el centro de una de las avenidas principales de la ciudad

De igual manera, el provecto contempla la ejecución de varios complejos de infraestructura, como ocho estaciones de superficie, una estación intercambiadora con el metro, un viaducto con tablero prefabricado de 620 metros de longitud y muros de tierra armada. A todo ello se sumará el suministro e instalación de los sistemas de energía (catenaria y subestaciones eléctricas) y las obras de urbanización.

## 45 años en Latinoamérica

Gracias a su excelente trabajo, OHLA suma 45 años de presencia en Latinoamérica, donde ha desarrollado y lleva a cabo destacados proyectos de infraestructuras similares al recién adjudicado. Es el caso del tranvía de Medellín, en Colombia, que constituyó el primer sistema de tranvía moderno de Latinoamérica, con una longitud de 4,3 km y un hito mundial en su haber al contar con una pendiente de hasta el 12,5 %, la mayor del sistema tranviario mundial.

En Estados Unidos, la compañía ejecuta en UTE el mayor proyecto de su cartera, Purple Line Rail System, con un presupuesto global de más de 2.200 millones de euros.

OHLA vuelve a Brasil con su primer proyecto de construcción

z.cem/ey La compañía participará a través de un consorcio en la ejecución del tranvía de Salvador de Bahía, cuyo presupuesto alcanza los 140 millones de euros

Sylicell

E'Colli/Phileotrers

Museo Nacional del Perú (MUNA), el mayor museo del país y uno de los más importantes de Latinoamérica

Esta iniciativa consiste en la construcción de un sistema de tren ligero que contará con un trazado de 26,1 km y 21 estaciones.

En España, la compañía se ha adjudicado recientemente la ampliación del Metro de Granada y el Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla. En concreto, OHLA lidera el consorcio que abordará casi una cuarta parte del trazado del Tramo Norte entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y la ejecución de 700 metros para completar el ramal técnico que enlazará la línea con talleres y cocheras.

## Otros proyectos en la región

OHLA es un referente en la ejecución de grandes proyectos en Latinoamérica, con iniciativas que impulsan el progreso de países como Perú, Colombia, Chile, Panamá y México. En Perú destacan obras como el Museo Nacional del Perú (MUNA), el proyecto constructivo de mayor inversión de la historia del país, o la Ampliación Tramo Norte del Metropolitano (sistema de autobuses de tránsito rápido), en Lima, una iniciativa que facilita cerca de 800.000 desplazamientos diarios.

37/116

También en este país avanza en proyectos como el diseño y construcción de defensas ribereñas en los ríos Cañete, Huaura, Casma, Huarmey, Chicama, Virú y Lacramarca, para proteger a la población frente a posibles inundaciones como la ocurrida en 2017 a consecuencia del fenómeno El Niño Costero.

## Bienestar de los ciudadanos

La compañía cuenta en su cartera con relevantes proyectos que contribuyen al bienestar de las personas. En Chile destaca la adjudicación de la red de hospitales del Biobío y la adjudicación del Instituto Nacional del Cáncer. OHLA ha construido en el país ocho hospitales que suponen un total de 418.406 m2 y 2.865 camas.

En Colombia, la compañía concluía en 2021 la construcción del Cruce de la Cordillera Central, la infraestructura vial más importante en la historia del país. Actualmente ejecuta proyectos de gran relevancia como Accesos Norte 2, corredor que forma parte del programa Concesiones del Bicentenario y que beneficiará a cerca de ocho millones de habi-

# La firma española construirá un tramo de 10,5 km de tranvía tipo VLT en la ciudad brasileña

tantes de su área de influencia.

En Panamá, la compañía lleva a cabo la extensión de la Línea 1 del Metro desde San Isidro hasta Villa Zaita. Esta iniciativa se caracteriza por la construcción de un tramo de 2,2 km de vía y de una estación terminal en el extremo Norte de la línea, con una capacidad para más de 10.000 pasajeros en hora punta. Se suma a ella nuevos contratos en el país como la ampliación de una planta potabilizadora en Mendoza, al oeste de la ciudad de Panamá. OHLA también cuenta con una destacada presencia en México, donde desarrolla relevantes proyectos de infraestructuras.

26 ECONOMÍA

| LA BOLSA   |                   |        |         |          |                    |                  |                         |                         |                      |           |                 |                  |                       |        |          |        |            |
|------------|-------------------|--------|---------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|----------|--------|------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid |        |         |          | TSE 100<br>Londres | DAX<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York |                         | NASDAQ<br>Nueva York |           | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | EO EURÍBO<br>12 meses |        |          |        |            |
| Cotiz.     |                   |        |         | 3.288,00 |                    | 40.712,78        |                         | 19.491,84               |                      | 38.211,01 | 77,63           |                  | 3,162                 |        | 2,483,71 | Cotiz. |            |
| Día        |                   |        | -0,01%  |          |                    | 0,06%            | -0,43%                  | $\overline{\mathbf{v}}$ | -1,68% V             |           | 0,68% A         | 1,58 %           | <b>A</b>              | 0,09%  |          | -1,14% | Día        |
| Año        | 10,44%            | -0,25% |         |          | 7,1796             | 10,40%           | 7,43 %                  |                         |                      |           |                 | 2,08%            | -9,99%                |        | 21,79%   |        | Año        |
| IBEX 35    |                   |        |         |          |                    |                  |                         |                         |                      |           |                 | 1. 10            |                       |        |          |        |            |
|            | Última            | Ayer   |         |          |                    | Última           |                         | Ayer                    |                      |           | Última          |                  |                       |        | Ayer     |        |            |
|            | Cotización        | % Dif. | Máx.    | Min.     | Volumen €          |                  | Cotización              | % Dif.                  | Máx.                 | Min.      | Volumen €       |                  | Cotización            | % Dif. | Máx.     | Min.   | Volumen €  |
| ACCIONA    | 121,600           | 0,50   | 122,400 | 120,600  | 4.405.347          | CELLNEX          | 34,390                  | -0,03                   | 34,930               | 34,160    | 22.297.888      | LOGISTA          | 27,440                | 0,29   | 27,500   | 27,300 | 3.022.049  |
| ACCIONA EN |                   | -0,77  | 20,840  | 20,560   | 4.246.920          | ENAGAS           | 13,540                  | 0,45                    | 13,620               | 13,480    | 5.691.753       | MAPFRE           | 2,218                 | -0.18  | 2,230    | 2,210  | 1,456.984  |
| ACERINOX   | 9,245             | -0,22  | 9,290   | 9,215    | 3.129.491          | ENDESA           | 18,515                  | 1,09                    | 18,565               | 18,315    | 10.280.232      | MERLIN           | 10,900                | 1,21   | 10,920   | 10,750 | 5.212.236  |
| ACS        | 40,540            | 0,20   | 40,780  | 40,340   | 9.358.232          | FERROVIAL        | 36,640                  | 0,49                    | 36,940               | 36,440    | 15.111.564      | NATURGY          | 22,980                | 0,35   | 23,040   | 22,800 | 6.097.213  |
| AENA       | 177,000           | 0,11   | 177,800 | 176,000  | 20.268.545         | FLUIDRA          | 21,820                  | 0.18                    | 22,020               | 21,680    | 3.318.191       | PUIG             | 24,900                | 1,43   | 25,130   | 24,500 | 3,286,437  |
| AMADEUS    | 59,260            | 0,24   | 59,780  | 59,040   | 16.323.605         | GRIFOLS-A        | 9,436                   | 2,34                    | 9,650                | 9,062     | 26.340.940      | RED ELECTRICA    | 16,950                | 0,71   | 17,020   | 16,830 | 10.854.296 |
| ARCELORMI  | TTAL 20,630       | -1,15  | 20,940  | 20,630   | 2.648.352          | IBERDROLA        | 12,600                  | 0.48                    | 12,660               | 12,545    | 64.013.346      | REPSOL           | 12,545                | -0,36  | 12,590   | 12,470 | 33.102.699 |
| B. SABADEL | 1,895             | -0,42  | 1,909   | 1,881    | 18.801.925         | INDITEX          | 48,850                  | 0,70                    | 49,490               | 48,520    | 59.238.364      | SACYR            | 3,148                 | 0,77   | 3,158    | 3,124  | 2.934.273  |
| B. SANTAND | ER 4,277          | 0.49   | 4,286   | 4,227    | 64.335.950         | INDRA            | 16,710                  | 0,66                    | 16,900               | 16,620    | 6.614.325       | SOLARIA          | 11,370                | 1,61   | 11,500   | 11,100 | 5.856.091  |
| BANKINTER  |                   | 0,05   | 7,876   | 7,810    | 14.325.893         | INMOB. COLONIA   | L 5,525                 | 0,36                    | 5,570                | 5,490     | 2.958.577       | TELEFONICA       | 4,035                 | -0.17  | 4,070    | 4,035  | 14.793.631 |
| BBVA       | 9,348             | -0.13  | 9,420   | 9.306    | 51.786.497         | IAG              | 2,076                   | 1,71                    | 2,085                | 2.046     | 20.355.858      | UNICAJA          | 1,213                 | 0,41   | 1,219    | 1,196  | 4.758.270  |
| CAIXABANK  |                   | 0,30   | 5,352   | 5,296    | 22.216.645         | LAB. ROVI        | 76,900                  | 0.92                    | 77,000               | 75,550    | 3.377.137       |                  |                       |        |          |        |            |

# **Empresas**



Sede de Avangrid, filial de Iberdrola, en Estados Unidos

Energía

# EE UU aprueba la fusión de Iberdrola y su filial Avangrid

Adquirirá el 18,4% que aún no posee de su firma americana por unos 2.348 millones de euros para potenciar su despliegue

J. Sanz. MADRID

La Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, en inglés) ha dado luz verde al folleto de la operación por la que Iberdrola adquirirá el 18,4% que todavía no posee de su filial estadounidense, Avangrid, una fusión que se espera que consume durante el último trimestre. Como consecuencia, Avangrid ha fijado la fecha de su junta general de accionistas para el próximo 26 de septiembre. Tal como comunicó ayer al mercado, se celebrará en Boston (Massachusetts) y en ella se votará el acuerdo.

En el folleto consta el visto bueno del comité especial de la fusión, formado íntegramente por consejeros independientes de Avangrid -que tienen la mi44.000
millones de dólares en activos tiene Avangrid, que opera en 24 estados y tiene 8.000 empleados

sión de defender los intereses de los accionistas minoritarios de la filial estadounidense—y del banco de inversión Moelis, contratado por este órgano. Desde la perspectiva de Moelis, la contraprestación que recibirán los accionistas de Avangrid «es justa desde un punto de vista financiero», en tanto que para Morgan Stanley, que asesora a Iberdrola, el acuerdo también «es justo» para la matriz.

El pasado 17 de mayo, Iberdrola informó de que había alcanzado el acuerdo definitivo para adquirir el 18,4% que aún no posee de Avangrid a un precio de 35,75 dólares por título, lo que representaría un desembolso total de 2.551 millones de dólares (en torno a 2.348 millones de euros). Ese precio suponía una mejora respecto a la propuesta inicial de 34,25 dólares por acción, detalló entonces la multinacional española, que avanzó que, tras el cierre de la operación, solicitará la exclusión de las acciones de Avangrid de la Bolsa de Nueva York.

La contraprestación no estará sometida a ajustes en caso de que Avangrid distribuya dividendos conforme a su política habitual con carácter previo a que se consume la fusión. De hecho, la filial estadounidense de Iberdrola continuará pagando dividendos trimestrales por un importe que no excederá los 0,440 dólares por acción hasta que la transacción se complete, incluyendo un dividendo proporcional en relación con el trimestre incompleto en el que se produzca el cierre.

La operación está pendiente, además del criterio de la junta general de accionistas de Avangrid, de las aprobaciones de la Comisión Federal Reguladora de Energía, de la Comisión de Empresas de Servicio Público de Maine y de la Comisión de Servicio Público de Nueva York.

El objetivo de la integración es incrementar la exposición al negocio de redes en EE UU en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en actividades reguladas como esta. La energética española cotiza en máximos históricos con una capitalización superior a los 80.000 millones de euros.

Con sede en Connecticut, Avangrid cuenta con 44.000 millones de dólares en activos, operaciones en 24 estados del país y 8.000 trabajadores, siendo sus principales negocios las redes y las energías renovables. Posee y opera ocho empresas de electricidad y gas natural, que prestan servicios a más de 3,3 millones de clientes en Nueva Yorky Nueva Inglaterra. AGENDA 27

**El retrovisor** 

1591

«¡Qué descansada vida/ la del que huye del mundanal ruido,/ y sigue la escondida/ senda, por donde han ido/ los pocos sabios que en el mundo han sido;.../ Vivir quiero conmigo,/ gozar quiero del bien que debo al cielo,/ a solas, sin testigo,/ libre de amor, de celo,/ de odio, de esperanzas, de recelo.../ Aquí la envidia y mentira/ me tuvieron encerrado./ ¡Dichoso el humilde estado/ del sabio que se retira/ de aqueste mundo malvado,/ y, con pobre mesa y casa,/ en el campo deleitoso,/ con sólo Dios se compasa/ y a solas su vida pasa,/ ni envidiado, ni envidioso!». Versos de Fray Luis de León. Murió tal día como hoy de 1591. POR JULIO MERINO



**Albacete** 

Robles visita el Ala 14 por el exitoso Ejercicio «Pacific Skies» 24 La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el «gran nivel» del Ejército del Aire y del Espacio y lo ha trasladado a las unidades participantes del Ala 14 de Albacete en el exitoso Ejercicio «Pacific Skies» 24, un reto en el que aeronaves y aviadores de España, Francia y Alemania han dado la vuelta al mundo en 55 días. El despliegue, que ha tenido tres fases en Alaska, Australia e India entre el 16 de junio y el 15 de agosto, ha situado a España entre las mejores Fuerzas aéreas y ha permitido entrenar de forma realista en escenarios actuales y futuros, integrando capacidades tecnológicamente avanzadas e interoperables de países aliados.

# Madrid Programa piloto «Descubre la danza española»

La Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso escolar 2024-25 el programa piloto «Descubre la danza española», que dará a conocer el arte del Ballet Español regional en los colegios e institutos de los pequeños municipios. Así lo ha anunciado el consejero Emilio Viciana, que ha asistido a uno de los ensayos del elenco en los Teatros del Canal. Su primer espectáculo se estrenará el Día de la Hispanidad.



# Obituario Johnny Rodríguez Jr (1945-2024)

# Veterano bongocero de orquestas



músico de origen puertorriqueño Johnny 'Dandy' Rodríguez, director y fundador de la orquesta Típica 73 y veterano bongocero de Tito Puente, falleció a los 78 años en Las Vegas, Nevada (EEUU). La muerte de Rodríguez, quien estuvo 30 años en la orquesta de Puente, provocó una estela de mensajes de despedida de reconocidos músicos y artistas, entre ellos, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien confirmó el fallecimiento de su colega en sus redes sociales.

#### Percusionista único

Rodríguez (1945-2024), hijo del también músico Johnny Rodríguez, se destacó también en las orquestas de Tito Rodríguez, Ray Barretto y Alfredo de la Fe, y en las Estrellas de la Fania y Tico All-Stars. En 2009, Rodríguez confió a la marca de instrumentos musicales Latin Percussion (LP) el desarrollo de los bongós con su nombre de la serie LP Legends. Los bongós tienen características visuales y sonoras que hacen que Rodríguez se sintiera orgulloso de tener su nombre, según resalta la marca en su página web. Rodríguez arrancó su carrera musical a sus 17 años tocando los bongós en la orquesta de Puente, considerado 'El rey del timbal'. Rodríguez también se mantuvo activo con la Orquesta Mambo Legends, que presenta a las estrellas de la antigua agrupación de Puente.

Según un estudio de «The Lancet», a finales de siglo morirán en la Península 20.194 personas, más que en el resto de países europeos

# Las muertes por calor se cebarán con España

Ana García. MADRID

esde el 1 al 20 de agosto se notificaron en España 1.297 defunciones que pueden atribuirse a las altas temperaturas, frente a las 1.229 de todo el mes del año pasado, según los datos del Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad.

Los problemas que tiene nuestro país con la mortalidad y el calor llevan años en aumento, y un estudio publicado este jueves en la revista «The Lancet Public Health» lo ha terminado de confirmar. Según este medio científico, la Península podría convertirse a finales de este siglo en el país de Europa con más muertes causadas por el calor, que podrían más que cuadruplicarse, llegando incluso a superar las 20.000 anuales. Sería la cifra más alta de todos los países del continente.

A partir de datos recogidos en 1.368 regiones de 30 países europeos se han estimado las muertes por temperaturas cálidas y frías que habrá en el futuro, que se triplicarían en el conjunto de Europa en el año 2100, teniendo en cuenta las actuales políticas climáticas.

Las tasas más altas se darían entre los países del sur: España, Italia, Grecia y algunas zonas de Francia. Las muertes por frío, por el contrario, descenderán, aunque tampoco notoriamente. En la actualidad, en Europa mueren aproximadamente ocho veces más personas por frío (363.809 al año) que por calor (43.729), pero se prevé que esa proporción disminuya considerablemente a finales del siglo actual.

El conjunto de datos, generado mediante el análisis de las características epidemiológicas y socioeconómicas de 854 ciudades europeas con poblaciones de más de 50.000 habitantes, se utilizó para modelar el riesgo de mortalidad regional para diferentes grupos de edad (de 20 a más de 85 años). El estudio sugiere que las disparidades regionales existentes en el riesgo de muerte por temperaturas cálidas y frías entre los adultos se ampliarán en el futuro debido al cambio climático y al envejecimiento de la población.

Así pues, el estudio prevé que en España, que ahora es la segunda región europea más afectada por esta problemática, habrá 20.194 muertes por calor en 2100, frente a las 4.414 anuales entre 1991 y 2020, lo que supone un aumento del 4,6%. En términos absolutos, Italia, que ahora es la primera, será la siguiente región con más víctimas mortales por altas temperaturas a finales de siglo (28.285), por delante de Alemania (16.913) y Francia (13.564).

Las tasas de incremento más

altas se corresponden con Irlanda (un 18,8% más, de 30 muertes actuales a 563 en 2100); Malta (un 7,7% más, de 78 a 604); y Noruega (un 7,3% más, de 269 a 682).

Solamente dos países experimentarán ligeras reducciones en la cifra de muertes por calor a finales de siglo: Letonia (de 186 a 170) y Lituania (de 264 a 261).

En general, el estudio prevé que para 2100 haya casi 129.000 muertes por calor en Europa si el planeta se calienta 3°C, un 3% más que ahora. En este mismo escenario, los fallecimientos por frío se reducirían de casi 364.000 en la actualidad a unos 333.700 al concluir la

# Si el planeta se calienta 3°C, en Europa morirán casi 129.000 personas a causa del calor

etapa del siglo XXI.

«La proporción de muertes por fríoy calor cambiará drásticamente a lo largo de este siglo. Nuestro estudio analiza más de 1.000 regiones en 30 países, lo que permite identificar los puntos críticos donde las personas se verán más afectadas en el futuro», dijo Juan Carlos Ciscar, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

En la actualidad, las muertes por

frío son más altas en Europa del este y los países bálticos, y más bajas en Europa central y partes del sur, con tasas que oscilan entre 25 y 300 fallecimientos por cada 100.000 personas.

En Europa, en la actualidad, mueren ocho veces más personas a causa del frío que del calor, pero se prevé que esta proporción se reduzca a 2,6 a finales de siglo.

#### Población de riesgo

Conviene recordar que las muertes por calor afectan especialmente a la población de mayor edad. La gran mayoría de ciudadanos fallecidos por altas temperaturas en España desde este 1 de agosto eran mayores de 85 años, concretamente 1.252 personas. Por rango de edades, según los datos de Sanidad, 287 fallecimientos afectaron a personas entre los 75 y los 84 años: 104 se dieron en individuos de entre 74 y 65; 74 fallecidos tenían entre 64 y 45; 13 entre los 44 y los 14; y cuatro entre los niños de hasta 13 años. En vistas del envejecimiento de la población española, todo apunta a que se verán incrementos no ya en 2100, sino en los años venideros.

Ayer se conocía también otro dato preocupante sobre el mes de agosto. El día 15, la temperatura media de la superficie del mar Mediterráneo alcanzó los 28,47 °C, lo que marca un nuevo récord sobre la temperatura de sus aguas, según Copernicus Marine.

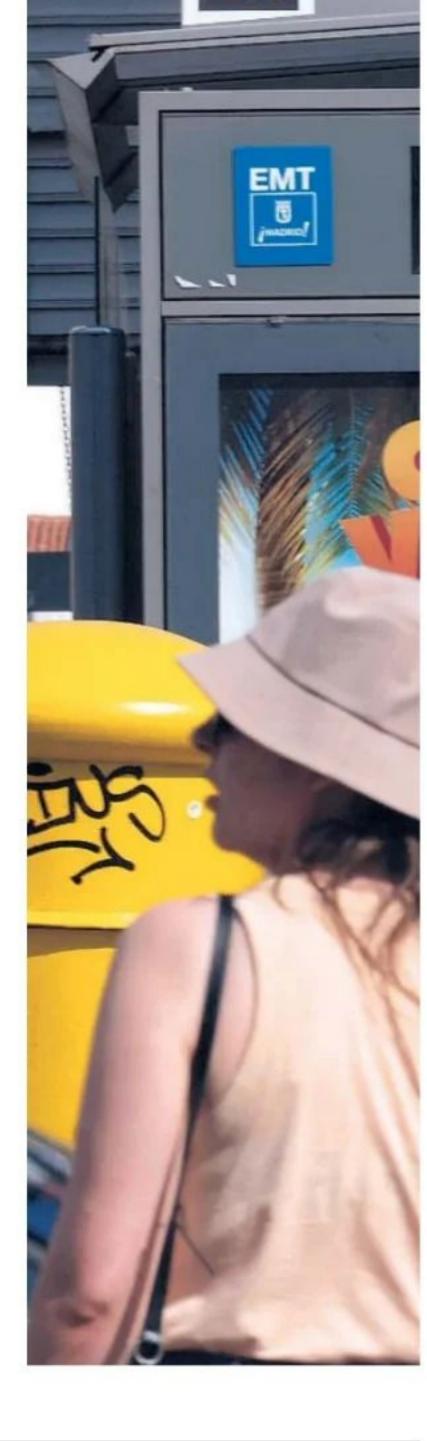

# Nacen un 25% menos niños que hace 10 años

En lo que llevamos de 2024 se han registrado 156.202 nacimientos y 267.168 defunciones

#### A.G. MADRID

En los seis primeros meses del año se produjeron en España un total de 156.202 nacimientos de niños y niñas, lo que supone un 0,28% más que en el mismo periodo del año pasado, pero un 25% menos que hace una década, cuando el número ascendía hasta los 208.375 alumbramientos, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en el día de ayer.

A pesar del ligero incremento experimentado este año respecto a 2023, cuando nacieron 155.762 bebés, la tendencia de la última década ha sido a la baja.

Así, en la primera mitad del año, en 2014 nacieron 208.375 bebés; en 2015, 204.910; en 2016, 200.255; en 2017,190.962; en 2018, 181.366; en 2019, 175.429; en 2020, 170.741; en 2021,159.812; y en 2022, 159.519.

La bajada más pronunciada de estos últimos diez años se observa entre los años 2020 y 2021, con un descenso del 6,4% en los nacimientos en la primera mitad de año, coincidiendo con la pandemia de la covid-19.

Por edad de la madre, la mayor parte de las mujeres que han tenido un hijo en la primera mitad de este año, el 33%, tenían entre 30 y 34 años; seguidas muy de cerca por las de 35 a 39 (el 29,7% del total). También hubo 14.525 nacimientos de madres de 40 a 44 años y 27.170 de madres de 25 a 29 años.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de nacimientos en los seis primeros meses de este año se dieron en las regiones de Cantabria (+7,06 %), Baleares (+6,38 %) y Castilla y León (+5,51%), mientras que los descensos más acusados se dieron en Extremadura (-4,25%), Galicia (-3,15%) y las Islas Canarias (-1,95%).

Los datos hasta ahora informan también de que el pasado mes de junio fue el mes de menos nacimientos en España desde que la serie histórica mensual del INE comenzara, lo que implica remontarse hasta 1941. Se registraron 25.909 nacimientos, compleSOCIEDAD 29



Solo Italia supera a España en muertes por calor en la UE

# Cambio brusco del tiempo: alerta de fuertes tormentas

Mientras que en el norte de España se podrían alcanzar los 20 grados, en el sur, el termómetro estará sobre los 40

M. Moreno, MADRID

La inestabilidad atmosférica será la gran protagonista durante la segunda mitad de la semana en nuestro país. La situación podrá empeorar aún más con la llegada de una vaguada por el norte de la península. No obstante, durante el fin de semana las temperaturas todavía rondarán los 35 a 40 grados en muchas zonas del sur peninsular, mientras que por el norte el descenso térmico será más acusado. Asílo señala Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es.

Tras la perturbación que recorrió el sudeste de la península generando tormentas, la situación cambiará de nuevo, aunque en esta ocasión por el norte, con la entrada de aire más frío que aumentará la inestabilidad en algunas comunidades.

El aporte de humedad en superficie procedente de un cálido mar Mediterráneo contribuirá a que la actividad tormentosa sea más frecuente en zonas de la mitad este peninsular. En algunos casos se espera que las tormentas que se produzcan sean localmente intensas, con fuertes vientos y acompañadas de granizo y aparato eléctrico.

Durante este viernes se forma-

rán chubascos y tormentas que sobre todo afectarán al interior oriental peninsular y también a la zona centro, concretamente al este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, interior de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, sin descartar la zona este de la Comunidad de Madrid.

La situación se complicará más el sábado, ya que Mario Picazo señala que llegará una borrasca desde el Atlántico que se va a dirigir hacia el sur de las islas británicas y cuyo frente entrará por Galicia. Detrás llegará una nueva vaguada para inyectar

aire frío. Ambos sistemas cruzarán la península el fin de semana, dejando lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes y además, descenso térmico.

rán en Galicia y se irán extendiendo por el Cantábrico y noroeste de Castilla y León. A lo largo del fin de semana la lluvia, en algunos casos tormentosa, se extenderá por gran parte del nordeste desde Navarra, Aragón, interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana hasta las sierras del sureste. En puntos del alto Ebro y Pirineos podrían ser fuertes y dejar granizo y fuerte viento.

Habrá que esperar a que llegue la vaguada de aire frío el fin de semana para que se empiece a notar algo de alivio térmico. Aunque este jueves ya se ha comenzado a notar ese alivio en zonas del suroeste, el aire más frío no empezará a entrar hasta el sábado y afectará inicialmente al noroeste de la península. Será ya el domingo cuando el descenso térmico llegue a muchas otras zonas, sobre todo de la mitad norte peninsular, según el experto de eltiempo.es.

#### Descenso del termómetro

En el norte de España el mercurio se situará cerca de los 20 grados, como es el caso de algunas capitales del Cantábrico. No obstante, por el sur todavía se registrarán temperaturas que en algunos casos pueden oscilar

El sábado será

el peor día y las

precipitaciones

se extenderán

por el nordeste

entre los 35 y los 40 grados.

El domingo, los chubascos más intensos se concentrarán en los Pirineos, Teruel, gran parte de la Comunidad Valenciana,

Castilla-La Mancha, el interior de Murcia, el este de Andalucía y Madrid. También se prevén lluvias fuertes en el este de Cataluña y en Baleares.

En cuanto a las temperaturas, eltiempo.es espera que se produzca un descenso notable, especialmente en el noroeste, con Galicia y Castilla y León experimentando las mayores caídas. En regiones como La Rioja, Navarra, Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana, los termómetros podrían bajar entre los 8°C y 10°C.

Por otro lado, las temperaturas aumentarán en el sur peninsular y en los litorales de Canarias.

tando así una tendencia a la baja que experimenta este mes en concreto, pues lleva seis años batiendo récords en cuanto a mínimos se refiere. En junio de 2023 nacieron 26.446; en 2022, 27.192; en 2021, 27.546; en 2020, 28.255; y en 2019, 28.646.

Así pues, se consolida una racha de ocho junios consecutivos con descenso de nacimientos. Por el contrario, el máximo histórico de nacimientos en junio se produjo en 1973 (58.010 alumbramientos), seguido de los de 1976 (57.532) y 1971 (57.022). En valores absolutos, Andalucía ha sido el territorio que más nacimientos ha registrado en el sexto mes del año, con un total de 4.928 natalicios, seguida de Madrid (4.337) y Cataluña (4.254).

#### Más defunciones

La información del INE difundida ayer indica también que el primer trimestre de 2024 fue el segundo con menor número de nacimientos en más de ocho décadas.

Mientras que los nacimientos decrecen, los fallecimientos vuelven a aumentar. Se han registrado Aunque los datos mejoran respecto a 2023, se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años

El mes de junio ha sido el mes con menos nacimientos desde que se registran datos 267.168 defunciones en España durante el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 1,52% respecto a los datos registrados en el mismo periodo de 2023, cuando hubo 263.130 personas que perdieron la vida.

Se trata de un dato similar al registrado en años anteriores, excepto en 2020, cuando se alcanzaron los 304.421 fallecimientos, coincidiendo con la pandemia.

Si realizamos la comparativa por comunidades, Navarra ha sido en la que más ha aumentado la mortalidad respecto al mismo periodo de 2023, un 7,7% más. A esta le sigue Castilla y León, con un crecimiento del 7,5%.

Por su parte, en la contra se sitúan Andalucía y Valencia, que han recortado los fallecimientos respecto al acumulado hasta el mes de julio del año anterior un 2% y un 1,7%, respectivamente.

No obstante, en valores absolutos, Andalucía ha sido el territorio que más fallecidos ha sumado hasta julio de 2024, con un total de 44.878 finados, seguido de Cataluña (41.305) y Madrid (29.838). 30 SOCIEDAD



# Prisión comunicada y sin fianza para el detenido de Mocejón

Al joven, de 20 años, se le imputa de forma provisional un presunto delito de asesinato

Sergio Perea. TOLEDO

El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Mateo, el niño de 11 años apuñalado el pasado domingo mientras se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en el polideportivo de la localidad toledana de Mocejón.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), al joven, de 20 años y conocido como Juan «El Soroso», se le imputa de forma provisional un presunto delito de asesinato.

En un comunicado, el tribunal informó de que el juzgado solicitó a Instituciones Penitenciarias el traslado del investigado «a un centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo», informa Efe.

El juzgado levantó además el secreto de sumario que se había establecido sobre el procedimiento y la causa continuará instruyéndose en sede judicial.

Previamente a la toma de declaración, el juez instructor solicitó un informe al médico forense, cuyo resultado determinó la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su «situación de discapacidad», tal y como recoge el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La adaptación consistió en nombrar a una facilitadora que asistió al joven durante toda su declaración ante el juez, a fin de ayudarle a entender y ser entendido. Al margen de este informe forense inicial, el juez instructor también acordó pedir dictamen forense sobre la «imputabilidad del investigado», que deberá realizarse durante la instrucción del procedimiento judicial.

Una vez resuelta la situación procesal, el juzgado solicitó a Instituciones Penitenciarias el traslado del investigado a centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo.

Mientras tanto, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil continuaban ayer analizando el cuchillo con restos biológicos humanos hallado el miércoles en las proximidades de la casa del padre del joven detenido. Fue un operario de limpieza quien alertó de que había encontrado un cuchillo tirado en un descampado próximo a la calle Dalí. El perro del servicio cinológico de la Guardia Civil marcó positivo en restos biológicos humanos en el cuchillo hallado. Los agentes continúan analizándo-

El informe del médico forense ha confirmado que el acusado padece alguna discapacidad

El juzgado ha levantado el secreto de sumario que había establecido sobre el procedimiento El presunto autor de los hechos pasó este miércoles a disposición judicial

lo ante la posibilidad de que pudiera tratarse del arma del crimen.

Desde que en la mañana del domingo 18 de agosto ocurriera el asesinato, que investiga la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, se estableció un extenso dispositivo de búsqueda y localización, en el que participaron especialidades de la Guardia Civil como el Servicio Aéreo, Guías y canes de búsqueda de restos biológicos, Grupo de Información de la Comandancia de Toledo, ETPJ, ROCA y Seguridad Ciudadana de Illescas, junto a la Usecic de Toledo.

El lunes se detuvo al presunto agresor, que responde a las iniciales de J. P. C., al que se le atribuye la autoría del asesinato. Se realizaron dos entradas y registros en domicilios familiares.

#### Fin del anonimato

Mientrastanto, Movimiento contra la Intolerancia apoyó este jueves poner fin al anonimato de los usuarios en las redes sociales, en línea con la propuesta realizada por el fiscal de sala coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, tras el debate generado por el crimen del pequeño Mateo.

En un comunicado, la asociación denunció que el discurso de odio «crea un clima de intolerancia que precede al delito, lo alimenta e incluso lo incrementa, en especial en las redes», informa Efe.

«Siempre con el máximo respeto y defensa de la libertades que no son infinitas, porque la libertad de expresión no es impunidad de agresión», indica el texto, que advierte de que «falta rigor y seriedad en el debate».

Asimismo, considera que el «anonimato» en las redes «es contrario a la responsabilidad cívica que debe requerírsele a toda persona en una sociedad democrática».

Ahora bien, apunta a la educación como herramienta para acabar con las creencias erróneas y las falsedades que constituyen la base del discurso de odio porque «la prohibición penal no es suficiente por sí sola para erradicar el discurso de odio».

Este miércoles, el fiscal Miguel Ángel Aguilar propuso reformar el Código Penal para que los condenados por delitos de odio en las redes tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas, así como que todos los usuarios tengan que estar identificados, una iniciativa que apoya el Gobierno y el PP. SOCIEDAD 31



El alzhéimer fue detectado por primera vez en 1906

# El primer fármaco que retrasa el alzhéimer aterriza en Europa

Reino Unido da luz verde al lecanemab, pero no lo autoriza para la Seguridad Social por su alto coste y sus efectos secundarios

#### Daniel Postico. LONDRES

El lecanemab, el primer fármaco capaz de ralentizar la progresión de la fase inicial del alzhéimer, ha sido aprobado en Reino Unido, pero no para ser recetado en la sanidad pública. El regulador de los medicamentos británico (MHRA) lo autorizó, pero el regulador de la salud (NICE), encargado del gasto sanitario, lo ha descartado para la Se-

guridad Social por considerar que los beneficios «son demasiado pequeños para justificar los costes» para el contribuyente.

También porque debe ser administrado cada dos semanas y controlado periódicamente y por los efectos secundarios, que van desde mareos y confusión a hinchazón y pequeñas hemorragias cerebrales. Por el momento solo podrá ser recetado de forma privada y solo unos pocos podrán pagarlo. Todavía no se ha fijado un precio en el Reino Unido, pero cuesta 20.000 libras (unos 23.500 euros) anuales en los Estados Unidos.

El lecanemab, cuyo nombre comercial es Leqembi, reduce las placas de la proteína beta amiloide que se van depositando en el cerebro. Las proteínas beta amiloides desempeñan un papel clave en el desarrollo de la enfermedad. Se administra dos veces al mes por vía intravenosa y en los ensayos

# Más de 800.000 personas lo sufren en España

La enfermedad fue detectada por primera vez en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer en una mujer de 50 años. En estos momentos hay cerca de un millón de personas que tiene demencia en el Reino Unido, una de cada once mayores de 65 años. Se prevé que haya 1,4 millones de ciudadanos con demencia en 2040 por el incremento de la esperanza de vida. Unas 800.000 padecen la enfermedad de Alzheimer en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Según esta sociedad científica, concentra el 60% de los casos de demencia y cerca del 30% de los casos no están diagnosticados. El alzhéimer es la forma más común de demencia y la principal causa de muerte en Reino Unido, con el 10% de todas las defunciones. Por tanto, encontrar un fármaco eficaz marcará una gran diferencia.

clínicos ralentizó el deterioro cognitivo en un 27% en pacientes en etapa temprana de alzhéimer durante los primeros dieciocho meses. El fármaco no es una cura ni previene la enfermedad, solo la ralentiza.

Había muchas expectativas de que finalmente fuera autorizado para la sanidad pública. El rechazo ha supuesto un golpe para sus fabricantes, la farmacéutica japonesa Eisai y la firma biotecnológica estadounidense Biogen. El fármaco fue repudiado por el regulador europeo el mes pasado, pero está aprobado en Estados Unidos, Japón, China, Hong Kong, Corea del Sur e Israel. Reino Unido se ha convertido en el primer país europeo en aprobarlo.

«Es un tratamiento intensivo que implica una visita al hospital cada dos semanas con personal especializado que los controla para detectar signos de efectos secundarios graves, además del alto coste de la compra del medicamento», expli-

có Samantha Roberts, directora ejecutiva del regulador NICE, justificando el rechazo del fármaco. Eso sí, afirmó que «este es un campo nuevo y emergente de la medicina que sin duda se desarrollará rápidamente».

Por su parte, Hilary Evans-Newton, directora ejecutiva de Alzheimer's Research UK, la principal organización benéfica dedicada al estudio del alzhéimer en el país, calificó la decisión de «agridulce». «Es un logro notable que la ciencia esté ofreciendo ahora tratamientos autorizados que pueden ralentizar los efectos devastadores del alzhéimer, sin embargo, está claro que nuestro sistema de salud no está listo para adoptar esta nueva ola de medicamentos», lamentó.

#### Punto de partida

Se estima que unas 70.000 personas en Inglaterra habrían sido elegibles para el tratamiento. Para evaluar la elegibilidad de un paciente, se deben medir los niveles de amiloide en el cerebro mediante una tomografía por emisión de positrones (TEP), que es un escáner cerebral, o mediante una punción lumbar, métodos de diagnóstico que solo se utilizan en el campo de la investigación y que, por tanto, están al alcance de unos pocos.

Tampoco son elegibles las personas que tomen anticoagulantes ni las portadoras de dos copias de la apolipoproteína E4 (ApoE4), que es el gen más común que se vincula al alzhéimer. Tener un gen APOE e4 duplica o triplica el riesgo de tener alzhéimer. Tener dos, uno de la madre y otro del padre, multiplica por ocho y por doce el riesgo de tener la enfermedad. Un 15% de los humanos son portadores de dos copias del gen APOE4.

«La autorización de medicamentos que cumplan con los estándares aceptables de seguridad, calidady eficacia es una prioridad clave para nosotros -declaró Julian Beach, director ejecutivo interino del regulador MHRA, que ha autorizado el fármaco-. Mantendremos su seguridad bajo estrecha vigilancia para controlar la relación riesgo-beneficio del lecanemab en el uso clínico».

Algunos voluntarios con alzhéimer que han participado en los ensayos han descrito los enormes beneficios que han sentido al tomar el medicamento y lamentan la decisión. Los investigadores están convencidos de que este no es el final del trayecto, sino el punto de partida para seguir buscando el medicamento que frene esta enfermedad. Al menos, dicen, se ha demostrado que el alzhéimer no es imparable. 32 SOCIEDAD

Viernes. 23 de agosto de 2024 • LA RAZÓN

# **Píldoras**



Animales

# Fallece Sphen, el icónico pingüino Lgtbiq+ de Sídney

Saltó a la fama en 2018 por su tierno vínculo con su novio y más tarde por la crianza de dos polluelos que se hizo viral

Mar Sánchez-Cascado. HONG KONG

La comunidad científica y el mundo de la naturaleza se encuentran de luto tras el fallecimiento a la avanzada edad de casi 12 años de Sphen, el famoso pingüino papúa que protagonizó una historia de amor homosexual y que residía en el acuario Sea Life de Sídney. La increíble relación de Sphen con su pareja, el también pingüino macho Magic, captó la atención global en 2018 cuando su tierno vínculo y posterior crianza de dos polluelos se hizo viral en todo el mundo. Ambos se con-

virtieron en un poderoso símbolo de aceptación y diversidad. De hecho, la pareja fue homenajeada con su propia carroza en el famoso desfile del Orgullo Mardi Gras de Sídney, inspirando a la comunidad Lgtbiq+ de todo el mundo.

La homosexualidad es parte integrante del mundo animal, Sphen y su novio Magic en el acuario Sea Life de Sídney, Australia

desde cisnes, osos panda, lagartijas lesbianas o peces capaces de cambiar de sexo en función de su entorno. Un comportamiento observado en hasta 1.500 especies diferentes. Con todo, el vínculo establecido entre los pingüinos papúa Spheny Magic reviste una gran singularidad e importancia científica.

Esta pareja de pingüinos machos del acuario Sea Life de Sídney, Australia, rompió fronteras desafiando los paradigmas tradicionales sobre la reproducción y crianza en esta especie.

En 2018, el equipo que custodiaba las frías aguas del recinto observó con asombro cómo estos desarrollaban una conexión inquebrantable, nadando y paseando juntos constantemente durante la época previa a la temporada de apareamiento. Fue entonces cuando los cuidadores notaron que comenzaban a recolectar guijarros para construir su propio nido, un claro indicio de su profundo vínculo afectivo. Aún más sorprendente, la pareja logró incubar con éxito un huevo real que les fue cedido y que dio lugar al exitoso nacimiento de dos crías: Sphengicen 2018, y Clancy, en 2020.

Ahora, lamentablemente la comunidad del acuario ha sufrido una dolorosa pérdida con el fallecimiento de Sphen, a la madura edad de casi 12 años. Su salud se había deteriorado en los días previos a su deceso y el equipo veterinario del acuario tomó la difícil decisión, a principios de mes, de practicarle la eutanasia para acabar con su dolor.

Ante la partida de su amado compañero en cautiverio, Magic entonó frente a su cuerpo un emotivo canto, ofreciendo a toda la colonia de pingüinos un himno de homenaje. «La pérdida de Sphenes desgarradora para esta colonia, el equipo y todos los que se han sentido inspirados o positivamente impactados por su historia», declaró Richard Dilly, director general del acuario.

Más allá de su relevancia biológica, el vínculo inquebrantable del dúo de Sídney tuvo un poderoso impacto sociocultural, convirtiéndose en un símbolo de la diversidad familiar y sirviendo de inspiración para la comunidad Lgtbiq+.

# Hazte Oír carga contra la ONU por permitir ciertas formas de pederastia

R.S. MADRID

Hazte Oír, asociación comprometida con la defensa de la infancia, ha decidido denunciar de manera pública el borrador del tratado internacional que abre la puerta a que muchos pederastas no sean perseguidos.

Elborrador, que se prevé que sea aprobado en septiembre en la Asamblea General de la ONU, incluye los artículos 14 y 15 que son los que, claramente, «suponen un grave peligro para los niños de todo el planeta», dicen.

Hace unas semanas la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogayel Delito (Onudd) anunció la aprobación del primer borrador de un tratado internacional para combatir la ciberdelincuencia, pero realmente lo que se incluye es lo siguiente: despenalizar la pornografía infantil generada por inteligencia artificial o si las imágenes las generan los propios niños.

La macrocampaña, firmada por Nouna Lozano, superviviente de abuso sexual infantil, tiene como objetivo que los líderes internacionales que sí respaldan a los derechos de los menores reaccionen y presionen.

Elon Musk, Donald Trump, Eduardo Verástegui o Javier Milei son algunos de los destinatarios del mensaje de Hazte Oír. «Necesitamos que las personas más influyentes del mundo alcen su voz para denunciar esta barbaridad y dar a conocer lo que está ocurriendo», señala texto que aparece en la web de Hazte Oír.

«No es la primera vez que la ONU presenta textos que ponen en riesgo la protección de los menores. Es una auténtica vergüenza que se expongan excusas de algo que puede leer cualquier persona: están abriendo la puerta a la despenalización de conductas que atentan contra los menores», señala Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.

Hazte Oír, asimismo, se va a poner en contacto con fundaciones, asociaciones y expertos que son clave en la defensa de la infancia para poder aunar fuerzas y combatir el blanqueamiento de la pederastia.



En el caso de Madrid, el grueso de la «vuelta al cole» se producirá el próximo 9 de septiembre

Nueve de cada diez familias madrileñas se muestran «preocupadas» por el gasto escolar. Casi la mitad estima que hará un desembolso mayor para este curso

# El coste de la «vuelta al cole»: hasta 300 euros por alumno

J. V. Echagüe. MADRID

En algo más de dos semanas, los alumnos madrileños afrontarán la «vuelta al cole» 2024-2025. De acuerdo al calendario aprobado por la Comunidad de Madrid, los primeros en regresar a las aulas, el 5 de septiembre, serán los de Educación Infantil y Casas de Niños. Ya el lunes 9 se producirá el primer gran desembarco en los centros de Infantil, Primaria y Especial, así como en los centros integrados de Enseñanzas Artísticas de Música. Un día después, el 10 de septiembre, será el turno de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y los centros integrados de Enseñanzas Artís-

ticas de Música y de ESO. Entre otras novedades previstas para esta edición, se encuentra el proyecto STEMadrid, una iniciativa para los centros bilingües que acercará el estudio de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a más de 35.000 alumnos de 135 colegios. Como expresó esta semana el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ya está «todo listo» para desarrollar «un buen curso escolar».

Con todo, en estos últimos días de agosto, las familias madrileñas afrontan su particular examen previo al curso: tener todo lo que los menores precisan a tiempo... mientras realizan malabarismos con la economía familiar. Toca

Según un estudio de Milanuncios, el 51 por ciento recurrirá al mercado de segunda mano

La Comunidad de Madrid está entre las regiones con los libros de texto más baratos

hacer números. En torno al 44 por ciento de las familias madrileñas gastará más que el pasado año en material escolar. De estos, el 26 por ciento estima que el desembolso estará entre los 100 y los 200 euros, mientras que el 22 por ciento de los consultados sitúa el gasto entre los 200 y los 300 euros. La situación preocupa a nueve de cada diez familias de nuestra región.

#### Ropa, mochilas...

Así lo señala la encuesta realizada por Milanuncios.com. Un estudio que también ha indagado en lo que respecta al destino de ese desembolso: papelería (86 %), libros (78 %), ropa y uniformes (59 %) y mochilas (54%) son los productos que más comprarán las familias en estas fechas.

De acuerdo a la compañía, siete de cada diez familias de la Comunidad de Madrid admiten haber recurrido en el pasado al mercado de la segunda mano. Y de estos, cerca de la mitad se lo plantea para este curso 2024-2025. Y es que, según alegan, esta opción puede suponerles un ahorro de entre 100 y 199 euros.

El 51 % de los encuestados admite utilizar este recurso por ser la solución más económica. Sin embargo, existe un 41 por ciento de usuarios que opta por la segunda mano por la posibilidad de dar una segunda vida a productos que todavía pueden ser útiles. De hecho, el 29 por ciento de estos lo hacen motivados por la sostenibilidad.

Tal y como señalan desde Milanuncios, la búsqueda de libros de texto de segunda mano creció un 118 por ciento en el mes de julio y un 19 por ciento respecto al año pasado. En concreto, los libros de Bachillerato son los más buscados, con un crecimiento del 177 por ciento.

Continúa en la página siguiente

34 MADRID

Viene de la página anterior

También se ha dado este incremento en el material relacionado con otros estudios superiores vinculados a la Universidad, ya que son muchos los estudiantes que se decantan más por la segunda mano. En especial, la demanda de libros de matemáticas de estudios de Grado ha crecido hasta un 458 por ciento respecto al año 2023.

La de Milanuncios no es la única estimación sobre el gasto escolar en los hogares. En un análisis referido a toda España, Idealo.es, comparador de precios online, revela un «aumento progresivo» en el coste medio del material escolar por alumno durante los últimos años. En 2023, el gasto medio fue de 449,23 euros, mientras que en 2022 se situó en 425,01. Algo significativo, teniendo en cuenta que, en nuestro país, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Todo ello, por otro lado, sin contar otros gastos aún más cuantiosos, como la matrícula, las cuotas del colegio o las actividades extraescolares. Así, sumados a los gastos «básicos», se pueden llegar a superar hasta los 2.000 euros al año por alumno, según explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

# Libros más baratos

Sin embargo, la Comunidad de Madrid estaría entre las regiones con los libros de texto más baratos: una media de 174,12 euros, por delante de comunidades autónomas como Extremadura y Castillay León, ambas empatadas con 176,45 euros de media por alumno.

En este caso, el estudio, realizado por el comparador financiero Banqmi, revela que serían la Co-



El gasto va subiendo de manera progresiva año tras año

174
euros, el desembolso
medio que hay que hacer
en Madrid por los libros

2.000

de texto

euros, el gasto total sumando también las actividades extraescolares munidad Valenciana (237,50 euros), País Vasco (206,08 euros) y Cataluña (200,14 euros) las que tendrían los libros de texto más caros. De hecho, según Banqmi, son las únicas regiones en las que se superan los 200 euros por alumno de media en lo que se refiere a los libros.

De acuerdo a este informe, el coste total de la «vuelta al cole» se situará este año en 415,43 euros por alumno. Un resultado que nace tras analizar los datos sobre libros escolares de 251 colegios de toda España (140 públicos, 66 concertados y 45 privados) y los de 185 centros (41 públicos, 79 concerta-

dos y 65 privados) para lo concerniente a los uniformes.

Según Antonio Gallardo, portavozy experto financiero del portal, la subida de este año «se ha moderado con respecto a años anteriores», debido a la «consolidación de los materiales tras la implementación de la Lomloe en todos los cursos», pero también «al esfuerzo que han hecho algunos centros, especialmente públicos, por implantar el "no uso" de materiales en asignaturas que no son troncales y utilizar nuevos métodos educativos y de ahorro».

En lo que respecta al resto del calendario escolar, para los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región el curso se iniciará también el 10 de septiembre para alumnos de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, las Escuelas Oficiales de Idiomas y el 2º curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte.

Además, el 12 de septiembre comenzarán también las clases en los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, mientras que los centros de Educación de Adultos lo harán el 18 y los alumnos del primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño el 19 de septiembre.

# El número de nacimientos, por encima de la media nacional

Martín Benito. MADRID

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 3,7 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de junio, cuando se alcanzaron los 4.337 natalicios, 81 más que en el mismo mes del año anterior y 3,4 puntos más que la media nacional, lo que eleva a 25.739 los nacimientos en el primer semestre en la región, según las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto del país los nacimientos han ascendido un 0,28% en junio respecto al mismo mes de 2023, con un total de 25.909 nacimientos y un acumulado de 156.202 hasta el sexto mes de 2024.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 35 y los 39 sigue siendo en el que más nacimientos suma en junio de 2024, con 1.383 alumbramientos, seguido del de 30 a 34 años,



El arco de edades está mayoritariamente entre los 35 y los 39 años

con un total de 1.416.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado de 994, mientras que las mujeres de 40 a 49 años han sumado 487 natalicios. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado 50 nacimientos.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado 4 madres de más de 50 años y 3 alumbramientos en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.

En cuanto a las defunciones, el INE revela que la mortalidad en la Comunidad de Madrid ha ascendido un 3,1% hasta el 29 de julio de 2024, con un acumulado total de 29.838 defunciones. Una subida más moderada en el caso del conjunto nacional (+1,5%).

MADRID 35

MADRID 35

# Estabilizado el incendio de Tres Cantos, con 250 hectáreas en riesgo

Madrid rebajó el nivel de alerta, por lo que, finalmente, no fue necesaria la intervención de la UME

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

El operativo de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) bajaba anoche al nivel 1 de alerta en el incendio de pastos originado en Tres Cantos tras encontrarse en fase de estabilización. El fuego, cuyas causas se desconocen, comenzó sobre las 14:10 horas de este jueves en una zona de nueva construcción de la localidad cercano a la plaza de la Mancha, informa un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112. Un total de 30 medios de Brigadas Forestales, Agentes Forestales y Bomberos, compuesto por cuatro medios aéreos y 26 medios terrestres, continúan trabajando sobre el terreno con intensidad para perimetrar toda la superficie afectada. Las mismas fuentes han recordado que los vehículos pesados deben seguir el perimetrado para afianzar que el fuego no progrese por ninguno de los dos flancos que se han formado a lo largo de la tarde.

La situación era preocupante, hasta el punto de que Madrid había pedido a media tarde la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), después de activar el nivel 2 del Infoma. Además, el SUMMA112 había atendido a siete personas con intoxica-

Dos heridos

explosión en

Fuencarral

tras una



Una urbanización fue desalojada y siete personas resultaron intoxicadas por el humo

El Gobierno central respondió al socorro con el envío de una brigada helitransportada ciones leves por inhalación de humo. En concreto, cuatro vecinos, dos de ellos, de 45 y 55 años, trasladados al Hospital de La Paz y tres guardias civiles. Las labores de extinción estaban siendo complicadas por las rachas de viento cambiantes y la orografía del terreno. La Guardia Civil desalojó la totalidad de las viviendas que componen la urbanización El Rondelo, que pertenece a la localidad de Colmenar Viejo, con varias de ellas afectadas por el incendio. El puesto de mando de Bomberos se ha instalado en el Recinto Ferial de Tres Cantos, en la avenida de los Artesanos.

A las 19:50 horas, 112 de la Co-

munidad de Madrid informaba de la activación de la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales de la Comunidad de Madrid (Infoma) y de la petición de ayuda a la UME. Poco después la Delegación del Gobierno confirmaba la activación de la UME. A esa hora sanitarios del Summa112 habían trasladado a dos vecinos de casas cercanas a la urbanización El Rondelo con intoxicaciones leves por inhalación de humo. Sin embargo, poco después, la Comunidad de Madrid consideró que el incendio, que ya ha afectado a unas 250 hectáreas de Tres Cantos y Colmenar Viejo, se encontraba en «fase de

estabilización», motivo por el cual rebajó el nivel de urgencia de 2 a 1. En todo caso, la dirección de la extinción solicitó la colaboración de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha facilitado una brigadahelitransportada para colaborar en las tareas de control.

#### Amenaza medioambiental

Ante los incendios desatados este verano, Ecologistas en Acción ha pedido a los gobiernos europeos que se comprometan a reducir la deforestación y ha destacado que una «herramienta fundamental para mitigar esta problemática»: el EUDR, un reglamento que busca abordar la deforestación y la degradación forestal vinculadas al consumo y producción en la Unión Europea (UE) del ganado, aceite de palma, soja, cacao, café, maderaycaucho.«ElEUDRpuede proteger los bosques, promoviendo la mitigación del cambio climático y sus efectos globales, que aumentan el riesgo de incendios. Sin embargo, su éxito depende de la implementación inmediata y el cumplimiento riguroso por parte de todos los Estados de la UE», ha subrayado la portavoz del grupo ecologista, Silvia Fernández.

Tal y como ha indicado Ecologistas, el consumo de la UE es un factor clave en la deforestación y degradación forestal en todo el mundo. En este sentido, ha recordado que la expansión agraria causa «cerca del 90% de la deforestación mundial».

#### AUTOCHAPA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº178, 2ºDcha., en primera convocatoria el día 26 de septiembre de 2.024, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Único.- Cese y designación de administrador único.
Se informa a los señores accionistas del derecho que
les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la
entrega de los documentos que han de ser sometidos a
examen y aprobación de la Junta General.

Madrid a 17 de julio de 2.024. Por convocatoria del art.170.2LSC; Registro Mercantil.

# C. Sánchez. MADRID

Uno de ellos, de 42 años de edad, presentaba quemaduras en el 60 % de su cuerpo Dos mujeres resultaban heridas graves ayer, al sufrir quemaduras en su cuerpo por una explosión que tuvo lugar de madrugada en su vivienda en la calle Arzobispo Morcillo, 42, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. En concreto, las afectadas fueron una mujer de 75 años que ha presentado quemaduras en el 20 por ciento de su superficie corporal y otra de 42 años, con el 60 por ciento de quemaduras. Los servicios de emer-

gencias también tuvieron que atender a tres mujeres, una joven de 25 años y otras dos de 54, también vecinas del edificio, con crisis de ansiedad. La explosión tuvo lugar sobre las 4:00 horas en la novena planta de un edificio de trece. Los Bomberos del Ayuntamiento rescataron a estas dos mujeres, madre e hija, de 75 y 42 años, respectivamente, que se encontraban en el interior de la vivienda afectada. Ambas fueron atendidas por SAMUR-Protección Civil y SUMMA 112, y trasladadas en estado grave al Hospital de la Paz.

Los Bomberos, que declararon un Procedimiento de Incidentes Complejos (PIC) -aunque a las pocas horas del suceso se desactivó al retirarse los efectivos de emergencias-, revisaron la estructura del edificio, que no sufrió daños e inspeccionaron todas las plantas. Sin embargo, numerosos escombros han salido proyectados al exterior por dos fachadas del edificio. Hasta el lugar se desplazaron también la Policía Nacional y la Policía Municipal, cuya Sección de apoyo aéreo trabajó con los drones.

#### AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA VEGA

Aprobado inicialmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2024 el Estudio de Detalle (Exp. 153/2024), presentado a iniciativa privada, que afecta a las parcelas situadas en la Plaza de la Unión nº 4 y 5 y a la Calle Gabriel y Galán nº 21, 23 y 25 del municipio de San Martín de la Vega, con suspensión de las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en dichas parcelas, siempre y cuando supongan modificación del régimen urbanístico vigente o supongan la consolidación de situaciones incompatibles con las nuevas determinaciones previstas en el Estudio de Detalle expuesto al público, se somete a información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión en el ámbito de ésta, durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del último de los dos anuncios referidos.

Todas aquellas personas interesadas podrán examinar el Estudio de Detalle en el Departamento Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

Firmado: Rafael Martínez Pérez. Alcalde-Presidente. 19 de agosto de 2024 36 MADRID

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, visitaba ayer el parque Galiana, un espacio verde de 9.645,58 m2 en el distrito de Usera, entre las calles Gran Avenida y Expropiación, donde han concluido los trabajos de transformación de esta área verde en un espacio seguro, accesible y mejorado desde un punto de vista ecológico. El delegado ha subrayado el firme compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el mantenimiento y la recuperación de las zonas verdes de la ciudad. Durante este verano, además de los trabajos desarrollados en esta zona verde, continúan las actuaciones de recuperación en nueve parques más en seis distritos diferentes.

Gracias a una inversión de 532.000 euros, en el parque Galiana se ha incrementado la calidad del paisaje con la plantación de 37 nuevos árboles y 4.645 arbustos, manteniendo los parámetros de sostenibilidad en su posterior mantenimiento. Estas acciones no solo embellecen este espacio verde, sino que también contribuyen a reducir el efecto isla de calor y a

# El nuevo parque Galiana de Usera: 37 árboles más

La reforma incluye un área de juegos infantiles y nuevos espacios de ejercicio para todas las edades

promover un entorno más saludable para todos los usuarios.

Las mejoras en el parque han sido desarrolladas tras un exhaustivo análisis de las demandas de la Junta Municipal del Distrito de Usera y las peticiones vecinales. Para ello se realizaron numerosas visitas de campo y estudios de población para identificar las necesidades de los usuarios del área verde en todas las franjas horarias. Estos estudios han permitido diseñar un proyecto que responde a las necesidades de los usuarios,

garantizando la inclusión de elementos para todas las edades.

Las acciones realizadas se alinean con la estrategia municipal de preservación y mejora de las zonas verdes de la ciudad, llevada a cabo por el Ayuntamiento desde 2019 y que cuenta con una inversión total de 101 millones de euros distribuidos en 113 proyectos, 87 de los cuales ya han sido completados.

El diseño del parque ha sido planificado tras realizar estudios de sombras con el fin de situar el arbolado de porte medio en los lugares más adecuados. Las alineaciones arbóreas, como así se denominan, se han acompañado de masas arbustivas de distintos tamaños y especies, creando zonas más frescas y seguras. La elección de especies, tanto arbóreas como arbustivas, se ha basado en un estudio paisajístico que ha tenido en cuenta factores como la coloración, el porte, la forma y los frutos, optando por especies no alergénicas y que favorezcan la biodiversidad del área.

Además, se han aplicado acolchados o «mulch» de corteza de pino en los parterres arbustivos y zonas de umbría para atenuar la evaporación, aportar materia orgánica y evitar la proliferación de malas hierbas. Este enfoque ayudará a mantener la humedad del suelo, creando un ambiente más confortable y reduciendo el efecto isla de calor.

#### Espacios de juego y ejercicio

El parque ahora cuenta con una nueva área de juegos infantiles accesible, con una superficie de 726 m2 pavimentada con caucho, que incluye diversos elementos como una torre de juegos, un columpio con cesta nido, un carrusel accesible, un balancín doble, camas elásticas y muelles. Para los amantes del deporte al aire libre se ha creado una zona de calistenia de 552 m2 equipada con combinaciones de ejercicios, barras paralelas, pesas magnéticas, giros centrales, bancos y barras de abdominales.

También los mayores del distrito pueden ahora disfrutar al aíre libre de una zona de ejercicios de bajo impacto. La superficie de esta área es de 1.100 m2 e incluye instalaciones como un banco de pedales, masaje de espalda, volante cuádruple, twister de cadera, bicicleta y timón. Se han instalado también bancos en el área estancial y a lo largo de los itinerarios accesibles para el descanso de los usuarios.

Durante este verano, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad está desarrollando actuaciones en 10 zonas verdes de siete distritos (Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro y Villaverde) que permitirán su renovación, además de la plantación de más de 1.000 nuevos árboles y cerca de 110.000 arbustos. Estos 10 proyectos suman una inversión superior a los 6,3 millones de euros.

# Usera, una de las paradas de masayume

El Parque del Retiro de Madrid se convertía la pasada semana en el escenario del proyecto artístico masayume (sueño que se hace realidad) de este colectivo japonés, que, durante estas fechas, se está pudiendo disfrutar en diferentes lugares de los distritos de Puente de Vallecas, Usera y Moncloa-Aravaca. El proyecto, que hace flotar una gigantesca cabeza tridimensional en el paisaje urbano, invita a la reflexión sobre la existencia humana. Una enorme cabeza anónima de una persona real, que ha sido elegida a través de un reclutamiento internacional abierto. sin distinción de edad, sexo o nacionalidad, sobrevuela Madrid. El rostro abrumador de alguien que podría ser cualquiera de nosotros y nos devuelve la mirada.



Borja Carabante, en su visita de ayer a las nuevas instalaciones del parque

MADRID 37



Ángel Niño durante su intervención, ayer, en Colonia

# Madrid presenta los videojuegos como «motor del futuro»

Sucedió ayer en la Gamescom 2024, donde la capital volvió a estar representada

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento, Ángel Niño, destacó ayer «la creatividad y talento madrileños» en su viaje a Colonia, Alemania, donde estos días se celebra Gamescom 2024, la feria internacional del gaming más importante a escala europea, a la que acudió a presentar el modelo de Madrid in Game, la iniciativa municipal por la innovación en la industria del videojuego en la capital.

Durante su intervención en el evento, Niño hizo, asimismo, balance del programa de emprendimiento de Madrid in Game, Start IN Up Program, que ha impulsado «más de 80 startups en año y medio», en palabras del propio concejal. Algunas de ellas han viajado a la ciudad alemana con el consistorio para presentar su modelo de negocio al sector internacional y así buscar sinergias y alianzas estratégicas que les permitan desarrollar sus proyectos. En este sentido, Niño buscó visibilizar «la importancia de apostar por un sector todavía desconocido, que será la economía del futuro» y que, por lo tanto, «atraerá inversión y generará puestos de trabajo en un sector que roza el pleno empleo». Además de acercar al público internacional congregado en la feria el compromiso del Gobierno municipal con la industria del videojuego, Niño mantuvo un encuentro en la mañana con Andree Haack, el responsable de Desarrollo Urbano, Economía, Digitalización y Asuntos Regionales de Colonia, con el que ha intercambiado opiniones sobre la apuesta por el sector del gaming.

Este evento, un escaparate ideal para grandes compañías y desarrolladores independientes, es uno de los más destacados de la industria del videojuego a nivel mundial. Se celebra anualmente en el Centro de Convenciones Koelnmesse en Colonia, Alemania, y atrae a programadores, distribuidores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo. En su edición de 2023 atrajo a 320.000 asistentes y 1.200 expositores, siendo 50 de ellos españoles.

Con su presencia, esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid
con la que el consistorio está posicionando a la ciudad como
capital mundial de la industria
del videojuego, busca crear nuevas alianzas de gran valor estratégico entre líderes del sector y
socios potenciales con las que
poder abrir nuevas oportunidades de negocio y atracción de
empresas.

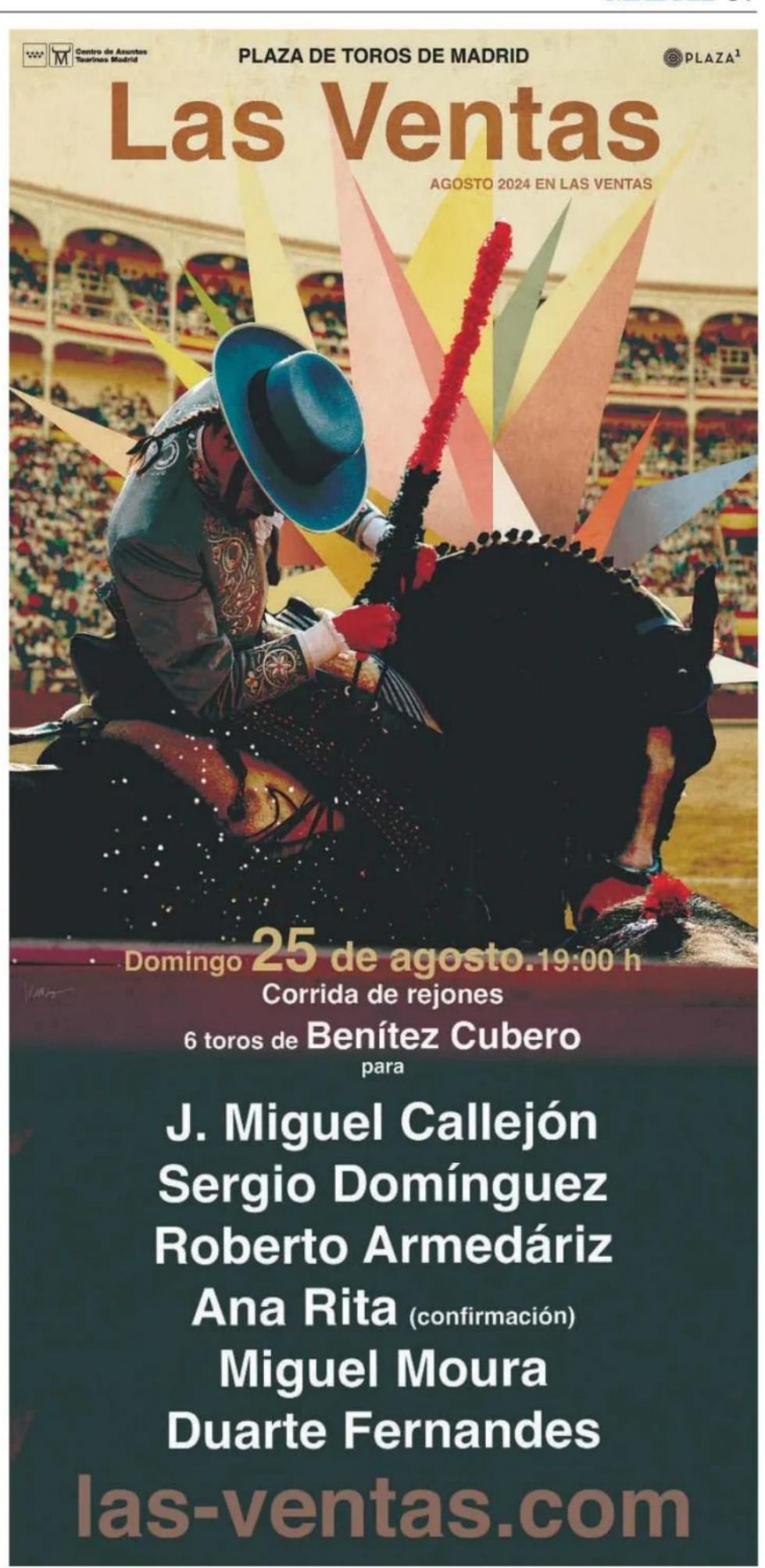

#### Madrileñear

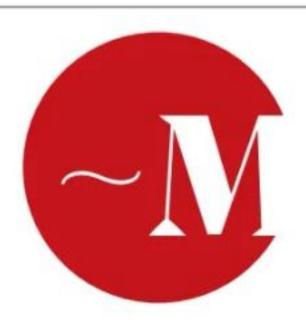

Rodrigo Carrasco. MADRID

«En un mundo en el que el público demanda ir más allá, creemos que no se puede entender la moda sin un ejercicio transversal de las artes escénicas. Merina hace ese esfuerzo por romper fronteras», declaraba Paul García de Oteyza el pasado mes de junio al recoger el galardón a Mejor Presentación por esta obra en la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española. El reconocido espectáculo recala ahora en el Escorial, como parte del Festival de San Lorenzo organizado por la Comunidad de Madrid. Será el próximo domingo 25 de agosto a las 20:30. Desde que se presentara en la capital el pasado octubre, «Merina» ha podido verse también en Bilbao o Pamplona y, fuera de nuestras fronteras, en Oporto, Burdeos o París. Su gira internacional no termina ahí: con el inicio del nuevo curso, Oteyza revelará nuevas fechas que llevarán este espectáculo por diferentes ciudades de Estados Unidos y del continente asiático.

En los desfiles de Oteyza siempre ha habido un diálogo con otras disciplinas en las que la música y la danza han acompañado a sus creaciones. Ahora, Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda -fundadores de la firma- han querido ir un paso más allá y crear un espectáculo donde se funden, al mismo nivel, varias artes escénicas. «Estamos enamorados de la lana merina. Lo fácil hubiera sido crear una colección que la homenajeara, pero hemos querido profundizar, contar su proceso, su tradición, su sostenibilidad y su vanguardia en un espectáculo. Apostamos por una nueva forma de comunicar y, por supuesto, de consumir la moda. En Merina, esta es un compañero de viaje más de la música de Tagore González, de la coreografía de Antonio Najarro o de la puesta en escena del colectivo Príamo Estudio», explican los creadores.

Fueron los Ballets Rusos de Serguéi
Diáguilev los que rompieron barreras
uniendo disciplinas a principios del
siglo XX. Ahí está Le Train Bleu, con
vestuario de Gabrielle Chanel. Un ballet
que parte de un cuadro de Pablo Picasso
–«Dos mujeres corriendo en la playa»
(1922)– y que también inspiró el telón de
fondo. El libreto estaba firmado por Jean
Cocteau y la coreografía por Bronislava

Escenarios El Escorial

### «Merina» de Oteyza hace parada en El Escorial antes de continuar con su gira

Dónde Auditorio de San Lorenzo de El Escorial Cuándo Domingo, 25 de agosto

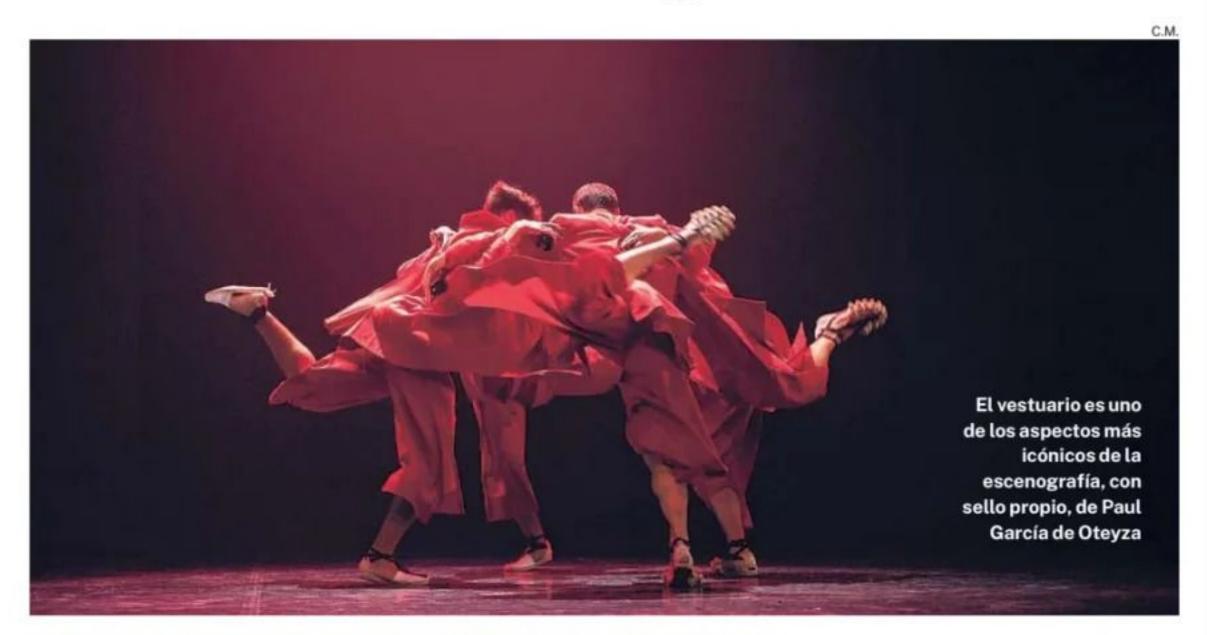





Nijinskaja, con música de Milhaud, que finalizó su partitura en solo veinte días. Se estrenó hace un siglo, en junio de 1924. Desde entonces la moda y la danza han viajado juntas en muchas ocasiones. Así, en la década de los setenta, tenemos la fructífera colaboración entre el diseñador Halston y la bailarina y coreógrafa Martha Graham. También, como antecedentes, Hussein Chalayan dirigió el ballet Gravity Fatigue en el Sadler's Wells Theatre de Londres en 2015 y, más recientemente, Jean Paul Gaultier ha creado y dirigido «Falling | In Love» para el Friedrichstadt-Palast de Berlín.

En «Merina», Oteyza dirige, produce y, por supuesto, firma el vestuario. «Hace 100 años la moda era un ingrediente en las artes escénicas. Ahora, queremos que sea el hilo conductor partiendo de una materia que veneramos. Nos interesa convertir la moda en generador, junto a otras disciplinas, de propuestas escénicas que crean una propuesta diferente y única poniendo en valor lo nuestro». «La música propone un viaje que acompaña la narrativa y, además, evoluciona desde los sonidos tan puros y primigenios -como pueden ser el golpeo de un cencerro o el soplido de una flauta- hasta los sonidos más digitales y procesados de hoy en día», explica el responsable de la partitura, Tagore.

LA RAZÓN • Viernes. 23 de agosto de 2024

# LA RAZÓN DEL VERANO

CULTURA
El director
de cine
Fernando
Colomo
reflexiona
sobre el cine
y los actores
P. 52

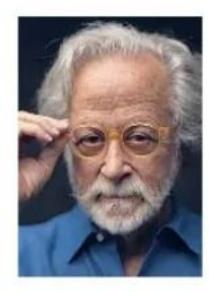

EGOS
El estilo «desastre» de
Óscar Puente
protagoniza
nuestra
pasarela
política
P. 47

### Noruega y Suecia... ¿farolillos rojos?

#### Por Amadeo-Martín Rey y Cabieses

a generación de Isabel II del Reino Unido,
Margarita II de Dinamarca, Beatriz de los
Países Bajos, Alberto II de los Belgas o Juan
Carlos I de España... o ha fallecido o está
gozando de un merecido descanso después
de años de servicios al Estado. Sus sucesores, Carlos
III, Federico X, Guillermo Alejandro, Felipe o Felipe VI
reinan ya y sus príncipes herederos se están formando
o ya se han formado para tomar las riendas de sus
respectivas monarquías y sentarse en el trono cuando
llegue su momento dentro de la historia.

Sin embargo, ni en Suecia ni en Noruega sus reyes, Carlos XVI Gustavo y Harald V, han decidido abdicar como hicieron algunos de sus colegas. ¿Cuál es el motivo? Es sencillo: la abdicación no ha sido el habitual modo de acabar un reinado en la mayoría de países europeos.

Carlos XVI Gustavo celebró el pasado año su Jubileo de Oro en el trono. Podríamos incluso denominarlas «bodas de oro» puesto que los reyes, de alguna manera, se «casaban» con su país al sentarse en el trono y ceñir la corona. Es por eso que esa función –no trabajo, aunque realicen mil labores– que dura toda la vida y sin «jubilación» esperable, finaliza con el fallecimien-

Haakon de Noruega, el eterno príncipe heredero, tendrá que esperar para su Coronación to. En esos momentos, la tradición prevé la expresión, generalmente pronunciada en francés, «Le Roi est mort, Vive le Roi!». Fue Felipe III de Francia quien en 1270 empezó a fechar sus actos a partir de la muerte de su padre Luis IX y no desde su coronación. Esa frase era

toda una declaración de principios: para evitar toda guerra de sucesión, se proclamaba que el trono nunca estaría vacío.

Carlos XVI Gustavo goza de una salud razonablemente buena a pesar de su edad y la princesa Victoria, cuya declaración como sucesora tras el cambio de la Ley de Sucesión causó tanto revuelo, al haber dejado atrás a su hermano el príncipe Carlos Felipe que tenía expectativas de reinar, puede que tenga que esperar aún algún tiempo para ceñir la corona que en el siglo



Haakon de Noruega tendrá que esperar para llegar al trono si el rey Harald V cumple su promesa de no abdicar

XVII llevó otra mujer, de enorme fama en todo el continente, Cristina de Suecia, quien, por cierto, sí abdicó.

Harald V, de menor lozanía que su primo sueco, pues ha tenido diversos problemas de salud, ha dado este año un primer paso, reduciendo sus apariciones públicas. Lleva un marcapasos, ha tenido infecciones respiratorias, cáncer de vejiga, recambio valvular cardíaco y problemas de rodilla y es el monarca vivo más anciano de Europa. Sin embargo, mantiene lo que siempre ha dicho: «Hice un juramento ante el Parlamento y es para toda la vida». Los recientes acontecimientos en torno al hijo de soltera de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, acusado por varias mujeres de agresión, han puesto de nuevo en el candelero a esta familia real europea que tendrá que superar el desdoro que la actuación del díscolo jovencito pueda acarrearle. De momento, Haakon parece que tendrá que esperar el momento de su Coronación siendo el eterno príncipe europeo.

#### Cine

Marian Benito. MADRID

exo, violencia, sangre y voladura de sesos, testículos y demás casquería. La cena de despedida del verano está servida con «Maxxxine», la película que estrena hoy en España el director Ti West. Pero todo lo que tiene de gore y sórdido -en demasía- lo salva la intención. Con este thriller psicosexual sin más color que el rojo de la sangre y el blanco de la cocaína, West cierra la trilogía que inició en 2022 con «X» v «Pearl». En esta última entrega, Maxine Minx (Mia Goth), una actriz porno que sobrevivió a una masacre en una granja de Texas, intenta labrarse una nueva vida en el Hollywood de los años 80. Y para dejar constancia de las dificultades que debe vencer, no escatima en detalles escabrosos.

Pisándole los talones, la joven lleva la lección que le enseñó su padre, un predicador que aparece en un flashbacken blanco y negro: «No aceptaré una vida que no merezco». Con ese firme propósito, Maxine se muda a un Hollywood sórdido en el que los rockeros tratan de sacudirse la etiqueta satánica mientras la llamada Mayoría Moral clama al desierto con sus

#### Un asesino anda suelto y aterroriza a la ciudad atacando brutalmente a las actrices aspirantes

peroratas puritanas. Y como ocurre en todo «slasher», anda suelto un asesino, conocido como el Acosador Nocturno, que aterroriza a la ciudad con sus brutales ataques a jóvenes, casi todas aspirantes a actrices o personas del entorno de la protagonista.

Los amigos de Maxine están muriendo y dos detectives de homicidios (Bobby Cannavale y Michelle Monaghan) la persiguen para interrogarla. También le sigue los pasos un detective de Louisiana desastrado y con incisivos dorados. Al acecho y siempre a la sombra, el misterioso acosador con guantes negros. La joven heroína, herida y martirizada por los recuerdos traumáticos de su pasado, pero implacable en la persecución de su objetivo, consigue mantener la tensión y la empatía hasta el final de la película.

Ti West se encumbró como uno de los referentes más convincentes del género de terror en su debut Dos años después de «X» y «Pearl», el cineasta Ti West cierra la trilogía con esta película en la que su protagonista recrea lo más sórdido del mundo del cine

### «Maxxxine», una sátira gore del Hollywood de los 80

en 2005, con «El cobertizo», atestado de criaturas sedientas de sangre que aterrorizan a dos hermanos en una noche de Halloween. Después de varios títulos similares, quiso centrarse en la televisión antes de iniciar su trilogía «X». Público y crítica confirmaron que la espera mereció la pena. La primera entrega, «X», era atrevida y aterradoramente divertida. «Pearl» resultó más meticulosa. Son tres historias vinculadas entre sí que transcurren en momentos diferentes y en todas ellas expone su audacia al impregnarlas con la estética y la esencia del pasado.



Maxine y su representante contemplan pétreos su propio acto de venganza en una de las escenas más crudas de la película

La primera se remonta a los años setenta, una década marcada por los problemas políticos y la inquietud social y sexual. Se estrenaron algunos de los títulos más icónicos, aterradores e inquietantes de la historia como «El exorcista», «Carrie» o «Halloween». La precuela de «X», «Pearl», se inspira en el melodrama tecnicolor de los años 50, cuando la industria cinematográfica empezó a dejar atrás el blanco y negro. Goth se pone en la piel de una mujer ingenua que ve convertidos sus sueños frustrados en una locura de la que parece no haber salido en

«Maxxxine», si nos detenemos en la cita de Bette Davis que West coloca al principio de la cinta: «Hasta que no te conozcan en mi profesión como un monstruo, no eres una estrella». En este juego psicológico, el engendro más terrorífico no es el asesino, sino la propia ambición.

#### Juego de luces

Visualmente, «Maxxxine» parece un gran thriller de terror de Los Ángeles en 1985. Contribuye el uso magistral del color en la iluminación en imágenes como el letrero de neón de la pizzería que derrama luz roja en el callejón o el momento en el que la protagonista abre la puerta del apartamento para descubrir que le han dejado un paquete misterioso.

Sin embargo no es una película de miedo al uso, ni era tampoco la idea de West, un cineasta que acostumbrar a escribir sus propias películas. El terror es el pretexto audaz para narrar su propia sátira mordaz del mundo del espectáculoy hacer un análisis casi antropológico del feminismo sórdido y la moral puritana de la era Reagan y su Chastity Bill, unaley parainculcar la castidad en la juventud y depurarla de cualquier ribete de promiscuidad. West consigue este efecto de una manera fluida, pero punzante, como ocurre cuando la toma de la bota de Maxine aplasta la colilla de su cigarrillo contra la estrella del Paseo de la Fama de Theda Bara, símbolo sexual del cine mudo. West subraya la fugacidad de esa condición de celebridad que Maxine busca tan desesperadamente.

#### Una banda sonora apetecible

Uno de los mayores aciertos de West es su autenticidad a la hora de recrear ese Hollywood Boulevard de los ochenta, con coches de la época, escaparates, vestuario y veinte piezas musicales que acen-

#### Veinte piezas musicales conocidas acentúan la atmósfera ochentera de una manera vívida

túan la atmósfera de una manera vívida. «Shellshock» de New Order suena, por ejemplo, en una de las secuencias culminantes que resulta ser onírica. A todo volumen se escucha también «Welcome to the Pleasuredome», del álbum debut de la agrupación británica Frankie Goes to Hollywood, publicado el 29 de octubre de 1984. O «Prisoner of Your Eyes» de Judas Priest, que ahoga los gritos de Maxine mientras intenta cruzar la barrera policial en una de las escenas más sobrecogedoras de la película. Ochentera es, por último, la canción «Bette Davis Eyes» de Kim Carnes, que acompaña a la protagonista en su camino final y sigue sonando en los créditos.

Es pronto para anticipar si la trilogía se convertirá en un referente de culto gore, pero los extrañamente adictos encontrarán una ración suficiente de sangre para revolver su estómago y de intriga humana para remover la mente.

#### **Otros estrenos**



#### «El mayordomo inglés», con Malkovich

John Malkovich protagoniza esta película basada en el bestseller del popular escritor Gilles Legardinier (que también dirige la cinta). Andrew Blake es un empresario de éxito que a pesar de sus triunfos en los negocios no encuentra su lugar.

En un último impulso decide regresar a Francia, a un precioso «château» en el que había conocido a su mujer. Cuando llega, le confunden como mayordomo y él opta por asumir ese puesto.

Comedia, drama, romántica

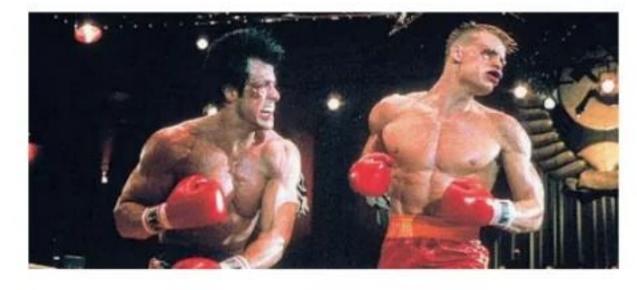

#### «Rocky vs. Drago», el reestreno

Sylvester Stallone dirige y protagoniza esta nueva versión de «Rocky IV» (1985) en la que Rocky Balboa se enfrenta a un nuevo adversario: el soviético Ivan Drago (Dolph Lundgren). El combate llevará al estadounidense hasta la nevada Rusia.

Apenas dos minutos más larga que la estrenada originalmente, presenta con mayor fuerza dramática la relación entre Apollo Creed (Carl Weathers) y el propio Rocky, eliminando de paso elementos anacrónicos.

Acción, drama

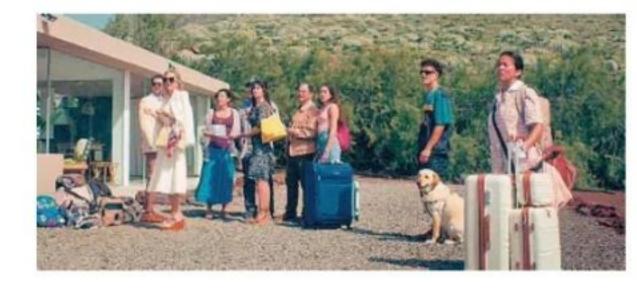

#### «Odio el verano», con Malena Alterio

Fernando García-Ruiz dirige esta divertida película que invita a imaginar en qué se pueden convertir unas vacaciones cuando por un absurdo error de la agencia de viajes tres familias totalmente desconocidas tienen que convivir en una apartada casa canaria.

Malena Alterio interpreta a una tarotista de barrio y Julián López a un cirujano de familia acomodada. El elenco lo completan Kira Miró, Jordi Sánchez, María Botto, Roberto Álamo y Mariano Venancio.

Comedia familiar



#### Ciencia

Ignacio Crespo. MADRID

magina un ordenador que, en lugar de funcionar con circuitos eléctricos, ceros y unos, funcione con ADN, como tus células. Un ordenador así podría concentrar en el espacio de una goma de borrar tantos datos como mil portátiles y lo mejor es que ya existe. Un grupo de investigadores de las universidades Estatal de Carolina del Norte y John Hopkins han desarrollado un pequeño sistema de computación capaz de, por un lado, almacenar información y, por otro, operar con ella para resolver problemas poco complejos, como sudokus o problemas de ajedrez. Un hito que han logrado publicar en la revista «Nature Nanotechnology».

Sabemos que los ordenadores más punteros están condenados a convertirse en momias apenas dos años después de que aparezcan. Y, ahora que a los famosos ordenadores cuánticos puede que se unan los procesadores de ADN... ¿qué sucederá con nuestros familiares PCs y Macs? Pues nada, nada en absoluto, porque, aunque se llamen ordenadores o procesadores son tecnologías diferentes. Una no es la evolución de la otra, son alternativas con sus grandísimas ventajas, pero también con sus inconvenientes.

#### **OrDNAdores**

Es posible que, tanto si sigues las noticias de ciencia como si no, te suene un titular de 2017 en el que unos científicos de Harvard habían almacenado el gif de un caballo corriendo en un fragmento de ADN. Aquello fue un bombazo informativo porque, por un lado, era un gran hito tecnológico, pero, sobre todo, porque almacenaron una imagen reconocible que, desde entonces, se ha convertido en todo un icono de estas líneas de investigación. En este caso la novedad no es solo que hayan mejorado el sistema de almacenamiento, sino que, ahora, la estructura de estos dispositivos permite operar con la información.

Y es que, aunque solemos imaginar el ordenador como una caja negra donde ocurre todo en el mismo espacio, lo cierto es que su arquitectura es muy compleja y comprende sistemas diferentes para guardar datos y para trabajar con ellos. Un computador no solo necesita grabar información, sino recuperarla cuando es necesaria, borrarla, reescribirla una y otra vez y, sobre todo, transformarla según una serie de operaciones.

### Inventan el **orDNAdor**, la primera computadora basada en ADN

Una nueva investigación ha creado, por primera vez, un sistema capaz de almacenar información sin circuitos eléctricos, y que juega al ajedrez y al sudoku



Representación artística de unas moléculas de ADN

Imagina una calculadora: no solo ha de guardar tus números, has de poder reescribirlos, operar con ellos y recuperar el famoso Ans que te devuelve el resultado anterior. Y eso es lo que han logrado en este reciente estudio, poniéndolo a prueba con la resolución de tareas logicomatemáticas sencillas.

#### El almacenamiento

Por un lado, conviene aclarar el sistema mediante el que almacena información que, en realidad, es el mismo que utilizan nuestras células: el ADN. Largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico, que se llaman. Cada una de estas cadenas es como una pulsera de esas en las que podemos introducirabalorios a nuestra

No solo han mejorado el almacenamiento, sino que ahora la estructura opera con la información

Las superficies creadas son relativamente fáciles y económicas de producir elección y el orden de los abalorios, en este caso, esconde un significado. Solo que, en este caso, tales abalorios son unas moléculas llamadas bases nitrogenadas que pueden ser solo de cuatro tipos: adenina, guanina, citosina y timina (respectivamente las famosas A, G, C, T).

#### La operación

Ahora bien, si nos imaginamos la pulsera abierta, para ser precisos, tenemos que imaginar una pareja con una secuencia complementaria, esto es: si una empieza con A, la otra en su lugar tendrá una T (y viceversa), y si sigue con una C, la otra tendrá una G (y al revés), así, ambas hebras pueden enlazarse. Mediante técnicas de edición genética podemos lograr

«escribir» una secuencia de nucleótidos bastante específica, lo suficiente como para guardar el gif de un caballo o la configuración de un tablero de ajedrez.

La gran novedad está en la superficie sobre la que operan estos sistemas. El equipo de investigación ha empleado unas estructuras que han llamado dendircoloides: «Específicamente, hemos creado estructuras poliméricas que [...] comienzan a escala microscópica, pero se ramifican entre sí de manera jerárquica para crear una red de fibras a nanoescala», dice Orlin Veley, coautor correspondiente y profesor distinguido S. Frank y Doris Culberson de ingeniería química y biomolecular en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Podemos imaginarlo como una superficie hecha de ramas de un material parecido al plástico. Muy subdivididas en ramas cada vez más pequeñas, creando una enorme cantidad de espacios separados entre ellas. A lo cual, Veley añade que «esta morfología crea una estructura con una alta superficie, lo que nos permite depositar ADN entre los nanofibras sin sacrificar la densidad de datos que hace que el ADN sea atractivo para el almacenamiento de datos en primer lugar».

Han llamado a esta tecnología «motor primordial de almacenamiento y computación en ADN» y, según Kevin Lin, primer autor del artículo, «nos permite realizar muchas de las mismas funciones que puedes hacer con dispositivos electrónicos. Podemos copiar información de ADN directamente desde la superficie del material sin dañar el ADN. También podemos borrar piezas específicas de ADN y luego reescribir en la misma superficie, como borrar y reescribir información almacenada en un disco duro. Esencialmente, nos permite realizar toda la gama de funciones de almacenamiento y computación de datos en ADN. Además, descubrimos que cuando depositamos ADN en el material dendricoloide, este material ayuda a preservar el ADN».

Por ahora, el sistema parece funcionar y, lo que es igual de importante, las superficies que han creado estos investigadores son relativamente fáciles y económicas de crear. La clave, ahora, está en que la industria encuentre interés e invierta en estas investigaciones, pero, lo que está claro, es que cada vez estamos más cerca de que los ordenadores clásicos tengan que convivir con primos lejanos tan llenos de ventajas como de inconvenientes.

#### Anécdotas veraniegas

La «Kraft durch Freude» (KdF) fue una organización política nazi encargada de administrar el tiempo libre de sus afiliados, creando espacios como el gigantesco edificio de la isla de Rügen

Jorge Vilches. MADRID

o podemos llamar "Hitler d'or, ciudad de vacaciones", eh», dijo el ocurrente nazi cuadrándose como un playmobil. Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, el sindicato único del Tercer Reich, miró al meritorio de arriba abajo. Estaba hasta los «strudel» de tanto pelota. Pasaban el día ocupados en distraer a los obreros alemanes, que si teatro bauhaus, venga ahora una excursión por el Bosque Negro, anda no hay nibelungos, los han robado los judíos, Hitler los va a poner, si Odín levantara la cabeza. Bah. No le dejaban hacer nada importante. Era frustrante.

Robert Ley se creía destinado a algo grande. Había sido piloto durante la Gran Guerra y luego Gauleiter de Renania durante los años de la República, vamos, gobernador. Por las mañanas se miraba al espejo y se veía feo. Un bigotillo rácano le caía de la nariz como el musgo en una roca de cenagal. Su frente había hecho un «lebensraum» sobre su cráneo, ocupando espacio vital hasta el polo norte. Prefería las fotos de perfil o haciéndose el distraído porque tenía un ojo mirando a Polonia y otro a los Sudetes. Por las noches tenía pesadillas. Soñaba que un tribunal de aliados le juzgaba en Núremberg por crímenes contra la Humanidad y acababa ahorcado. Qué cosas.

#### Propaganda y cruceros

«¿Cómo va nuestro programa "Fuerza a través de la Alegría"?», preguntó Robert Ley para salir de sus pensamientos. Aquel verano de 1937 era muy caluroso en Berlín. Es cierto que las hogueras nocturnas para quemar libros y los paseos con antorchas daban un calor mortal, pero esas altas temperaturas eran por culpa de los judíos y de su cambio climático para la dominación mundial. «¡Excelencia!-exclamó el meritorio-. Todo progresa adecuadamente».

El nazi que Robert tenía delante sacó un expediente y comenzó a leer. Los obreros alemanes, con una modesta cuota del 1,5% de su salario, disfrutaban de grandes diversiones después del trabajo gracias al Führer. Había quien decía que lo habían copiado de Mussolini y su programa «Opera Nazionale Dopolavoro», que organizaba partidos de fútbol. Paparruchas. «El NSDAP es más que un club», solía decir Robert a sus invitados a sus fiestas en casa para hacer unas risas.

El jefe del Frente Alemán del Trabajo estaba muy satisfecho de su labor. Publicó en 1936 su obra cumbre, titulada «Alemania se ha vuelto más bella», con páginas y páginas de letras góticas, e ilustrado con magníficas imágenes de apolíneos ejemplares arios. Las fotos eran recatadas. No quería acabar como Ernst Röhm, líder de las Tropas de Asalto, asesinado tras una noche de sexo distraído con otros varones. «Venga -dijo Robert Ley-, deje la propaganda para Goebbels y dígame qué hemos hecho». Habían desarrollado un plan de descuentos para excursiones por el campo y la ciudad. Los destinos más demandados eran Berlín y Múnich, aunque también tenían cruceros a España, Italia y Noruega. Iban a conciertos de las óperas de Wagner, o a escuchar al tenor Richard Tauber, acompañado de Franz Lehár al frente de la Staatsoper de Berlín. También tenían entradas para las piscinas públicas, que estaban más despejadas desde que habían prohibido la entrada a los judíos.

«Ya, ya -interrumpió Robert Ley-, pero qué hay de esa ciudad de vacaciones». El plan era construir un balneario en Prora, en la isla de Rügen, a orillas del Báltico. Podrían acudir unos 20.000 trabajadores. «A ver, enséñeme los planos», ordenó el jefe del sindicato único. El meritorio corrió hacia un fichero, abrió el cajón con la etiqueta «Hitler d'or», y sacó un plano azul con líneas

blancas. Lo desplegó en la mesa de Ley con sumo cuidado, como si fuera el detonador de una bomba, y puso un dedo sobre un largo rectángulo. «Este es el edifi-

cio», dijo nervioso. Aquello parecía un peine con pocas púas, la boca sonriente de un desdentado, los barracones de un campo de concentración.

El complejo vacacional se extendía sobre cuatro kilómetros y medio de la costa, con sus acantilados de tiza blanca. Tenía delante una larguísima playa, limpia, pura, creadora, vivificante, como la sangre del mismísimo Führer. Detrás, un bosque de coníferas digno de Sigfrido, o quizás de Thor. «Es fantástico-dijo el meritorio-. Allí podremos formar a los jóvenes alemanes. Los padres podrán pasear en bicicleta, que no contamina y crea mentes y cuerpos fuertes. Eso sí, los baños serán comunes. La familia es una construcción burguesa heteropatriarcal y nosotros somos un pueblo».

Los dos levantaron la vista del

Los nazis iban a

óperas de Wagner

o tenían entradas

para las piscinas

públicas

plano. «Será la envidia del mundo entero», afirmó finalmente Robert Ley. «Por supuesto, excelencia. Es obra de Clemens Klotz, que recibió el año pasado, en 1937,

la medalla de oro al diseño en la Exposición Internacional de París». «Oh, París –dijo Robert–. Qué pena que el Sena esté tan contaminado. Estoy seguro de que "Hitler d'or"... digo, Prora será mejor para nadar».

### «Fuerza a través de la Alegría», las vacaciones nazis

Un plan era construir un balneario en Prora, a orillas del Báltico, donde podrían acudir unos 20.000 trabajadores al



Vista aérea del balneario que edificaron en Prora, a orillas del mar, para las vacaciones de los alemanes nazis

#### **Toros**



Gran pase de pecho de Roca Rey, en Bilbao

> anunciador de lo que estaba por venir. Era toro bueno, pronto y con largas embestidas. Andrés le hizo todo en el centro, le dio espacio, la distancia exacta, y le echó los vuelos para templarse con la arrancada y dibujar muletazos de largo recorrido. Buenos fueron los naturales. Encontró el ritmo al toroy se encontró él en esos códigos. El animal fue bajandorevolucionesycostabamás ganarle la acción y ahí y a Roca metió todas las marchas para pegarse un arrimón de los que ponen la línea roja a los que de verdad son capaces de hacerlo. No es que fuera inverosímil el espacio entre toro y torero, es que en la distancia se podía ver cómo le rascaba el pitón el bordado de la taleguilla. Dueño el peruano de la escena, había tejido la labor acorde a los terrenos que el toro demandaba y se fue detrás de la espada, derecho, como un cañón. Pero se le fue abajo. Y de ahí que el doble premio, por mucho que se le pidiera, se quedara en un trofeo. El presidente Matías no cedió a la bronca, y no era poca. La plaza, con un entradón, que había venido a ver a Roca Rey estaba al rojo vivo para su vuelta hoy. Se fue andando, pero con la sensación de un «continuará».

> El tercero tuvo ese punto de movilidad que había que definir para dónde tiraba. Era toro para andar listo, porque si te cogía no perdonaba. Lo supo Antonio Manuel Punta cuando con la espada dentro, media pero arriba, y ya reventado lo echó mano y feo. La faena de Roca Rey tuvo muchas desigualdades, sabiendo que el toro se la tenía guardada en cualquier momento, no llegó a haber conexión entre ambos. En el contrapunto de la que vino después.

> El cuarto tuvo sus cosas buenas, sobre todo en la inercia de los primeros viajes. Después le costaba más empujar en la muleta, pero toro interesante y con matices. José María Manzanares buscó las vueltas al animal tomándose sus tiempos y encontró más acople de mitad de faena para adelante. Un sí pero no. Se tira a matar de verdad.

Se desmonteró Javier Ambel tras dos pares explosivos al segundo. Cuando Talavante tomó la muleta había un desafío por ver si el toro tenía genio o iba a empujar en la engaño. No rompió para adelante y tampoco Talavante. No tuvo el quinto ritmo, sí movilidad y fue incómodo en su viaje. Talavante se justificó con poco tino a espadas.

Patricia Navarro. BILBAO

oco más de diez minutos antes de que comenzara el paseíllo la furgoneta de Roca Rey aguardaba en el Carlton, lo que viene siendo un clásico: montada en la acera. Sin embargo, llegó a la hora, pero hubo que esperar a que Talavante hiciera lo propio en tiempo de descuento. Se anunciaba la ganadería madrileña de Victoriano del Río, que eso es siempre un punto más de interés y ya «Marchante» pusola tarde a funcionar con una embestida que quería viajar por abajo más allá de la desigualada muleta de Manzanares. El alicantino no firmó dos tantas iguales, le costó alcanzar el compromiso de ajustarse de verdad con el toro y dejó una faena cogida con pinzas rematada a un espadazo fulminante, que se premió con un trofeo.

Se igualó a lo que pasó después, ya en el último con la tarde vencida yenhonor alaverdad nadatuvo que ver. Había dudas sobre el toro cuando Roca Rey se puso de rodillas en el centro. Fueron tres o cuatro los pases cambiados por la espalda yya un pase de pecho de pitón a rabo

# Roca Rey deja Bilbao al rojo vivo para hoy

El peruano cortó un trofeo aunque se le pidieron dos con mucha fuerza tras una intensa faena a un victoriano

BILBAO. Quinta de las Corridas Generales. Se lidiaron toros de Victoriano del Río, desiguales de presentación y remate. El 1°, de buen ritmo; 2°, deslucido y complicado; 3°, geniudo; 4°, noble; 5°, repetidor y pegajoso; 6°, bueno. Casi lleno.

José María Manzanares, de nazareno y oro, estocada (oreja); pinchazo, estocada (saludos).

Alejandro Talavante, de pizarra y plata, tres pinchazos, estocada (silencio); tres pinchazos, tres descabellos (silencio).

Roca Rey, de grana y oro, media (silencio); estocada baja (oreja con petición).



Bonito muletazo de Manzanares, en Vista Alegre

#### Gastronomía

#### Destinos con sabor COMPORTA

De Pedro Calhau

### Food Circle o dónde comerse Portugal

Pedro Calhau, que firma la propuesta del espacio de Sublime Comporta, se deja ver en Cavalariça, en Gomes y en Mesa

Tatiana Ferrandis. MADRID

n Comporta se saborea una paz inusual, esa que, de verdad, te obliga a resetear para ser capaz de aprovechar los días inmerso en una tranquilidad buscada. Nosotros nos refugiamos en Sublime Comporta, con varios espacios gastronómicos. Uno de ellos es Food Circle, regentado por Pedro Calhau, autor de una cocina fresca, ácida y ligera en la que los vegetales y las hortalizas son protagonistas, aunque tampoco deja de lado las joyas del mar ni a las carnes. Como curiosidad, las brasas están situadas en el centro de la salay rodeadas por una barra circular, la misma en la que se colocan los comensales para no quitarle ojo mientras manipula cada ingrediente: «Buscamos mostrar la riqueza culinaria de nuestro país», dice. Las ostras de Sado, los salmonetes de Setúbal, las gambas violetas de Tavira, la carne de vaca Turina y la cabeça de xara de cerdo

son solo algunos productos, que descansan sobre el fuego, todos grandes compañeros de una fresquísima ensalada hecha a partir de flores, verduras y frutas de la huerta, el comienzo perfecto de un viaje por Portugal. Con el objetivo de poner en valor las verduras, incluso forman parte de un postre, elaborado con zanahoria y remolacha, que toma la mesa tras un pre-postre de miel, caviar de lima, albaricoques con albahaca tailandesa y queso de cabra. Son elaboraciones que componen los menús degustación: «Fuego» (150 euros) y «Tierra» (125).

#### Viaje con el paladar

Lean, Lean, porque son varios sus destinos con sabor. En plena Praia do Carvalhal, se deja ver en el mismo Sublime Beach Club ante unas ostras, unos chipirones y un tataki de atún, súper fresco. En cuanto a los platos principales, siempre se rinde ante el pescado del día o también opta por el arroz con bogavante. El fin de fiesta lo marcan las farófias. Además, en nuestra



Pedro Calhau es el cocinero del restaurante Food Circle, donde juega con el fuego

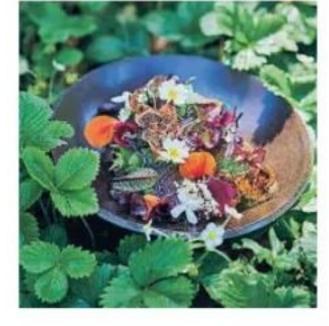

Su recomendación

Ensalada con fresas, requesón de vaca de Azeitao y flores

- Menús degustación:
- «Fuego»: 150 euros y «Tierra»: 125 euros. Armonías: «Origen», 85, y «Raíz»: 105.
- ▶sublimecomporta.pt
- @foodcirclecomporta

estancia nos sugiere conocer Casa Reia, un club de playa en Costa da Caparica, donde probar el rodaballo con batatas al horno de leña y una ensalada fresca y sencilla como guarnición. Seguimos. Reserva en Cavalariça, por su producto fresco y local, tanto como Gomes, una casa de «vinhos & petiscos» en la que disfrutar de los embutidos y quesos artesanos con una amplia selección de champanes y espumosos. Pruebe el pastel de pato. Asimismo, el restaurante Mesa es uno de esos espacios que siempre tiene en el radar, porque «trabajan muy bien el concepto "from farm to table"». Y, por supuesto, no se olvida de colocar en el mapa Canalha Comporta, de João Rodrigues, en el mismo complejo. ¿Qué pedir? Anchoas, el raspado (carpaccio de arouque-

sa), los pasteis de bacalhau y la tortilla de camarones, delicias que siempre son una buena opción, lo mismo que los calamares con mantequilla de cabra: «Todos ellos, son referentes para mí por la calidad de sus materias primas y por la cercanía en el trato y el servicio», explica.

Por otra parte, cuando sale de Comporta regresa a Lisboa (su ciudad natal) para descubrir las novedades de la ciudad, aunque ya posee su lista de mesas favoritas. Entre ellas, Corrupio, Prado, O Velho Eurico, Davvero e Izakaya. Asimismo, cuando viaja al norte de Portugal, a Oporto, nunca se priva de conocer la propuesta de Cozinha das Flores, o Gazela y, para ocasiones especiales, Euskalduna Studio, reconocido con una estrella Michelin.

#### Un verano rosado

3404 Rosado: elegancia en el corazón de Somontano



El Rosado 3404 es la celebración de la rica herencia vitivinícola del Somontano, combinando las mejores prácticas tradicionales con un toque contemporáneo. Es una región donde los rosados han tenido un papel destacado, este vino se distingue por su elegancia y sutileza. Cada aspecto de este vino, desde su color hasta su aroma, elaborado cuidadosamente para ofrecer sabor único y memorable.

El 3404 Rosado empieza por la vista. Color rosa pálida, anticipa sutileza y frescura que se desplegarán en cada sorbo. Este tono suave y vivo es una invitación a explorar un mundo donde la elegancia se manifiesta en cada detalle. Los aromas frescos y florales dominan el primer contacto, con notas destacadas de cítricos, violetas, cerezas y rosas, un abanico de aromático que te atrapan desde el minuto uno.

Placer irresistible, de perfil equilibrado, intenso y goloso en boca, despliega suavidad revelando una textura sedosa que combina con una intensidad de dulzura muy sutil, esto hace que se convierta en una excelente opción para diversas ocasiones especiales o de maridajes. Desde



Bodega:
Pirineos
Vino:
Pirineos 3404
D.O.P.:
Somontano
Pvp:
5,24 euros

arroces caldosos, verduras en tempuras pasando por carnes aves o pescados ahumados. Este rosado se adapta con facilidad realzando los sabores de cada bocado y convirtiendo a cualquier plato en una comida gourmet.

Este vino de Bodegas Pirineos es mucho más que un vino simple rosado, captura la esencia de la región, revelando la historia de pasión dedicación y creatividad que nos invita a explorar el maravilloso mundo del rosado en su máxima expresión. Aquí se trata todo disfrutar de la felicidad a bajo precio. Porque no sabemos dónde el vino rosado lleva a otro destino. En estos momentos donde hay mucha confusión, algunas fiestas populares que van enjaretando las Españas, el rosado es una ley. Éste no tiene mucha hondura para los enterados, pero que gracejo y elemento festero tiene.



**Egos** 

# Adiós a **Eduardo Sayas**, el «padre» de Kortajarena y Velencoso

Fallece el fundador de la agencia Sight Management, el hombre que consiguió que las marcas internacionales se enamoraran de los modelos españoles

José Luis Díez Garde. MADRID

l fallecimiento el pasado miércoles de Eduardo Sayas, dado a conocer en Instagram por la agencia de modelos que fundó en 2013 en Barcelona, Sight Management, ha supuesto uno de las sorpresas más desafortunadas que se podía llevar el sector de la moda este año. La figura de este agente ha sido una de las más destacadas en los últimos veinticinco años en nuestro país, siendo el responsable de encontrar «new faces», como se denomina a los rostros nuevos que llegan a la moda, que han conquistado las pasarelas. De su mano, carreras como las de Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y Oriol Elcacho alcanzaron la cima de la moda. Nunca un modelo (y menos masculino) español había llegado tan arriba: la época dorada en la que el top bilbaíno acaparó prácticamente todas las campañas que uno se podía encontrar fue uno de los momentos de más éxito que se recuerdan en los últimos tiempos.

«Eduardo Sayas ha sido uno de los grandes agentes de modelos de nuestro país», asegura Mateo Carrasco López-Jurado, director de la revista «Rísbel Magazine». «Todos los grandes modelos desde principios delos años 2000 estaban representados por él. Tenía un ojo muy bien educado sobre lo que la moda demandaba en cada una de sus diferentes etapas y siempre supo adaptarse con agilidad a todos los cambios que ha ido sufriendo nues-

tro sector. Además, era un gran empresario, que supo extender su visión a otros sectores de la moda, como la producción».

Ese ojo tan entrenado lo formó, por una parte, durante su etapa como modelo, pero también durante el tiempo en el que estuvo trabajando con Francina Díaz en la prestigiosa agencia que montó esta mujer que destacó en la moda de los años 70, trabajando con grades como Pedro Rodríguez: «Eduardo fue una gran persona que lo dio todo por la moda en España, descubriendo a grandes modelos. Oueremos transmitir de todo corazón nuestro más sincero pésame a toda su familia y a todo el equipo de Sight Management en un momento tan complicado», comunicaban desde esta agencia.

Tras un tiempo aprendiendo la profesión, decidió lanzarse por su cuenta, enfocándose, sobre todo al hombre: «Tras conseguir algo de experiencia en la industria, descubrí que había un hueco en el mercado. Las marcas de moda estaban invirtiendo cada vez más en las colecciones masculinas y el interés por los modelos masculinos se estaba desarrollando cada vez más», aseguraba en una entrevista en Male Model Scene en 2016. Ahí es donde encontró un sector en crecimiento que iba a demandar rostros nuevos que representaran la nueva masculinidad del siglo XXI. Y así llegaron Kortajarena, Elcacho o Velencoso, la gran triada de tops que dio durante esos años nuestro país, pero también otros nombres como Antonio Navas o Xavi Serrano, el chico que conquistó a Dolce & Gabbana y que se despedía de él con

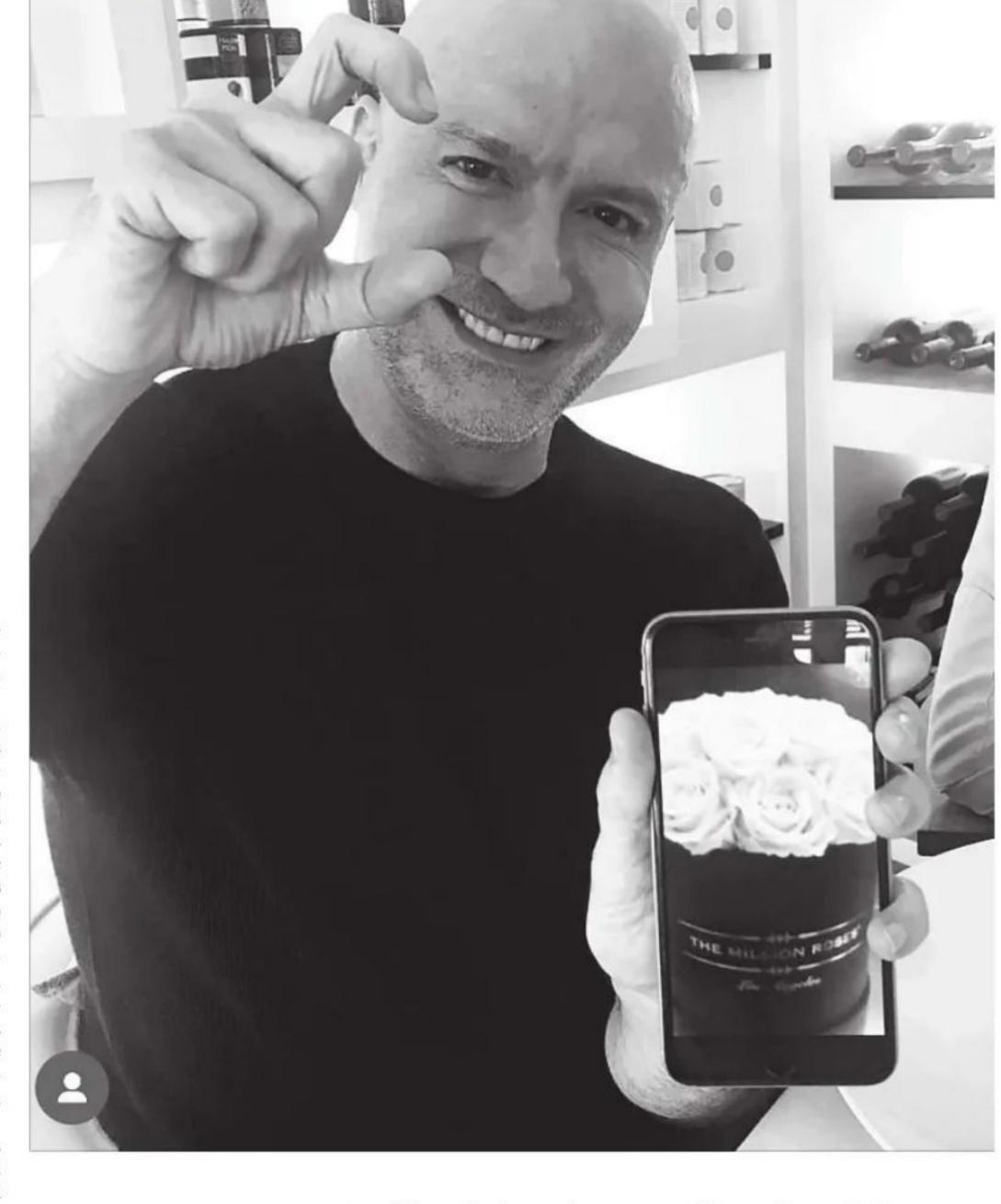

Por él, Elcacho fue una de las imágenes más importantes en la historia de Ralph Lauren

Sabía que era una persona influyente en la moda y eso se notaba cuando hablabas con él estas palabras: «Gracias, gracias y gracias. Te quiero». «Querido Edu, cómo olvidar, cómo no agradecerte todo. Siempre estarás con nosotros, descansa en paz», publicaba en redes sociales Oriol Elcacho, el modelo que gracias al trabajo de Sayas llegó a ser una de las imágenes más importantes en la historia de Ralph Lauren.

«Sabía lo que quería en todo momento y lo que esperaba de cada modelo, así que no se andaba con rodeos: si tenía que decir algo que no te gustase, te lo decía y se quedaba tan tranquilo», recuerda Carrasco. «Fue un hombre que vivió la época dorada de los top models y el boom de las agencias de modelos en España. Él fue el creador del escuadrón de tops españoles que se convirtieron en iconos: Kortajarena, Elcachoy Velencoso. Eduardo sabía que era una persona influyente en nuestro sector y eso se notaba cuando hablabas con él».

#### Las redes, de luto

Tras conocer el fallecimiento de Sayas, las redes se llenaron de mensajes de condolencia. Por supuesto, al poco de conocer la noticia, Andrés Velencoso publicó su duelo en su perfil de Instagram y anotó: «Siempre estarás con nosotros, Edu». Algo similar hizo el muso durante años de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi: «Quelle immense tristesse, Repose en paix», escribía el top francés. Rafael Medina, Alejandra Prat, Ariadne Artiles, Minerva Portillo, Vanesa Lorenzo, Fonsi

Sayas, uno de los grandes agentes de modelos de

nuestro pais

Nieto, Blanca Romero, Mar Flores o Fiona Ferrerson otros de los nombres que también se han querido sumarse a la despedida cariñosa de este hombre que siempre supo tener una visión un paso más allá.

Uno de los últimos grandes logros de su grupo, formado no solo por la empresa Sight Management Studio, sino también por Lighthouse Production, una agencia de producción audiovisual y representación profesional de artistas del sector, y Clear Management, una agencia de modelos boutique, fue el descubrimiento de Adrián Planas. El joven modelo, perteneciente a la conocida familia Planas fue el único español presente en el desfile de Dior en las pirámides de Egipto.

#### PASARELA POLÍTICA: EXAMEN PARA SEPTIEMBRE

### **Óscar Puente,** un estilo cajón de-sastre

#### José Luis Diez-Garde

Todo el mundo tiene claro que a Óscar Puente no se le puede decir eso que escribía Neruda de «me gusta cuando callas», porque el ministro de Transportes no se calla ni debajo del agua. En cambio, su estilo sí que es mucho más callado o, al menos, eso parece intentar el exalcalde de Valladolid.

Polémico como pocos políticos hoy en día, su estilo tiene bastante del toque áspero que él le aporta a la vida del Congreso. En su caso, sobre todo, nos damos cuenta de que busca ser el enterado de la clase, pero le pasa como le sucedió en su Ministerio con los trenes de vía estrecha entre Cantabria y Asturias: el pliego se lo leyeron, pero fallaron en las medidas. Eso se observa, por ejemplo, con los puños de algunas de sus americanas. Lo normal es que los botones estén justo al inicio de la manga, pues bien, si se fijan bien, verán que a veces los llega a tener hasta a diez centímetros de distancia. Seguramente, dadas las portentosas medidas del ministro, alguien le arregló la chaqueta... mal. Las medidas del traje es una de las asignaturas que se lleva para este septiembre, ya que otra cosa a la que tiene que prestar atención es a los cuellos de las chaquetas y el largo de las americanas (no digamos ya cuando va de esmoquin). El mejor consejo es que, igual que algunos alumnos que suspenden van a un profesor particular, él debería de ir a un sastre. La colección de corbatas está clara que es más amplia que el listado de trenes que funcionan en Cercanías y, aunque a veces se equivoque en el tejido, al menos valoramos positivamente la variedad. Enterado como está de la moda, se suele colocar un pañuelo en la americana, solo que tienen menos gracia que el desafortunado comentario que hizo sobre la boda de Antonio Rossi: debería darles más aire, más volumen, vamos, más gracia. Como a todo en general.

#### Rejuvenecer no es suficiente

P«Tiene más peligro que un mono con dos pistolas», dijo Isabel Díaz Ayuso no hace mucho del ministro Óscar Puente. Y no es la primera vez que le comparan con animales: «jabalí», «mulo», «mono», «quebrantahuesos», «chimpancé» y hasta «gorila». Es algo que tiene asumido. «¡Qué le voy a hacer! A Pedro Sánchez se le insulta por guapo y a mí por feo», declaró en Onda Cero.

Pero pienso que podría sacarse más partido porque es alto y no tiene mala planta. La cara como de primate u hombre de Cromañón es debido a la ausencia de cuello y barbilla prominente. Tiene de base ósea el mentón pequeño y las ramas mandibulares también pequeñas en

relación con el resto de la cara. Por estas razones los labios protruyen hacia adelante y el mentón en vez de llegar a la altura del labio inferior se queda siempre por detrás. Nada que no tenga solución. Con una mentoplastia, también conocida como cirugía de mentón, estilizaría las facciones volviéndolas más armónicas y le daría una personalidad facial más marcada. Con los ojos, pequeños y tan redondos, lo tiene más difícil. Podría someterse a una cantopexia, que levantaría, mediante una cirugía mínimamente invasiva, la comisura externa de los párpados. De paso, eliminaría la expresión de tristeza, aunque seguro que con un blanqueamiento dental y una buena higiene sonreiría algo más. POR MARTA BOIRA

# Marisú, no lo expliques que es peor

#### Jesús Amilibia

La política consiste, mayormente, en trabajarse bieny con tino el negociado de las culpas. La oficina «De qué puedo hoy culpar a la derechona», encabezada por Bolaños, es la más activa de la Moncloa, cuentan. Ya solo falta que al PP lo acusen del cambio de carácter de Carlitos Alcaraz, que ha pasado de la sonrisa del juguetón niño feliz a romper raquetas como Rublev; del crimen del niño de Mocejón por no atender y vigilar mejor a los discapacitados mentales, y del caos ferroviario en Chamartín, pues los fallos eléctricos los provocan Ayuso y Almeida, como es sabido. Si Marisú, la vicetiple primera, la lía cuando tiene que explicar lo fácilmente explicable, imaginen la que puede armar cuando trata de explicar lo inexplicable y, de paso, sus antañonas negaciones a la soberanía fiscal de Cataluña. Cuentan que ha montado tal pollo que el Apolo de la Moncloa, angustiado por las amenazas de ERC, está a punto de suspender la gira que planea por África para observar de cerca la construcción de cayucos, a ver qué se puede aportar.

Dice Marisú que el compromiso «ni es un concierto económico para el Principado ni es una reforma al uso del sistema de financiación autonómica, sino una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira. Y se contempla la solidaridad como eje y núcleo». Ha rematado: «Podemos denominarlo de las formas que cada uno quiera». O sea, que puede ser federal, confederal, financiación singular, soberanía fiscal, concierto especial o cuponazo, a elegir. Siempre que ERC permita bautizar a la criatura en castellano, claro.

Cuando la liada vaya a más y Marisú se siente ahogadita ante los micrófonos, tendrá a mano la salida por peteneras al estilo Caracol: «La culpa es del PP porno apoyar la normalización de Cataluña». O así.



48

# pasatiempos



#### Autodefinido

| Autode                                          | iiiiuo                                     |                        |                                        |                                                  |                                             |                                       |                                        |                                                |                                                  |                                               |                                             |                                          |                                                |                                              |                                              |                                                      |                                               |                                             |                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| BR                                              |                                            | A THE                  | The second                             | PERSONAJE<br>CULTURA DE<br>LA SOCIEDAD<br>HUMANA |                                             | OBSERVÁIS<br>REVISARA<br>ALGO         | *                                      | ENCABEZAN<br>EL SISTEMA<br>PAUSADOS,<br>TARDOS | *                                                | NOMBRE DE<br>MUJER<br>RECOSE,<br>REMIENDA     | *                                           | SIGNIFICA<br>PEQUEÑO<br>PERRO            | *                                              | CAOS EN EL<br>AVIÓN<br>AL REVÉS,<br>PARIENTÉ | *                                            | ESPACIO<br>DE TIEMPO                                 | *                                             | CAMBIO<br>ALGO<br>RESPETABLES,<br>VIRTUOSOS | *                             |
| (Y)                                             |                                            |                        |                                        | <b>&gt;</b>                                      |                                             | <b>V</b>                              |                                        | ¥                                              |                                                  | Y                                             |                                             | •                                        |                                                | ▼ TAMENTE                                    |                                              | LA PRIMERA<br>DAMA                                   | •                                             | ¥                                           |                               |
|                                                 | -                                          |                        |                                        | IRLANDA<br>SACAN DE<br>LA NADA                   | •                                           |                                       |                                        |                                                | ELEMENTO<br>QUÍMICO<br>RADIACTIVO                | •                                             |                                             |                                          |                                                |                                              |                                              | MUESTRAS DE<br>SERENIDAD<br>CONJETURAS,<br>HIPOTESIS | •                                             |                                             |                               |
|                                                 | (                                          |                        | 1                                      | •                                                |                                             |                                       |                                        |                                                | AFECCIÓN<br>DE NARIZ<br>INÚTILES,<br>TORPES      | •                                             |                                             |                                          |                                                |                                              |                                              | ▼ HIPUISIS                                           | EL CENTRO<br>DE MANISES<br>POCO<br>FRECUENTES | •                                           |                               |
|                                                 | 1                                          |                        |                                        | CENSURA,<br>REPROCHE                             | •                                           |                                       |                                        |                                                | ▼ IUKPES                                         |                                               |                                             | HACE<br>SABER                            | MENSAJERO,<br>ENVIADO                          | DE ORO<br>EXISTIR                            | •                                            |                                                      | FRECUENTES                                    |                                             |                               |
| HALAGARAN,<br>ALABARAN                          |                                            | UN TIO MUY<br>COMPLEJO | Ţ                                      | DE SAN<br>SEBASTIAN                              | <b>&gt;</b>                                 |                                       |                                        |                                                |                                                  |                                               |                                             | ▼ JHDEN                                  | ▼ VIVIADO                                      | THE EAST                                     | PARTE DE PARTE                               | <b>•</b>                                             |                                               |                                             | HICIESEN                      |
| AL REVES,<br>TRILLADO                           |                                            | UNIDOS,<br>SINGULARES  |                                        | LIGEROS,<br>SUTILES                              |                                             |                                       | LO CORRIENTE                           |                                                |                                                  |                                               |                                             | CURAR                                    |                                                |                                              | TROZO DE<br>AJO                              |                                                      |                                               |                                             | ALGO                          |
|                                                 |                                            |                        |                                        |                                                  |                                             | QUIERA                                | DE PARIS<br>ESCULTOR DE<br>SANTOS      |                                                |                                                  |                                               |                                             | AL REVES,<br>DENTRO DE<br>LA CIUDAD      |                                                |                                              |                                              |                                                      |                                               |                                             |                               |
| JUNTARAS<br>TODO<br>RECORTES EN<br>ALIMENTACIÓN | •                                          |                        |                                        |                                                  |                                             | *                                     | *                                      | HACE POCO<br>UN<br>SENTIMIENTO<br>MUY COMPLEIO |                                                  | ESTÁN EN<br>CRISIS                            | CABALLERO<br>INGLÉS<br>ROMANO DE<br>CALCUTA | P.                                       |                                                |                                              | TIENE<br>NOTICIA                             | •                                                    |                                               |                                             |                               |
| •                                               |                                            |                        | SENTI-<br>MENTAL                       | •                                                |                                             |                                       |                                        | MUYCOMPLEIC                                    |                                                  | *                                             | CALCUIA                                     |                                          |                                                | CORVEJÓN                                     | SE RODEA<br>DE AGUA<br>REPITE EN<br>LA INDIA | •                                                    |                                               |                                             |                               |
| CREAN<br>AMBIENTE<br>SALAMAN-<br>DIGA           | •                                          |                        | ANTIGUOS<br>JUDIOS<br>LADINOS          | •                                                |                                             |                                       |                                        |                                                |                                                  |                                               | AL REVÉS,<br>MENCIONAR<br>AVE<br>AMERICANA  | •                                        |                                                | •                                            |                                              |                                                      | PARTE DE<br>ELDA                              | •                                           |                               |
| •                                               |                                            |                        | *                                      |                                                  |                                             | COYUNTURA                             | •                                      |                                                |                                                  |                                               | •                                           |                                          |                                                |                                              | LA MÁS<br>FINA                               | •                                                    | CENTRO DE<br>MÚSICA<br>NOMBRE DE<br>VARON     | •                                           |                               |
| PEINA<br>MOJADO<br>MEZCLEN,<br>JUNTEN           | •                                          |                        |                                        |                                                  |                                             | EXISTE<br>AL REVÉS,<br>BEBA           |                                        |                                                | METER EN EL<br>FONDO<br>AL REVES,<br>CLAUSURASEN |                                               |                                             |                                          |                                                |                                              | POCO<br>ATRACTIVO                            | •                                                    | VARUN                                         | SE METE<br>EN AGUA<br>CARRASPEA             | <b>•</b>                      |
| •                                               | MADEDA                                     |                        |                                        | EL HIJO DE<br>AGRIPINA<br>NIPONA                 |                                             |                                       |                                        |                                                | •                                                | DESORDEN,<br>EMBROLLO<br>SE PONE EN<br>JARRAS | •                                           |                                          | HARIFMOS                                       |                                              | APUNTE<br>BREVE<br>JUEGO DE<br>AZAR          | •                                                    |                                               | •                                           |                               |
| UNGÜENTO,<br>POMADA                             | MADERA<br>DURA<br>DIESE CON<br>LA SOLUCIÓN |                        |                                        |                                                  | CRITICAR,<br>TILDAR<br>MODALES,<br>ADEMANES |                                       | LIMITAN LOS                            |                                                |                                                  |                                               | •                                           |                                          | HABLEMOS<br>EN PUBLICO<br>COLA DE<br>SERPIENTE | DIESE                                        |                                              |                                                      |                                               |                                             |                               |
|                                                 |                                            |                        |                                        |                                                  |                                             |                                       | MESAJES<br>MEDIA<br>HORA               |                                                |                                                  | EL FINAL<br>DEL MONTE                         |                                             |                                          |                                                | EMPLEO<br>FUÓ,<br>ESTIPULO                   |                                              |                                                      |                                               |                                             |                               |
| INFUSIÓN<br>ENCARGO,<br>FUNCIÓN                 | •                                          |                        | TIERRA<br>NATAL<br>LO FINO DE<br>PARIS | •                                                |                                             |                                       |                                        |                                                |                                                  | AL REVÉS,<br>OSCURO,<br>ATEZADO               | IUNA DE<br>TINTO!<br>ANTIES-<br>TETICAS     | •                                        | SON DE<br>ALQUILER<br>PRINCIPIOS<br>DE ACUERDO | 7                                            |                                              | FRAGMENTO<br>DE SENECA                               | 22.7/                                         |                                             | 1,000                         |
|                                                 |                                            |                        | •                                      |                                                  |                                             | ANQUILO-<br>SASE<br>PUNTA DE<br>PELO  | •                                      |                                                |                                                  | •                                             | •                                           |                                          | •                                              |                                              |                                              | A                                                    |                                               | J 9 A                                       | 3 T A A D                     |
| HACE BIEN<br>PRESIDENTE<br>AMERICANO            | •                                          | IGUALADO AL<br>BORDE   | NUEVO<br>TROZO DE<br>TELA              | ٠                                                |                                             | •                                     | NOMBRE<br>DE LETRA<br>FIN DE<br>FIESTA | •                                              |                                                  |                                               |                                             | AL REVÉS,<br>ESPASMO<br>RÍO DE<br>EUROPA | ٠                                              |                                              |                                              | 8 E M O S                                            | O 9 A L<br>3 T N<br>A N                       | 3 T O M<br>2 M O M<br>A I 8 T A<br>8 T A N  | L O 8<br>A 2 J A 8<br>Q 3 T   |
| •                                               |                                            | •                      | •                                      |                                                  |                                             | INUNDA UNA<br>REGIÓN<br>MEDIO<br>PESO | ¥                                      |                                                |                                                  |                                               |                                             | ¥                                        | SE PONEN<br>CON GANAS<br>LIMITAN EL<br>OESTE   | •                                            |                                              | A 1 2 1 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A              | processor and the same                        |                                             | 3 M A<br>0 T I 9 T<br>2 U T A |
| AL REVÉS,<br>CAMINAR<br>DESPACIO<br>ASTADO      | •                                          |                        |                                        |                                                  |                                             | <b>V</b>                              | SECCIÓN DE<br>CARTAS                   | ENTREGA,<br>DONACIÓN<br>COLA DE<br>CIEMPIES    | •                                                |                                               |                                             |                                          | <b>V</b>                                       |                                              | ESTÁ EN<br>NOMINA                            | 9 A 9 0 L<br>3 A 9 0 L<br>3 8 A 2                    | 8 I S W E                                     | B 2 6 P C B I T I                           | A T I O O                     |
|                                                 |                                            |                        | LAVAS.<br>ACICALAS                     | •                                                |                                             |                                       |                                        | •                                              | CIERRA LA<br>CUESTION                            | •                                             | NUEVO                                       | •                                        |                                                |                                              | •                                            | I R R                                                | I N A A U                                     | REAN                                        |                               |

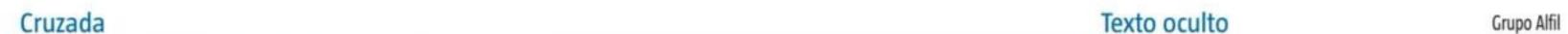

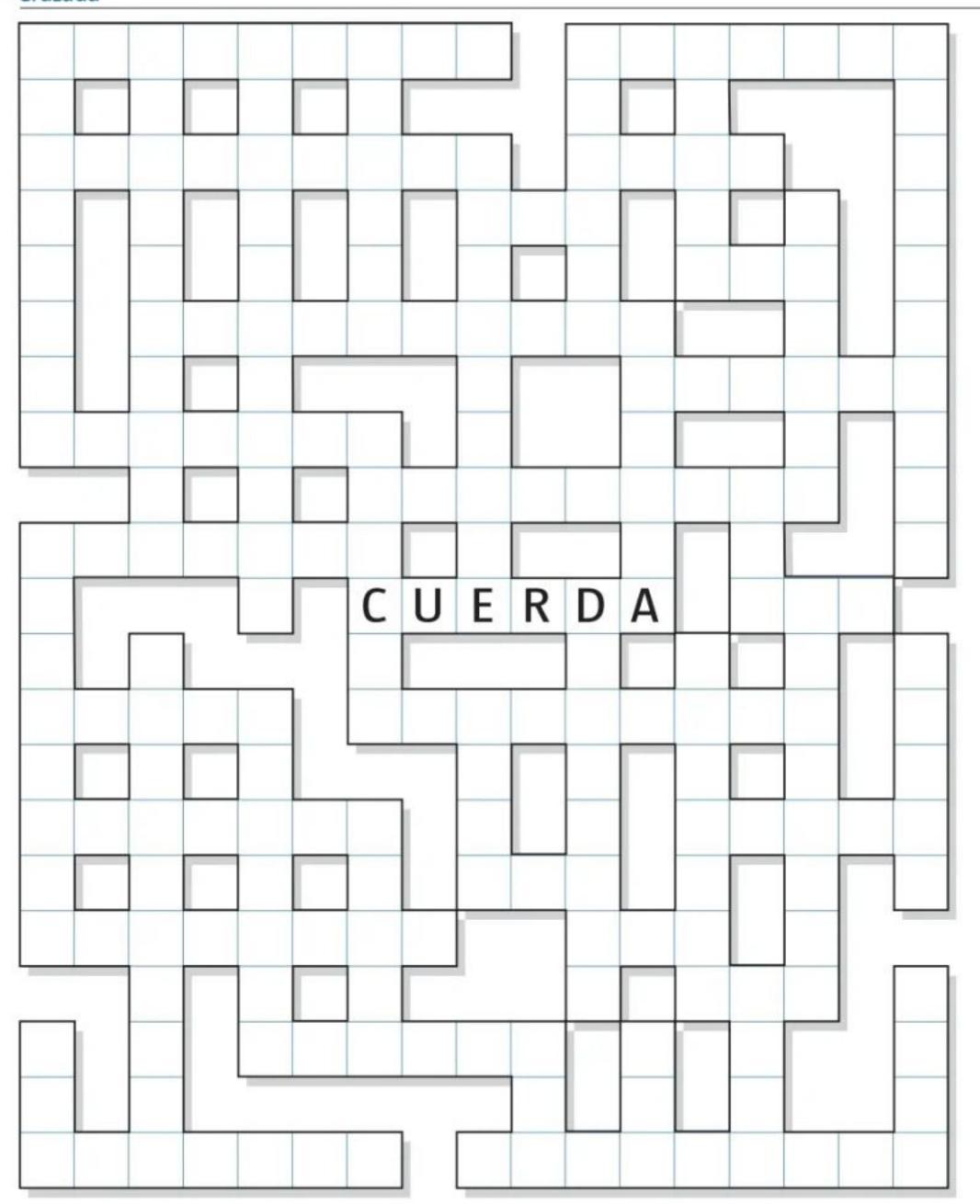

11 LETRAS: Insistencia 10 LETRAS: Nacimiento, asistencia, alterarían, intramuros 9 LETRAS: Categoría, concierto, necesidad, debutante, recorrido, veneciana, 8 LETRAS: Pastilla, duradero, asamblea, sionismo, cantidad 7 LETRAS: Llegada, ventaja, alambre, innoble, diverso, donante, próximo 6 LETRAS: Evocar, azalea, enorme, velero, atolón, redada, salida 5 LETRAS: Ética, metal, ameno, talla, nivel 4 LETRAS: Rojo, lama, leve, coma 3 LETRAS: Nao, oso, ese, ave, luz, res, efe, oro, olí, era

|    | 6  | 3  |                 | 4              | 7              | 4                      |
|----|----|----|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
|    | 3  | 8  | 9               | 5              | 1              | 10                     |
| 5  | 6  | 11 | <sup>12</sup> N | <sup>1</sup> A | <sup>5</sup> R | <sup>11</sup> <b>I</b> |
| 10 | 4  |    | 3               | 8              | 11             | 9                      |
| 10 | 4  |    | 3               | 13             |                | 12                     |
| 1  | 6  | 1  | 6               | 10             | 5              |                        |
| 14 | 1  | 5  | 15              |                | 4              | 2                      |
| 11 | 9  | 16 |                 | 6              | 3              | 16                     |
| 11 | 6  | 11 | 10              |                | 5              | 3                      |
| 9  | 11 | 5  | 1               | 5              | 4              | 3                      |
|    | 6  | 3  | 13              |                | 6              | 3                      |
| 2  | 10 | 5  | 9               | 3              |                | 17                     |
| 10 | 12 |    | 18              | 3              | 11             | 12                     |
| 9  | 11 | 6  | 10              | 4              |                | 1                      |
| 19 | 10 | 4  |                 |                |                |                        |

#### Coctelera

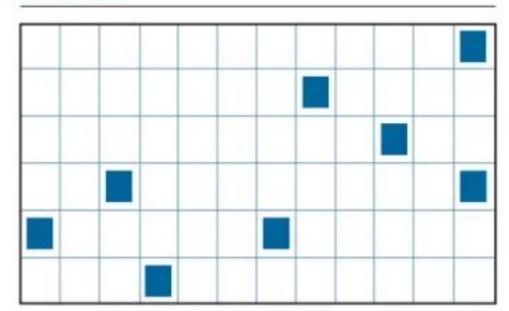

Ponga en su lugar las respuestas desordenadas de este crucigrama. Puede haber palabras al revés: Minimizar, ónice, limara, maná, SA, an, enigma, tris, la, anónimo, dama, de color rosa, otrora, Analía, con, sr, ver, casanova, ag, arena, un, omisas, roza, muera, asomaran, can,

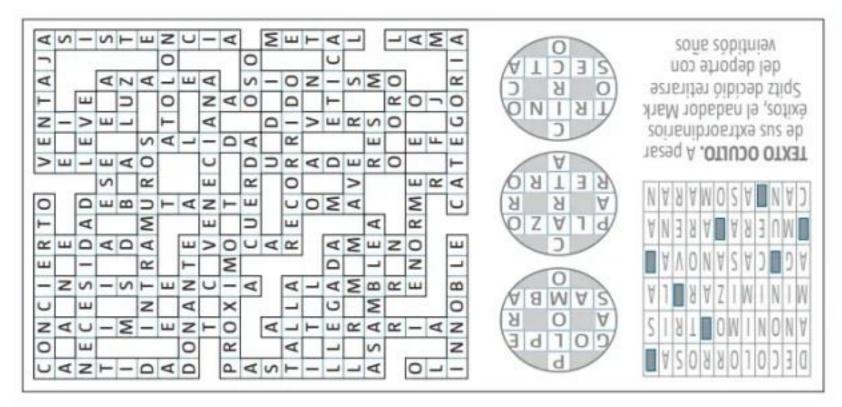

#### Circular

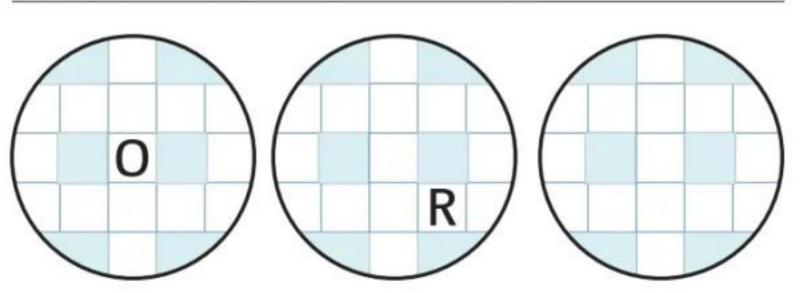

Ponga cada palabra en su lugar adecuado de forma que se acoplen correctamente en los círculos: Trino, era, samba, plazo, oca, plomo, retro, tos, par, oro, golpe, carta, secta, circo, gas



#### **Pasatiempos**

#### Mosaico Sopa de letras

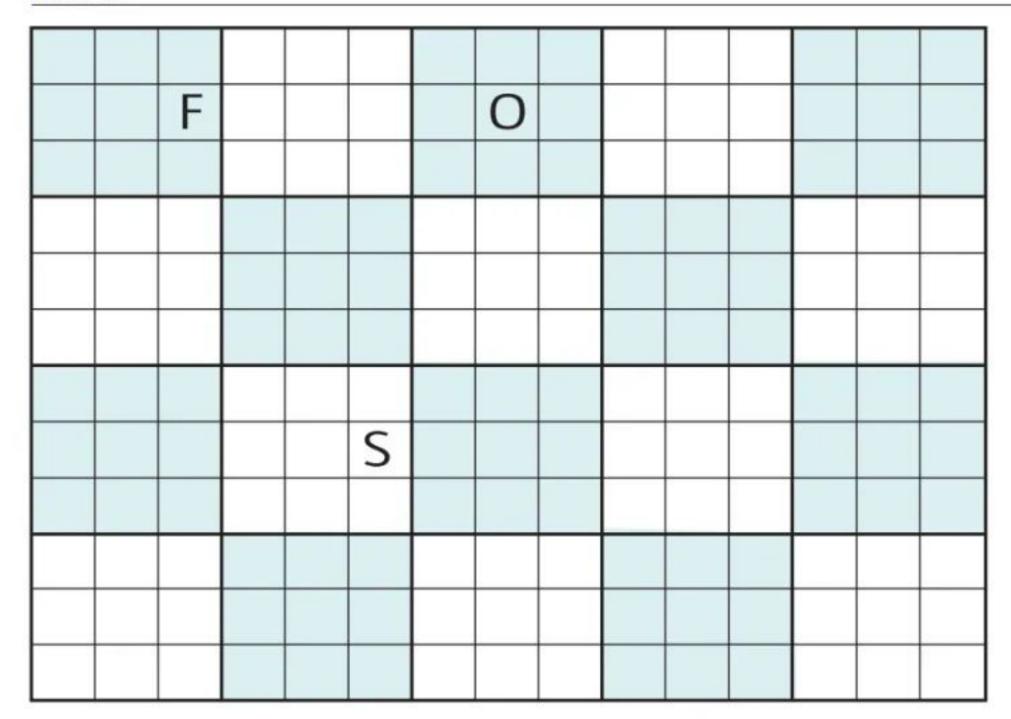

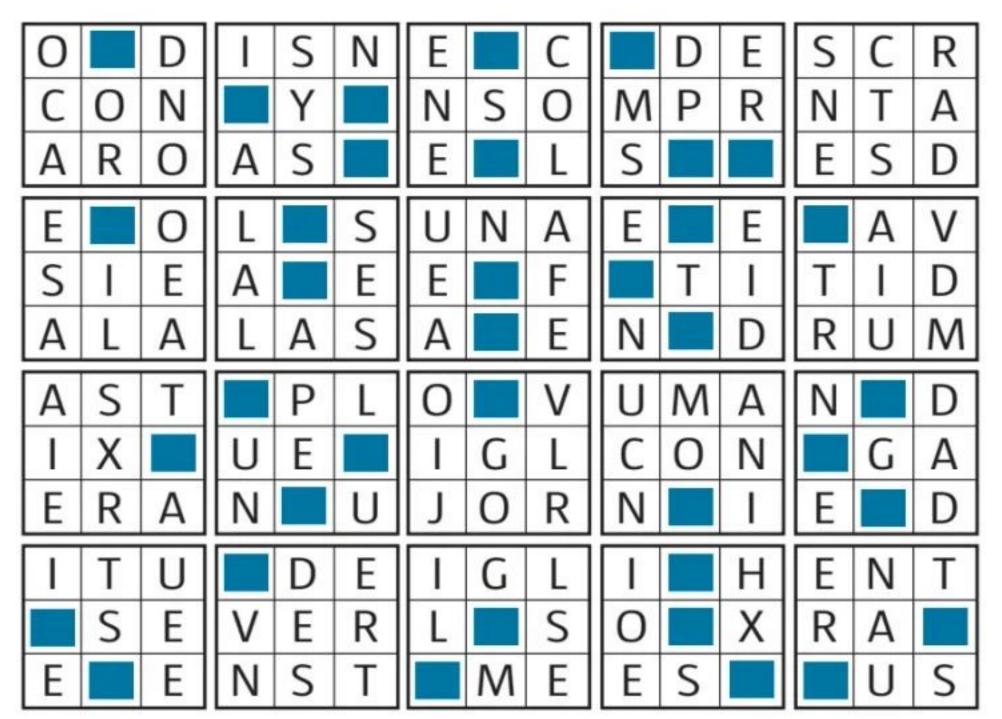

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones A 00 A 0 NECIO CI estadio Palabra clave: AIBUAL sendero, oficial, tintero, - 4 F O 8 F D U 4 W > U 4 D > CASERA ENREDO. Mentira, - M H H A N D D N - A A VINAN E N IU - L Q Z U D - - Q F ВЬ de las alas cizue o de ganso, y siempre 0 4 M Z F X Z 4 N - M 4 F 4 0 F X M NOOM ME ME ME NOOM AA XIX. Las mejores eran de WDEOK CPCOSSSOSSO-PE NL olgis la stsen IV olgis la FRAILE con tinta. Se usaron desde C P I X O M P C P X C O C X -J R C V 3 A NOTAAO instrumento de escritura ave fue convertida en un AA AZJ MOSAICO. Una pluma de ВЬ IPPNDDSSP<PXPMOIMP

## 

Ocho animales acuáticos

SCACSEA

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Ponga las letras que faltan para completar las palabras

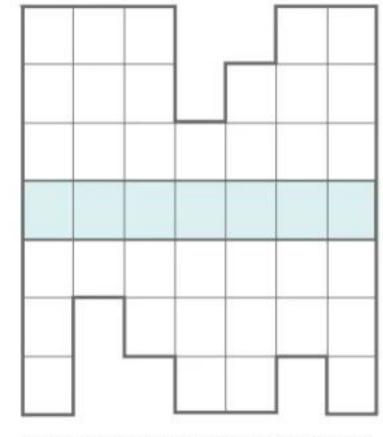

EAV

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Averno, agravio, ocaso, sedal, orilla, trenca, campana

#### Enredo

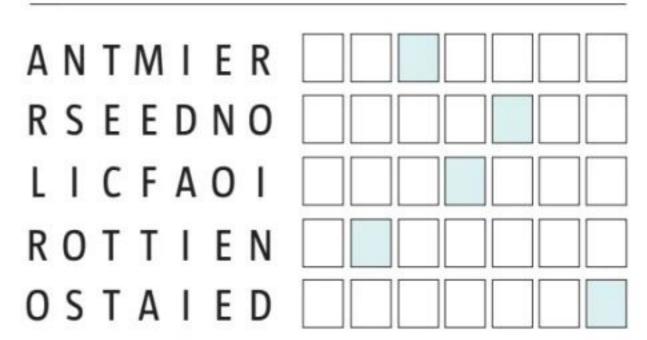

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

9

3

9

8

6

Diffici

6

8

3

8

6

610203040

3

8

9

6

4

8

6

7

4

Radioteléfono

App

547 82 00

Espejo roto Sudoku Grupo Alfil

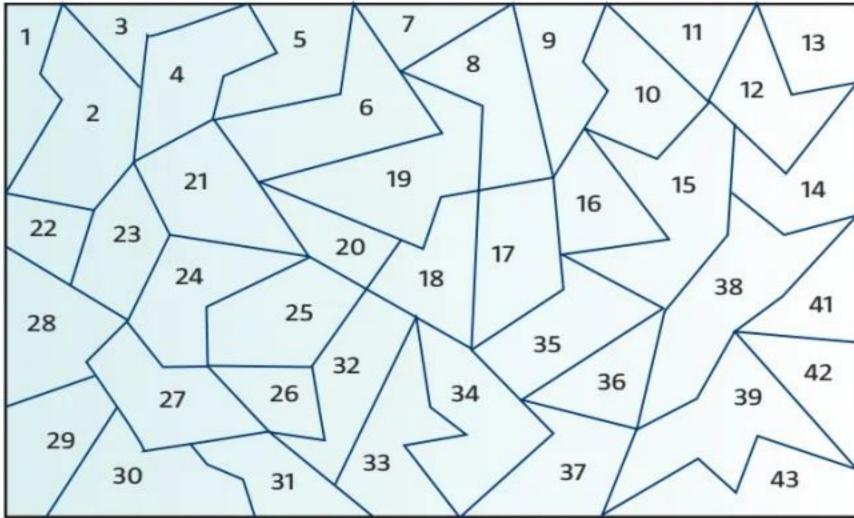

El recuadro representa un espejo roto. Todos los trozos parecen distintos, pero hay dos exactamente iguales en tamaño y forma

#### 

Horizontales: 1. Pareja de moda. Los toros detestan esa profesión. — 2. Permitió hacer el agosto a los colegas de Al Capone (dos palabras). Parte del ojo. — 3. Una parte de Rávena. Golpe en falso que se da con el taco en el billar. — 4. Nos presenta por escrito. Hacen efecto. — 5. El Nilo no tiene límites. Freno del caballo con las riendas. — 6. Estuche con objetos de tocador. Al revés, mueve la cuna. — 7. Al revés, no ocupa todo el monte. Lo más corriente de Egipto. — 8. La una y diez. Pueblo de Málaga. — 9. Prestar atención a alguien. Movimiento artístico que defendía lo absurdo y lo irracional. — 10. Alteración por error del orden de algo. Nada de Reus en Roma. — 11. Mejorara su salud. Parte de Atenas. — 12. Criados, sirvientes. Ciudad de Perú.

**Verticales: 1.** Natural del Lacio. Se meten en obra. — **2.** Luna de una conocida región de España (dos palabras). — **3.** Tiempo sin futuro. Café cortado. Acaudalado. — **4.** Actividad recreativa. Nombre de mujer. — **5.** Estruje los cabellos con las manos. Vereda, camino. — **6.** Se ven en el acto. Hace la rosca. Sube al podio. — **7.** Oculta, cubre. Se comporta como un ratón. — **8.** Al revés, sacerdote budista. — **9.** Variedad entre varias cosas de una misma especie. — **10.** Agujeros. El centro de la cama. — **11.** ¡Sea feliz! Demarca, acota. — **12.** Mónaco necesita orden.

#### **Ajedrez**

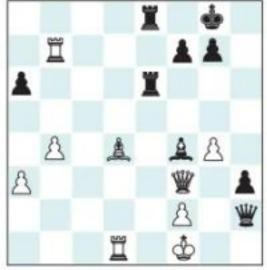

Juegan negras

#### Jeroglífico



¿Destaca sobre lo demás?

#### Ocho diferencias





www.rttm.es • www.pidetaxi.es



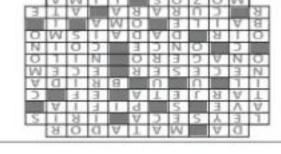

ESPEJO ROTO: Números 4 y 27 50, le 23, le 26, le 26

JEROGLÍFICO:



E Z 6 L L S 8 9 V L 8 S 6 9 V E Z L 6 6 L L S V E 9 8 Z 8 E Z 9 L L 6 V S 9 S V 8 6 Z L L E Z 6 L L S 9 V E 8 S 9 8 V E L Z 6 L V L E Z 8 6 L S 9

#### Santoral

Arquelao, Claudio, Fructuosa, Lupo, Minervo y Rosa de Lima.

#### Cumpleaños



CARLOS ALONSO GONZÁLEZ «SANTILLANA»

exfutbolista (72)

#### JAUME PLENSA

escultor y pintor (69)

#### ANTONIO GONZÁLEZ TEROL

exalcalde de Boadilla del Monte (46)

#### **CARMEN PORTER**

periodista (50)

#### Loterias

ONCE



30

22,28

((i))

2-3-6

0

Jueves 22 de agosto

 Número premiado
 S:005 14537

 Miércoles, 21
 S:007 13948

 Martes, 20
 S:020 707111

 Lunes, 19
 S:044 79902

 Domingo, 18
 S:049 04545

 Sábado, 17
 S:049 28240

 Viernes, 16
 S:028 45067

#### BONOLOTO

Números

Jueves, 22 de agosto

 O1-02-04-16-21-48
 C-43/R-8

 Aciertos
 euros

 6
 3.086.860,56

 5-C
 82.506,48

 5
 937,57

#### LOTERÍA NACIONAL

Jueves, 22 de agosto Número premiado

39876

#### EUROMILLONES

Martes, 20 de agosto

Números

07-10-13-18-26

Números estrella 03-12

#### LA PRIMITIVA

Jueves, 22 de agosto Números



۱

08-31-33-40-41-42 C-48/R-5

Aciertos euros
6+R 87.403.512,45
6 795.951,09
5+C 64.536,58
5 3.093,26

#### EL GORDO

Domingo, 18 de agosto

Números

10-13-23-24-31 6



LA RAZÓN DEL VERANO | Viernes, 23 de agosto de 2024

#### ¿TIENES FUEGO?

# «En todos los premios, y los Goya no son una excepción, la comedia está penalizada»

uando le anunció a su padre que sus planes eran estudiar Bellas Artes y después ingresar en la Escuela de Cine, lo que obtuvo fue un sonoro «¡vas a ser un don nadie!», y eso le hizo matricularse en Arquitectura, carrera que culminó y profesión que ejerció unos años.

Pero esa es una vida que parece de otro; la vida previa a la que en verdad importa, la del cineasta vocacional con casi treinta largometrajes en el hatillo y una huella digital que se detecta en segundos. Cree que su mejor película está por hacerse y espera que si el Goya ha de llegarle, que no sea, por Dios y por la Virgen, el de honor.

### Almodóvar fue «chico Colomo» – hizo de figurante en «¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?» –, pero usted no ha sido «chico Almodóvar». ¿Le habría gustado?

Pues fíjate: me prometió un papel que luego no me dio. Lo hizo Jaime Chávarri en «¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Un papel mítico, que era el que se acuesta con Verónica Forqué, que finge un orgasmo, y está al lado Carmen Maura. Le dije: «Coño, Pedro, ¿cómo me haces esto?», y él: «Es que tú no me llamas y Jaime ha estado llamando...», ja, ja, ja, ja. ¿Me habría gustado? Claro.

### ¿Por qué Almodóvar, que comenzó haciendo comedia a la vez que usted, Trueba y otros, es el más internacional? ¿A qué atribuye su éxito?

Cuando hablas de lo local de una forma muy personal y muy auténtica, eso llega a todos los lados. Y eso lo tiene Almodóvar. Él ha utilizado su mundo, que le viene de La Mancha, y ha trascendido. Para llegar a hacer algo universal lo peor que puedes tratar de hacer es algo que guste a todos. Tiene que ser diferente.

#### ¿Carmen Maura ha sido la actriz más grande con la que ha trabajado?

He trabajado con otras actrices muy grandes, Verónica Forqué, Carmen Machi, María Barranco... Pero, efectivamente, Carmen es la protagonista de mis dos primeras películas y tiene un papel importante en la tercera. Con ella hubo mucha unión y creo que nos retroalimentamos.

#### Dijo que su licenciatura en Arquitectura fue un accidente, pero ¿le ha servido para el cine?

Muchísimo. A nivel práctico, gracias a lo que ahorré trabajando como arquitecto municipal durante cinco años, y a un grupo de compañeros arquitectos, formé mi primera productora e hicimos «Tigres de papel». Y luego es que es una disciplina muy completa y, aunque

#### Fernando Colomo

Director de cine

#### Por Javier Menéndez Flores

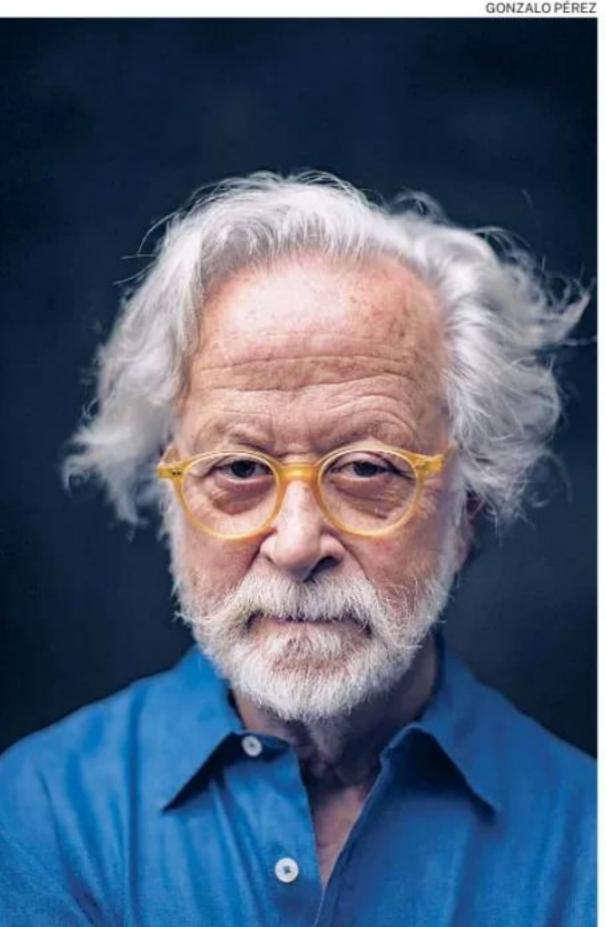

«LA TELEVISIÓN SE HA DEGRADADO MUCHO. TODO VALE EN LA LUCHA POR LA AUDIENCIA» sea una expresión que odio, me amuebló la cabeza. Aprendí de los grandes maestros, como Moneo y Alejandro de la Sota, que las cosas hay que construirlas de dentro para fuera. Y yo siempre he intentado hacer un cine en el que no se notara mucho la cámara, porque está en función del actor.

#### Nunca se sintió identificado con aquella etiqueta de la «nueva comedia costumbrista madrileña» en la que le incluyeron.

Esa etiqueta duró bastante, recuerdo que me perseguía. Hice «La línea del cielo» con Resines, que está rodada íntegramente en Nueva York, y algunos críticos escribieron: «La comedia madrileña se traslada a Nueva York». En esa «nueva comedia» no había nadie. Trueba; yo, que había empezado antes; Cuerda, que hizo una película en la línea de «Tigres de papel», y nadie más. Nosotros veníamos un poco de la «nouvelle vague», pero tirábamos hacia la comedia.

#### Le falta el Goya. ¿Lo merece?

Bueno. Espero que no me den el de honor. Sería un «como no hay forma de que lo gane...».

#### ¿Con cuál de sus títulos ha tenido la espina clavada de «coño, creo que es una buena película y no lo han visto»?

Creo que podría haber estado nominado por películas como «Al sur de Granada» o «Los años bárbaros». Son películas de mayor peso, con más enjundia. Porque es verdad que en todos los premios, y los Goya no son una excepción, la comedia está penalizada.

#### Verónica Forqué. El vídeo, que decía la canción, mató a la estrella de la radio, y una televisión cada vez más fiera, a una estrella del cine que atravesaba un mal momento.

Lo de Verónica fue una terrible sorpresa. Había visto algunos vídeos breves del programa y no la reconocía. No sé qué le pasaría... Tendría una depresión muy fuerte. La única conclusión que debemos sacar es que hay que cuidar mu-

cho la salud mental, desde el Estado. En general, la televisión se ha endurecido y degradado mucho. Es como que todo vale en la lucha por la audiencia. Y eso no se debe fomentar desde una televisión pública.

#### Esta sección se titula «¿Tienes fuego?». Señor Colomo: ¿tiene fuego?

Sí. Creo que siempre tenemos que mantener viva la llama de nuestra primera ilusión y ver las cosas con ojos nuevos. Intentar tener una mirada limpia. LA RAZÓN • Viernes. 23 de agosto de 2024

# Restaurantes 50

Es la decana de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España, ya que abrió sus puertas en 1888.

La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador. Ven a conocernos, estamos en: El Paseo de La Florida nº 34, (junto a los frescos de Goya situados en la vecina Ermita de San Antonio)..



"Disfruta en nuestra terraza de nuestra Sidra de elaboración artesanal y nuestros platos tradicionales todos los días de la semana"

> Paseo de la Florida, 34 91 547 79 18 www.casamingo.es

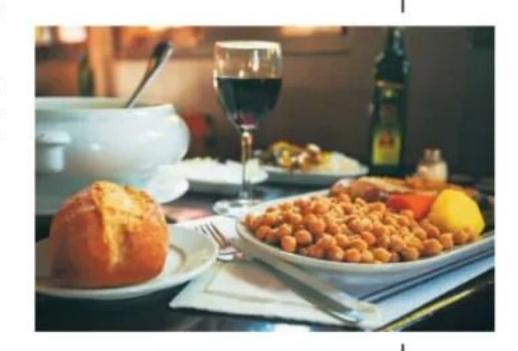

Casa Mingo

#### c/ Espronceda, 14 91 442 22 44 www.restaurantegala.com

Restaurante Gala se encuentra en la calle Espronceda, en el castizo Barrio de Chamberí de Madrid. Un pequeño restaurante en el que desde su inauguración, en el ya lejano año 1989, ha mantenido sus señas de identidad: cocina de mercado elaborada en la que la calidad de los ingredientes y el mimo al cocinarlos saltan a la vista y al gusto en cada plato.

Han sido galardonados por quinto año consecutivo (2018-2022) por la Guía Michelin con la distinción de ser uno de los restaurantes Bib Gourmand de la Comunidad de Madrid. Así como recomendados por segundo año consecutivo por la Guía Repsol.





La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid, gran variedad de pescados y carnes. Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de Sanlúcar, Percebe Gallego y Centollo de la Ria, cigali-

ATENCIÓN PERSONALIZADA

tas y cigalas de Tronco...

Menus para grupos.

LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3. www.restaurantecriado.com 914160637 • 914133551

El sabor del Mar llevado a la mesa, ven a degustar nuestra riquísima merluza de pincho, pulpo a feira, empanadas caseras, carnes gallegas, pescados salvajes y los mejores mariscos de nuestras rías. Sabores gallegos traídos directamente a tu mesa. Abrimos de martes a domingo.

> Calle del Nardo 2 915711724 www.restauranteburela.es





Cocina tradicional mediterránea con toques modernos donde cada plato se elabora minuciosamente con los mejores productos de tierra y mar. Una acogedora barra donde se pueden degustar raciones, medias raciones y tapas, un cálido y espacioso comedor, además de una amplia terraza climatizada, siempre con un trato exquisito para que se sientan como en casa. En L'Abbraccio se respira la pasión y el profesionalismo de un gran equipo dedicado a la atención del cliente.

Salones para eventos con proyector, entrada para personas con movilidad reducida y aparcacoches.

Abierto de lunes a domingo Ven a disfrutar de nuestra acogedora terraza este verano

Capitán Haya, 51 91 579 08 49 • 91 571 86 64 www.labbraccio.com





#### El destino de Iberia

Maica Rivera. BARCELONA

ada vez son más los viajeros que en los últimos retazos del verano, a finales de agosto y septiembre, se lanzan a la aventura de realizar un viaje sin tenerlo preparado para despedir sus vacaciones estivales. Y es que existen destinos que tientan a esto. Sí, normalmente son aquellos con una gran infraestructura turística aún en verano, ya que facilita organizar una escapada improvisada en esta época del año. Grecia, sin duda, es uno de esos destinos.

Lo cierto es que cualquier época del año es buena para descubrir Grecia, sin embargo, finales de agosto, septiembre o incluso octubre, cuando el otoño ya ha hecho acto de presencia, son magníficos momentos porque el clima es muy agradable y hay menor concentración de turistas. Además, se celebran diferentes eventos que pueden servir como aliciente, por ejemplo, en la bonita ciudad de Tesalónica en septiembre tiene lugar la Fiesta del Vino y el día 28 de octubre el «Día del No», fiesta nacional en toda Grecia que conmemora el «no» al ultimátum de Mussolini en plena Segunda Guerra Mundial, además de las exitosas contraofensivas griegas.

Atenas, la capital y el corazón de Grecia, es un punto de partida perfecto para comenzar a explorar este fascinante país. Con su mezcla de historia antigua y vibrante vida moderna, ofrece una experiencia rica y diversa que marca el tono para el resto del viaje.

#### La majestuosa Acrópolis

La primera parada, como no podría ser de otra manera, es la majestuosa Acrópolis, símbolo de Atenas y toda Grecia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra en una colina que domina la ciudad y alberga monumentos históricos de gran relevancia como el Partenón. Este templo, dedicado a la diosa Atenea, fue construido en el siglo V a. C. y es un testimonio impresionante de la arquitectura griega antigua, así como sus otros espacios, tales como el Templo de Atenea Niké o el Erecteion, famoso por sus columnas en forma de mujeres. A pocos pasos, el Museo de la Acrópolis es una visita obligada no solo por su extensa colección, sino por las imponentes vistas de la colina sagrada que regala su terraza panorámica.

A continuación, la ruta lleva al Ágora Antigua, que en su tiempo fue el centro cultural, político, comercial y social de la capital griega. Hoy en día, las ruinas del Ágora aún conservan su enigmático encanto, destacando el Templo de Hefesto, uno de los templos dóricos mejor conservados de Grecia, y el museo del Ágora, que expone objetos que fueron encontrados en el sitio.

Para los amantes de la historia, el Museo Arqueológico Nacional de Atenas es imprescindible. Este espacio alberga en su interior una de las colecciones más impresionantes de objetos antiguos, desde

#### Pistas de Iberia

- Verano hasta 28 frecuencias semanales entre Madrid y Atenas
- Celebre a bordo su cumpleaños, o un aniversario con el pack celebración que puede adquirir en su servicio Pre-Order en la web
- Haga ya su reserva en la app o en la web Iberia. com



el Neolítico hasta el final de la época romana. Entre las piezas más destacadas se encuentran la Máscara de Agamenón y la estatua de Zeus y la de Poseidón. Otras paradas culturales más que recomendadas son el Museo Numismático, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y el Museo de la Guerra de Atenas. No hay duda de que la cultura es uno de los grandes reclamos de esta histórica y fascinante ciudad.

#### Planes para el descanso

Pero también hay planes variados para el descanso, como pasear por los preciosos Jardines Nacionales de Atenas. Situados junto al Parlamento y la emblemática Plaza Sintagma, es un refugio de tranquilidad en medio de la ciudad. Y para una experiencia de compras, nada mejor que ir a la calle Enmou, que conecta la mencionada plaza con el distrito de Monastiraki. En la que es la principal arteria comercial de Atenas se dan cita tanto tiendas locales como de marcas internacionales.



### -VD

#### Hoteles

Y aunque quedaría mucho por ver en Atenas, como el barrio más antiguo, el de Plaka, o el Ágora Romana, un imperdible antes de abandonar esta capital es subirse a la Colina de Filopapo o a la Licabet. Y es que desde estos puntos se obtienen unas espectaculares vistas. Ver la ciudad a los pies, con el atardecer como telón de fondo, es una de las imágenes más bellas que regala Atenas.

A tres horas en coche de la urbe, el Monasterio de Osios Loukás se alza como una joya bizantina desconocida para el gran público. Se encuentra cerca del municipio de Distomo, en la prefectura de Beocia, y su impecable arquitectura bizantina, el refinamiento de su delicada decoración, así como sus espectaculares y muy bien conservados mosaicos le sirvieron para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el interior, hay dos iglesias, la de Agia Panagia y Agia Loukás, donde se encuentran las reliquias del santo y unos maravillosos mosaicos sobre fondo dorado. También hay un interesante museo. Tampoco desmerece el exterior. Rodeado de montañas y olivares, es un entorno que ofrece una atmósfera de paz y serenidad de la misma forma que lo hace el propio monasterio, de donde emana una energía muy especial.

#### «El ombligo del mundo»

Y para quienes pasen más tiempo en el país helénico, una visita rápida a Delfos, ubicada no muy lejos del monasterio, puede complementar perfectamente la excursión. Delfos, considerado por los griegos el «ombligo del mundo» en la antigüedad, alberga el famoso Oráculo de Delfos y ofrece una rica experiencia arqueológica con los restos del Templo de Apolo y el Teatro de Delfos.

Grecia espera al viajero y no le importa que este llegue sin avisar. Cada uno de sus rincones es una invitación a vivir una experiencia inolvidable. Ya sea a finales de verano o ya en otoño, si está buscando un destino especial para una escapada improvisada Grecia es un acierto seguro.

DREAMSTIME

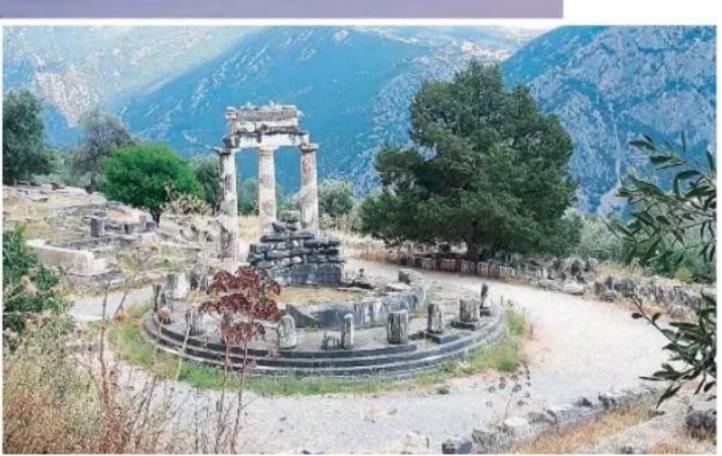

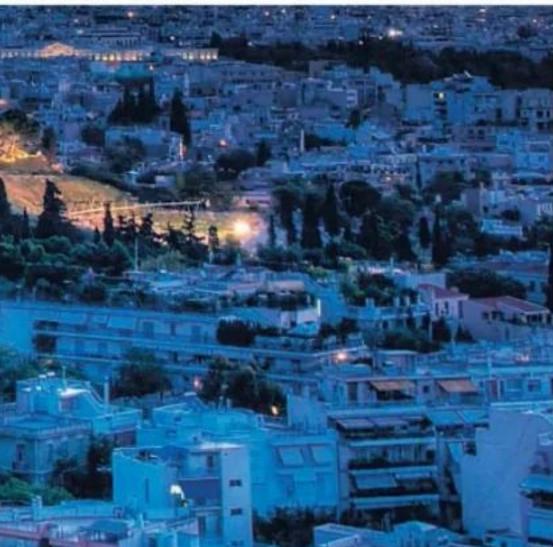

Vistas del Teatro de Delfos (arriba) e imponente panorámica de la Acrópolis, símbolo de Atenas y de toda Grecia (abajo)

# Un refugio de lujo, descanso y bienestar a solo un paso de Oviedo

El Hotel balneario Las Caldas Villa Termal ofrece una experiencia única de tranquilidad y desconexión

Esther G. Valero. OVIEDO

Cada vez más personas reservan una parte de sus vacaciones para descansar. Eso a lo que muchos definen como «las vacaciones de las vacaciones», unos días de absoluta desconexión para encontrar ese equilibrio y esa paz tan necesarios de cara a retomar la rutina con un plus de energía y vitalidad. Y a esto no hay quien gane a Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels.

A solo un paso de Oviedo, este oasis de bienestar situado en plena naturaleza cuenta con planes perfectos para todos los gustos y necesidades. El viajero puede sumergirse en sus curativas aguas termales, dejarse mimar en su área wellness y beauty, adentrarse en cualquiera de sus programas détox o explorar la belleza natural de los parajes asturianos. Las opciones de este destino son tan variadas como apetecibles. Una experiencia única para rejuvenecer cuerpo y mente.

Este refugio de lujo y descanso combina a la perfección el estilo de vida sofisticado con el máximo bienestar. El origen de este enclave paradisíaco se encuentra en su manantial de aguas mineromedicinales, que emergen de una gruta natural ubicada en el corazón del edificio histórico de la antigua Casa de Baños construida en 1776. Para disfrutar de estas aguas es imprescindible



Vista exterior del Gran Hotel Las Caldas (arriba) y la exclusiva Sala de las Columnas del Balneario Real (abajo)



visitar el Balneario Real de Las Caldas Villa Termal, que cuenta con tres áreas: el Manantial, con circuitos estimulantes y relajantes; la exclusiva Sala de las Columnas, un circuito termal privado; y el Área Wellness & Beauty, con 25 modernas cabinas de tratamiento en las que disfrutar de una amplia carta de protocolos.

La experiencia en este hotel balneario es integral. A su ubicación privilegiada y su oferta de bienestar, se une su rica propuesta gastronómica de primer nivel. Empezar el día disfrutando de completo desayuno buffet en su

grandiosa Sala de los Espejos es una delicia. Y su restaurante, Scanda, es un referente de la cocina asturiana. Ubicado en el antiguo «casino» del Balneario, cuenta con una estética cuidada y elegante, resaltada por una arquitectura que data del siglo XIX. El entorno invita a disfrutar de los platos del reconocido chef Raúl Galán, que ha reinventado platos tradicionales, llevándolos a nuevos horizontes culinarios. El resultado es una sinfonía de sabores y contrastes sorprendentes, que embarcan al comensal en un viaje gastronómico inolvidable.

#### **LA OFERTA**

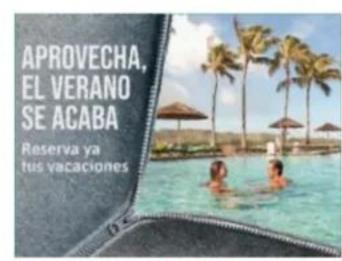

VIAJES El Corle Ingles

#### VIAJES EL CORTE INGLÉS

Hasta 50% de descuento

Cuando el verano se acaba empiezan las Vacaciones sin fin. Las mejores ofertas de última hora para viajar en septiembre y octubre. Reserva ya tu viaje a las islas, costas, circuitos, Caribe y mucho más. Además, reserva por 15€, si encuentras un precio mejor, te lo igualan y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 72 63 y en la página web www.viajeselcorteingles.es

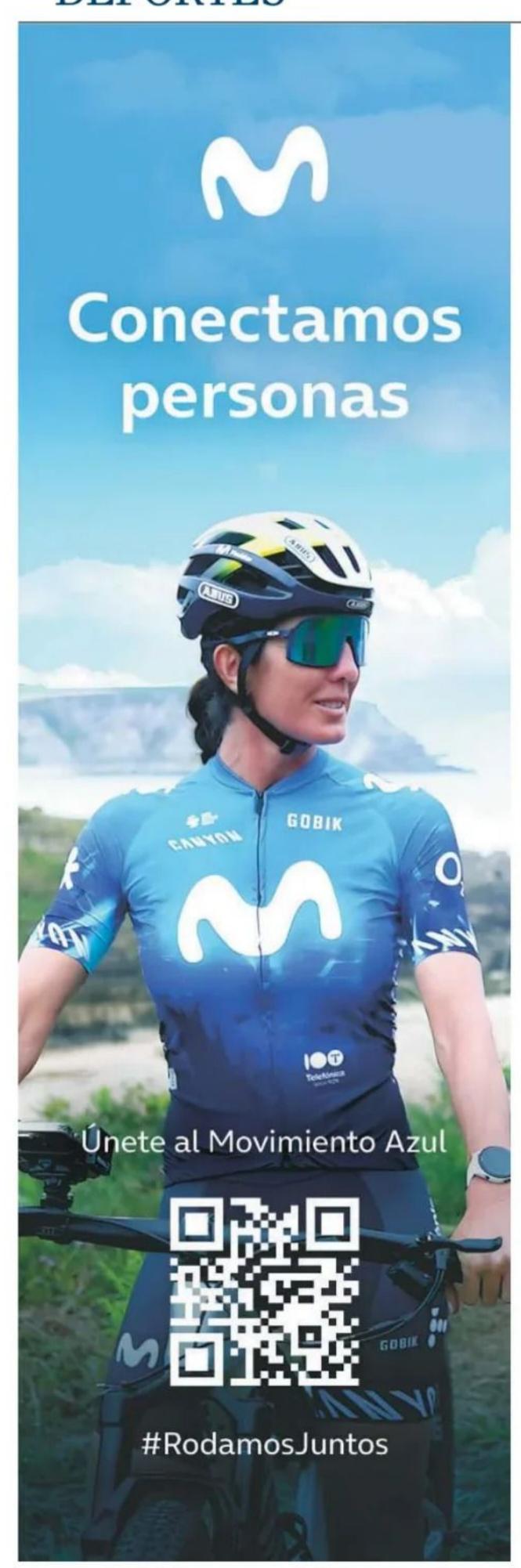



Ben O'Connor, ganador de la etapa y nuevo líder de la carrera

Gana la etapa y es líder después de que los favoritos le permitieran llegar con más de cinco minutos de ventaja

# O'Connor se viste de Sepp Kuss

Domingo García. YUNQUERA

a insultante superioridad de Tadej Pogacar en el pasado Giro de Italia hizo que Ben O'Connor se sintiera el ciclista más tonto del pelotón. Al menos, durante un rato. En la segunda etapa de la carrera, el esloveno atacó y O'Connor fue el único que se sintió con fuerza para seguirlo. Hasta que no pudo más y se hundió.

«Siento que soy el segundo tipo más fuerte, pero probablemente el menos inteligente. Fue estúpido». aseguraba. El australiano se sentía con fuerzas para ganar tiempo respecto a todos sus rivales excepto Pogacar y acabó perdiéndolo. «He aprendido una lección», decía. Y la puso en práctica camino de Yunquera, uno de los pueblos blancos de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga.

El corredor del Decathlon fue uno más de los aventureros que se atrevieron a lanzarse al ataque cuando los ciclistas encaraban la subida al primer puerto, el del Boyar. Llegaron a ser trece los escapados de los que O'Connor se despidió junto a Gijs Leemreize



camino de la cima del puerto del Viento. En la penúltima subida, Puerto Martínez, Ben O'Connor ya se fue en solitario camino de la meta.

El corredor del Decathlon lanzaba un ataque que no sólo debía servirle para ganar la etapa sino también para presentar su candidatura al triunfo final en Madrid. Llevaba cinco minutos y medio al pelotón de los mejores al que acabó sumando otro más en la meta de Yunquera.

El ejemplo de Sepp Kuss el año pasado, cuando ganó la Vuelta gracias a la renta conseguida, vuelve a la mente de los favoritos, que le dejaron ir sin poner a sus equipos a tirar para reducir la ventaja. Y cuando lo hicieron tampoco consiguieron recortar.

Primoz Roglic ya advirtió en la meta de Sevilla de que no era mala idea ceder el maillot rojo para descargar responsabilidades y permitir descansar a su

#### Rigoberto Urán se despide en ambulancia

La Vuelta era la última grande de Rigoberto Urán. El colombiano se despide del ciclismo y su última gran cita era la carrera española. Pero no ha podido marcharse como esperaba, recibiendo el cariño del público. Rigo se cayó, no pudo terminar la etapa y se marchó en ambulancia. Es solo el quinto abandono del medalla de plata en los Juegos de 2012. Es también el último. Esperaba llegar a Madrid para cerrar una brillante carrera. En la sexta etapa se marcha para casa.

#### La Vuelta / Clasificaciones

6º etapa: Carrefour Jerez Sur-Yunquera (185,5 kilómetros)

4h.28:12 (-16) Ben O'Connor (Aus/Decathlon) a 4:33 (-6) Marco Frigo (Ita/Israel) Florian Lipowitz (Ale/Bora) a 5:12 (-4) 4. Clement Berthet (Fra/Decathlon) m.t. Cristian Rodríguez (Esp/Arkea) General Ben O'Connor (Aus/Decathlon) 23h.28:28 2. Primoz Roglic (Esl/Bora) a 4:51 3. Joao Almeida (Por/UAE) a 4:59 4. Florian Lipowitz (Ale/Bora) a 5:18 Enric Mas (Esp/Movistar) a 5:23 Cristian Rodríguez (Esp/Arkea) a 5:26 Antonio Tiberi (Ita/Bahrain) a 5:29 a 5:32 8. Lennert Van Eetveldt (Bel/Lotto Dstny) 9. Felix Gall (Aut/Decathlon) a 5:38 10. Mattias Skjelmose (Din/Lidl) a 5:49 12. Mikel Landa (Esp/TRex Quick Step) Regularidad Wout Van Aert (Bel/Visma) 158 puntos Montaña 1. Sylvain Moniquet (Fra/Lotto Dstny) 16 puntos 1. Florian Lipowitz (Ale/Bora) 23h.33:46 Equipos 1. Decathlon Ag2R 70h.36:30

equipo. Aunque quizá se le fue la mano. A él y al resto de favoritos. O'Connor ya fue octavo en la Vuelta en 2022, pero se acercó más al podio en el Tour de 2021 y en el Giro de este mismo año. En ambas ocasiones fue cuarto. Pero nunca tuvo una ventaja de 4:51 sobre el segundo de la general como la que disfruta ahora sobre Roglic.

«Es una muy buena oportunidad una de las mejores de mi carrera», asume O'Connor. Una oportunidad de subir al primer puesto del podio en una grande. «Quiero disfrutar de cada momento y dar lo mejor de mí. Creo que es una de las mejores oportunidades de mi vida», se repetía en su primera conferencia de prensa como maillot rojo.

En realidad, O'Connor ya disfrutaba de su triunfo y de su liderato cuando atacaba las rampas de la última subida, la del Alto de las Abejas, un puerto de tercera que podía haber servido para animar la disputa entre los favoritos, pero que sólo sirvió para que O'Connor se sintiera cada vez más capaz de disputar el triunfo final. «En la última subida pensaba en el margen que podía conseguir. Tenía claro que iba a ganar la etapa. Lo que tenía en mente era ver cuánto tiempo podía sacar», reconoce.

El autoproclamado corredor menos inteligente del Giro es ahora el más fuerte de la Vuelta. «Hoy ha sido diferente. La formación de la fuga fue dura. Quería ver silos equipos poderosos iban a perseguir y vi que no, que era una buena oportunidad para mi victoria y para la clasificación general», dice. Ahora disfruta de un regalo de casi cinco minutos.

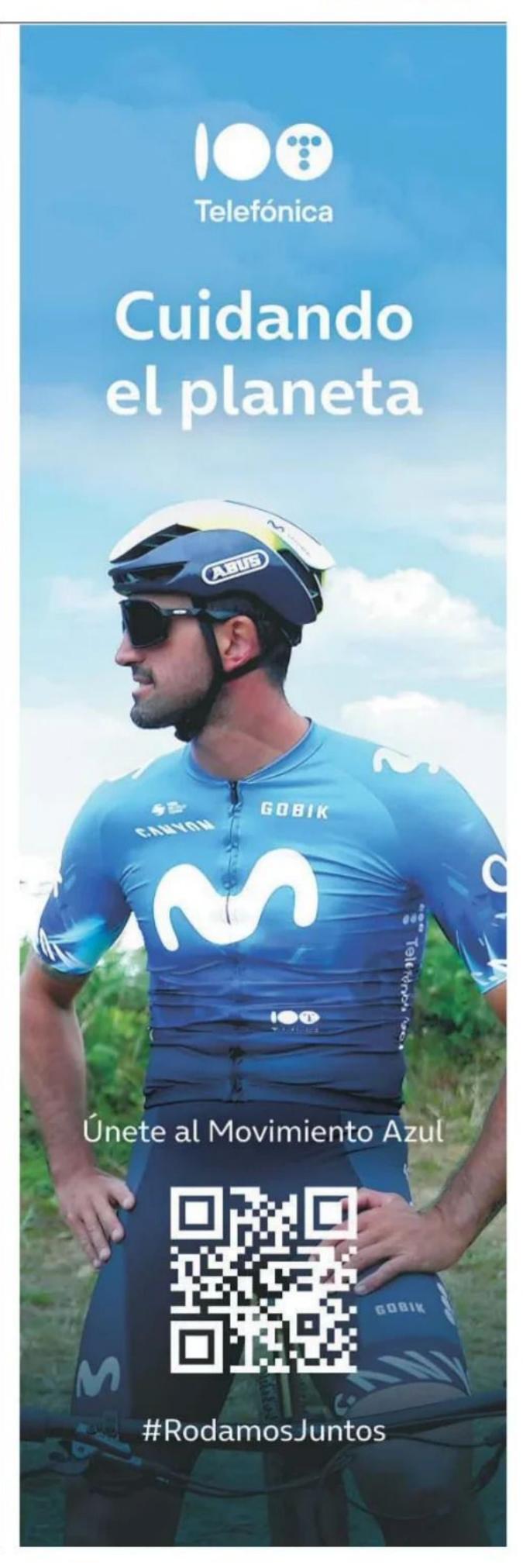

### «Están como motos»

Las pruebas con máscaras que hizo Pintus confirman que la plantilla está físicamente a tope para el domingo

José Aguado. MADRID

Este domingo el Real Madrid de Kylian Mbappé se estrena en el Santiago Bernabéu, contra el Real Valladolid. Un partido que tiene que servir para comprobar que se ha aprendido la lección de Mallorcay no se van a cometer los errores en la colocación y en cierta complacencia, como ocurrió en el debut liguero.

Ancelotti no ahorró críticas a la actitud de los futbolistas, sobre todo en el segundo tiempo, pero mantuvo el plan previsto y dio a la plantilla descanso. Así, el equipo blanco tuvo dos días de vacaciones al principio de la semana y a la vuelta se encontró con lo peor que se podía encontrar, los famosos test de Antonio Pintus: carreras con máscara para que el preparador físico blanco pueda medir el estado de los futbolistas en este momento y pueda compararlo con las pruebas que se harán antes del tramo final de temporada. «Puedo individualizar el trabajo, es el objetivo y repetirlo en marzo porque ayuda a comprender si hay que seguir el trabajo aeróbico o si el equipo está bien, dejarlo y concentrarnos en esprinty aceleraciones, lo que pasó aquí la última temporada», explicaba Pintus en los medios del club.

Son muy llamativas las máscaras Cosmed K5 que se ponen los futbolistas para hacer la prueba. Según la página web de la empresa que las fabrica sirven «para determinar la aptitud cardiovascular de los jugadores y su capacidad de rendimiento (VO2Max)», explica. Así, se va aumentando progresivamente «la intensidad de la prueba mientras se medía la ventilación y la concentración de oxígeno y dióxido de carbono del aire inhalado y exhalado».

No es la primera vez que Antonio Pintus lleva a cabo estas pruebas con los futbolistas, que las sufren de verdad, como después

El partido contra el Valladolid es el estreno de Mbappé como madridista en el Bernabéu mostraron casi todos en las redes. Alguna vez, Pintus ya ha contado que esta plantilla del Real Madrid está preparada para la «tortura» y que aguanta bien lo que les pide porque son unos jugadores con fuerza física y bastante disciplinados. «Están como motos», decían a Efe desde el club.

Las máscaras se colocan sobre la boca y la nariz de los futbolistas, regulan el oxígeno que entra en el organismo y miden las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca y el estado general de cada jugador simulando un entrenamiento de gran exigencia, como si entrenaran a gran altura, aunque trabajen sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, el lugar habitual para el entrenamiento. Con el calor de Madridy el esfuerzo de las máscaras, los futbolistas terminaron poco «contentos», con las pruebas del temido y, a la vez, respetado preparador físico.

«Poco a poco, preparando para el domingo en casa», escribía Jude Bellingham en Instagram nada más terminar la sesión del día. Entre las miles de respuestas que siempre tienen los jugadores del Real Madrid destacaba una muy particular. La de Joselu: «Pintussss», escribía el ex futbolista del Real Madrid, que tan importante fue para el éxito de la pasada temporada con sus goles decisivos

Bellingham no tardó en responder, con una sola palabra, pero muy clara respecto a lo que sienten los futbolistas cuando Pintus se pone manos a la obra: «Devil», (Diablo), respondió el centrocampista del Real Madrid.

Antonio Pintus es una de las patas del éxito del Real Madrid en los últimos años y de ahí que el club y Ancelotti decidieran su vuelta. El famoso preparador físico no trabaja de un día para otro, sino con un plan establecido con el fin de que los futbolistas mantengan una línea constante en su físico y que la larguísima temporada no se les haga pesada, además de intentar evitar las lesiones musculares que tanto daño han hecho en cursos pasados.





#### Vallejo se pierde el entrenamiento por sobrecarga

El central Jesús Vallejo se perdió el segundo entrenamiento de la semana para el Real Madrid, en la preparación del partido contra el Valladolid del domingo, debido a una sobrecarga. Problemas físicos para el actual tercer central del conjunto blanco, debido a que el austriaco David Alaba continúa recuperándose de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en diciembre y que le impide ejercitarse con el grupo. Vallejo trabajó en el gimnasio y se unió a la lista de ausencias que completa el francés Eduardo Camavinga, quien sufrió el 13 de agosto un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda y le queda tiempo de baja.

Kylian Mbappé, con una de las máscaras de Pintus para medir su estado físico



Max Verstappen afronta este fin de semana la carrera de casa en el circuito de Zandvoort, Países Bajos

# Red Bull y Verstappen se quedan sin truco

La FIA prohíbe los frenos asimétricos supuestamente usados por los líderes del Mundial para obtener ventaja

#### Fran Castro. MADRID

La Fórmula Uno es uno de los deportes más tecnológicos que existen, de ahí el interés de los fabricantes de automóviles para estar, de alguna u otra manera, vinculados a esta especialidad. Es el culmen técnico para un vehículo y cualquier solución aplicada que sirva para ganar puede tener un significado futuro en un coche de calle. La frontera entre lo legal y lo ilegal es casi inexistente y tanto la Federación Internacional de Automovilismo con sus comisarios técnicos como los equipos apuran hasta el más mínimo resquicio.

Este fin de semana la F-1 regresa después de tres semanas de descanso y lo hace en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, con una importante novedad técnica. La FIA ha prohibido expresamente cualquier sistema que induzca a pensar que el monoplaza usa frenos asimétricos, es decir, que unas ruedas del mismo eje tengan diferente presión de frenado.

Y, ¿cuál es la razón de esta medida? La FIA, por algunos datos que recibe a base de chivatazos, sospechas o datos técnicos propios cree que algunas escuderías, entre las que destaca Red Bull, usan este sistema para agilizar el paso del coche en curva lenta y tener mayor direccionalidad para que el chasis entre mejor y más rápido en las curvas para pisar el acelerador cuanto antes. Esta sería la ventaja o el truco que estaría utilizando el equipo energético para compensar el enorme peso de los coches con el reglamento actual y su mayor tamaño.

¿Cómo funciona? Al parecer, el

circuito de frenos, mediante un sensor, detectaría el sentido de la curva y mandaría mayor o menor presión a la rueda interior, con lo cual el piloto tendría más facilidad para meter el coche en la curva. Eso no está permitido porque se considera un elemento móvil que afectaría a la aerodinámica. Solo se permite el repartidor de frenada que regula mayor o menor fuerza entre las ruedas traseras y delan-

La eliminación de este sistema explica en parte la caída de Red Bull en los últimos meses

Este fin de semana se comprobará cómo afecta la norma a los equipos señalados: Red Bull y McLaren teras, pero siempre en la misma proporción.

Red Bull y al parecer otras escuderías como McLaren o Mercedes ya habrían retirado el sistema de forma progresiva en las últimas carreras, aunque su competitividad real se verá este fin de semana en Zandvoort. Detrás de este truco está de nuevo el ingenio de Adrian Newey, director técnico de Red Bull, y creador de los monoplazas más laureados en las últimas dos décadas. El sistema ya era conocido, pero aplicarlo a cada monoplaza tiene detrás muchas horas de trabajo y, sobre todo, de talento. De ahí que en las últimas carreras se presume que el rendimiento del Red Bull haya caído y que solo por el pilotaje de Verstappen de momento se mantenga entre los mejores, pero sin abrumar como lo hacía a principio de temporada.

La FIA ha querido cerrar esta posible trampa. Pero hay que reconocer que, de confirmarse que 
Red Bull lo tenía, era muy ingenioso. Como casi todos los trucos que 
inventa Newey, que incluso aprovechaba los gases que emitía el 
motor cuando el acelerador no 
estaba accionado para ganar apoyo aerodinámico con los escapes 
soplados. La F-1 es un campo tecnológico complejísimo y Newey lo 
tiene más claro que nadie.

#### Ligero descenso de infracciones en el deporte

R. D. MADRID

La fotografía más negra del deporte español revela que las peleas y altercados junto con los actos racistas acaparan la mitad de las 1.401 infracciones registradas en 2023 en los espectáculos deportivos, cuyos organizadores fueron responsables de otras 67 sanciones, la mitad por incumplir medidas de seguridad. Son datos de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que recoge el Anuario estadístico del Ministerio del Interior publicado recientemente, que refleja que las infracciones bajan ligeramente respecto a 2022 cuando se registraron 1.520.

Delas 1.401 infracciones im-

putadas a particulares durante la celebración de competiciones y espectáculos deportivos, 645 lo fueron por altercados, peleas o desórdenes públicos, y otras 121 por actos racistas, la segunda infracción más destacada. El consumo de drogas en las instalaciones (79), la introducción de bengalas o material pirotécnico (69), los insultos y amenazas contra aficionados (65), no observar las condiciones de seguridad (62) y no respetar las vallas de separaciones entre aficiones (55) fueron las siguientes infracciones más repetidas. También se cazó a 22 personas accediendo sin entrada a los estadios, a 52 que lo hicieron bajo los efectos de las drogas o el alcohol y a 25 que portaban armas u objetos peligrosos. Dentro de los recintos deportivos, 32 personas fueron sancionadas por lanzamiento de objetos, 16 por exhibir símbolos y pancartas que incitan al odio, yotras 14 por invasión del terreno de juego.

En cuanto a las calificaciones de las diferentes infracciones, 742 fueron leves, 646 fueron tildadas de graves y tan solo 13, de muy graves. La Comisión Permanente prohibió a 980 personas el acceso a recintos deportivos y declaró 55 encuentros deportivos de alto riesgo.

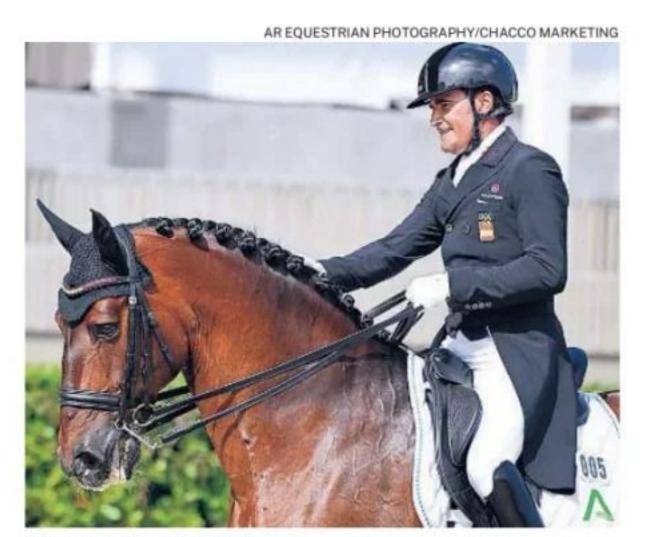

José Antonio García Mena

# Un doble podio sin Juegos

José Antonio García Mena brilló en Doma Clásica en la Copa del Mundo en Hungría

#### Shelly Ramírez Pino. MADRID

La temporada hípica continúa después de los Juegos Olímpicos. La primera cita tras lo vivido en París ha sido el Circuito de la Copa del Mundo. Hungría acogió el International Dressage Festival de Máriakálnok que tuvo a José Antonio García Mena como único participante español. El jinete andaluz y «Gladiador do Lis» estuvieron a un gran nivel en la primera de las seis competiciones puntuables para la Final de la Copa del Mundo, que este año se celebrará en Basilea.

García Mena es uno de los referentes de la Doma Clásica española y el International Dressage Festival de Máriakálnok ha sido su primera incursión en una Copa del Mundo fuera de España. Aunque es uno de los fijos en el CDI-W Madrid Horse Week, este año ha apostado por competir en otros escenarios internacionales de alto nivel de las diferentes sedes de la Copa del Mundo haciendo cerca de 3.000 kilómetros para participar en la Copa del Mundo con su lusitano. En Hungría, García Mena acabó en el podio en sus dos salidas a pista: fue segundo tanto en el Gran Premio como en el Gran Premio Freestyle -la prueba con música-con medias de 70.783% y 74.420% respectivamente.

En el equipo de García Mena uno de los pilares fundamentales es Ton de Ridder, entrenador de renombre internacional.
También cuenta con el apoyo incondicional de Lourdes Ariza, la propietaria de «Gladiador do Lis». Del meticuloso cuidado del caballo se encargan Mette Johansen y Raquel Ginoris, mozos de cuadra de José Antonio, cuya dedicación y amor por los caballos son imprescindibles. Ginoris fue la encargada de ir desde Andalucía a Hungría con el caballo,

#### El jinete andaluz fue segundo tanto en el Gran Premio como en el Gran Premio Freestyle

asegurándose de que «Gladiador do Lis» estuviera siempre en perfectas condiciones.

Los resultados de García Mena en la presente temporada le convertían en más que un serio candidato para estar en los Juegos Olímpicos de París, pero el departamento técnico de la Real Federación Española de Hípica que dirige Miki Jordá no contó con él. Los resultados obtenidos en los Juegos en la disciplina de Doma Clásica podrían propiciar cambios inmediatos en el departamento técnico.

# Los favoritos marcan territorio en Barcelona

La Copa América de vela comenzó con unas excelentes condiciones de navegación en la Ciudad Condal

R. D. MADRID

La Jarra de las Cien Guineas ya está en juego en Barcelona. La primera jornada de la tercera Regata preliminar de la 37ª Copa América de vela tuvo unas excelentes condiciones de navegación (viento de suroeste de 12 a 15 nudos y olas de 0,5 metros) que los favoritos supieron aprovechar. Emirates Team New Zealand, American Magic y Alinghi Red Bull Racing cumplieron con las previsiones y sumaron las primeras victorias.

El Alinghi Red Bull Racing suizo, con Aranaud Psarofaghis y Maxime Bachelin como timoneles, abrió la jornada con una clara victoria sobre el Orient Express Racing francés por 36 segundos. Era el retorno del equipo helvético, ganador de las ediciones de la Copa de 2003 y 2007, catorce años después de su última aparición en el evento. El Orient Express, con Quentin Delapierre y Kevin Pe-

ponnet como timoneles, fue detrás de los suizos desde la salida después de cometer un error de principantes. Sufrió una penalización por encontrarse fuera del límite del campo tras la señal de advertencia a tres minutos de la salida. Lo mejor de los franceses es que llegaron a mostrar toda la capacidad de su AC75, una copia casi exacta del Emirates neozelandés, y alcanzaron una velocidad máxima de 49,3 nudos, más de 90 kilómetros por hora.

La segunda manga fue la primera aparición del defensor del título, el Emirates Team New Zealand, con Peter Burlingy Nathan Outterigge como timoneles. El Luna Rossa italiano resistió bien en la salida, pero un fallo eléctrico propició la victoria «kiwi».

La tercera manga medía a dos de los favoritos, el American Magic de Tom Slingsby y el INEOS Britannia de Sir Ben Ainslie y Dylan Fletcher-Scott, el timonel anunciado la jornada anterior en lugar de Giles Scott. El AC75 estadouni-

El Emirates, el American Magic y el Alinghi confirmaron las expectativas en el estreno dense, con un diseño muy aerodinámico ha sorprendido por su estabilidad. Después de una salida muy igualada, la velocidad estadounidense y la destreza de Slingsby, uno de los timoneles más agresivos de la vela actual, capaz de llevar a su AC75 a una velocidad de 40,8 nudos, aventajaron en casi media minuto a los británicos.

En la manga final, el Luna Rossa compitió después de reparar el fallo eléctrico de su AC75 y su enfrentamiento con el Orient Express francés apenas tuvo historia por la evidente superioridad transalpina.

Resultados primera jornada: Alinghi (Sui)-Orient Express (Fra), 1-0 (por 0:36 segundos); Team New Zealand (Nzl)-Luna Rossa (Ita), 1-0 (retirada); American Magic (EEUU)-INEOS (Gbr), 1-0 (por 0:29 segundos) y Luna Rossa (Ita)-Orient Express (Fra), 1-0 (por 1:33 minutos).

Clasificación (mangas/victorias/derrotas/puntos): 1. Alinghi: 1/1/0/1; 2. American Magic: 1/1/0/1; 3. Emirates Team New Zealand: 1/1/0/1; 4. Luna Rossa Prada Pirelli: 2/1/1/1; 5. Orient Express: 2/0/2/0.

Segunda jornada hoy: Alinghi-American Magic; Inneos Britannia-Team New Zealand; American Magic-Luna Rossa y Orient Express-Team New Zealand.



El Emirates Team New Zealand, en la primera jornada de la Copa América de vela

TIEMPO 61 LA RAZÓN • Viernes. 23 de agosto de 2024

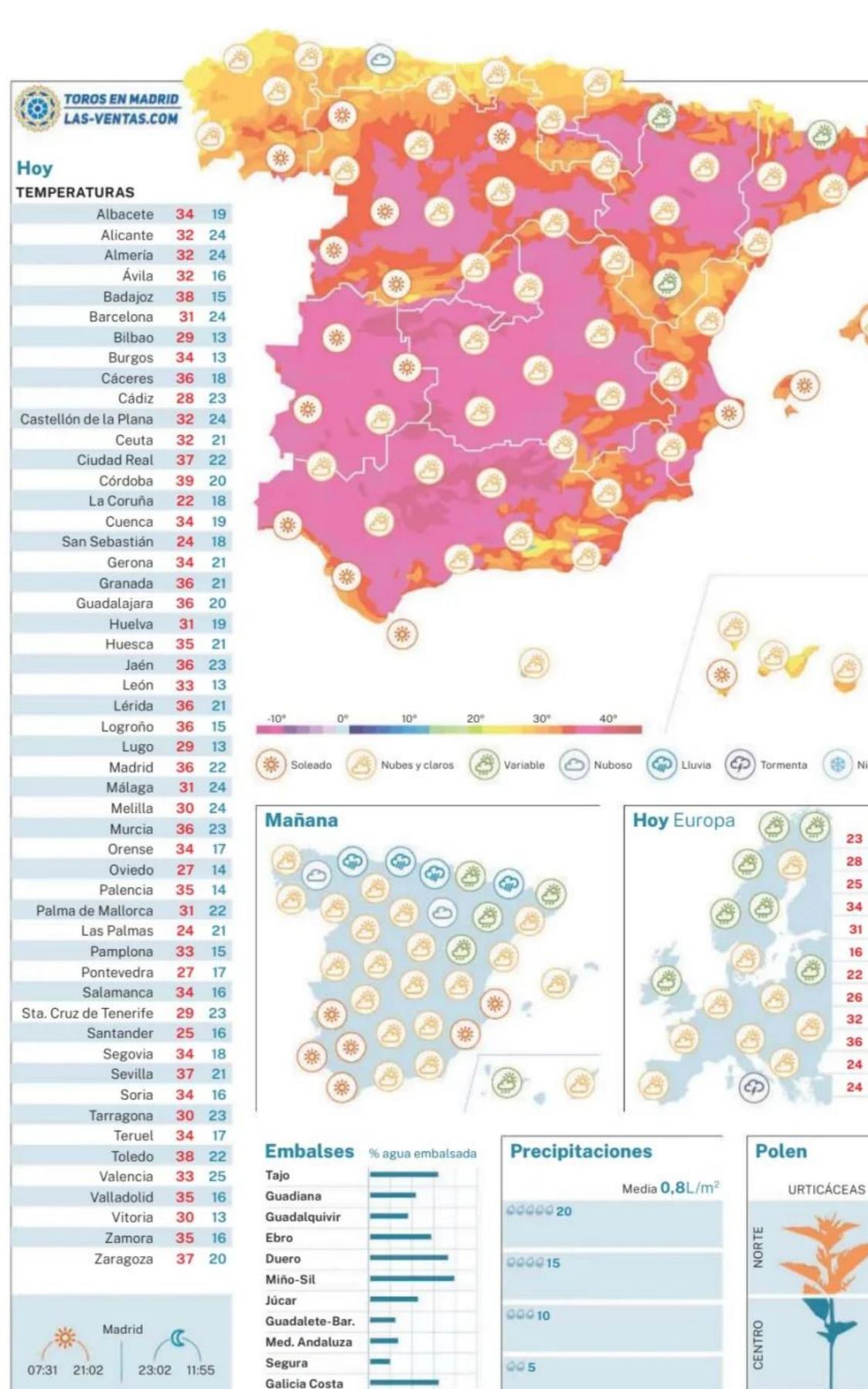

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

4/08

12/08

19/08

26/08

Nueva

Creciente

Llena

Menguante ()

#### Tiempo estable

n la mayor parte del país se prevé tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, en Galicia y Cantábrico occidental se esperan cielos nubosos, con algunas lluvias débiles en el norte y oeste de Galicia. Además, se esperan nubes bajas o nieblas matinales en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, litoral catalán y balear, Murcia y el Estrecho. Asimismo, se prevé nubosidad de evolución en el centro y mitad sudeste peninsular, con posibilidad de chubascos y tormentas dispersos en el tercio oriental, más probables en montaña, con posibilidad de ser localmente fuertes en el Pirineo, Ibérica oriental y La Mancha oriental, sin descartar las sierras del sudeste. En Canarias nuboso en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil aislada. Posible calima débil en Alborán y sur peninsular.

Las temperaturas descenderán acusadamente en medianías y zonas altas de Canarias. En la Península y Baleares no sufrirán grandes cambios, las máximas aumentando en el Cantábrico y Huelva, las mínimas aumentando en el extremo norte y disminuyendo en el oeste de la Meseta y de Andalucía. Se superarán los 35 grados en depresiones del nordeste, de la vertiente atlántica sury, localmente, en depresiones del sudeste. En Canarias soplará un alisio intenso con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

#### A tener en cuenta



Londres

Lisboa

Paris

Roma

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

La plaga de topillos que desde hace años afecta al medio rural de Castilla y León, ha obligado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a flexibilizar la normativa de la PAC para facilitar el control de este pequeño roedor.



SEO/BirdLife ha censado en lo que va de año casi 50 parejas reproductoras de charrán común en la Bahía de Santander tras tres décadas impulsando medidas para la conservación de esta especie, para lo que cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria.



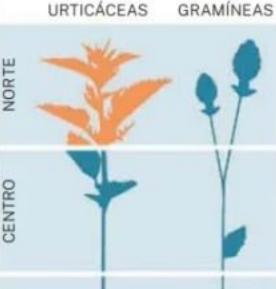

Alto Medio Bajo

Galicia, Aragón, Castilla-La

Mancha, C. Valenciana,

Cataluña y Andalucía

Resto de comunidades

SUR

28

17

25 14

34 22

31 15

14

14

13

14

16

22

26

24

32 16

36 24

24 15



La serie turca «Pecado Original» ha conquistado las tardes, convirtiéndose en un auténtico éxito para Antena 3

# La última **tentación** turca del «Pecado Original» toca su fin

**El drama turco** culmina esta tarde su exitoso paso por Antena 3 y su franja horaria será ocupada por «Y ahora Sonsoles»

David Jaramillo. MADRID

esde que, en febrero de 2023, Antena 3 estrenó «Pecado Original», la serie turca supo capturar la atención del público español con una intensa historia llena de pasiones, traiciones y sorpresas que la convirtieron en una de las apuestas más exitosas de la cadena. Con una media de más de un millón de espectadores diarios y un 12% de cuota de pantalla, esta producción llega a su fin este viernes dejando unos números difíciles de batir en la franja vespertina, superando a su competencia directa con una ventaja constante de más de un punto de audiencia.

Alo largo de sus más de 500 días de emisión, la serie ha seguido las vidas entrelazadas de Yildiz, Zeynep y Ender, tres mujeres cuyos destinos han enganchado a la audiencia. La trama ha ofrecido un cóctel de emociones, con giros inesperados, relaciones apasionadas y venganzas que han atrapado a los espectadores desde el primer capítulo. Con su intrigante narrativa, «Pecado Original» ha sabido mantener ese magnetismo que, últimamente, vienen caracterizando a las series turcas.

El episodio final, que se emitirá esta tarde a las 17:00 horas, ha generado una gran expectativa. Uno de los puntos más intrigantes es la resolución de la relación entre Çaner y Kumru. El matrimonio de esta pareja ha estado rodeado de tensiones y conflictos, y la decisión de Çaner en el día de la boda podría desatar una cadena de eventos que sacudirán a todos los personajes. La duda sobre si Çaner cumplirá con las expectativas familiares o si, por el contrario, tomará una decisión inesperada, es el gancho que ata a los espectadores hasta el último segundo de esta historia. Otro de los momentos clave será el destino de Yildiz, cuya vida experimentará un cambio drástico tras un evento inesperado. Este suceso será decisivo en la serie, dejando a los seguidores con la intriga de cómo afectará al futuro de los personajes.

El impacto de «Pecado Original» ha trascendido las fronteras
de Turquía, convirtiéndose en un
fenómeno global. La serie ha sido
vista por más de 200 millones de
personas en más de 70 países, incluidos Estados Unidos, México,
Grecia y Vietnam. Su éxito se debe
no solo a la fuerza de su trama,
sino también al carisma de sus
personajes y ala calidad de su producción. La serie ha roto récords
de audiencia y ha sido aclamada
por la crítica, consolidándose

El éxito de «Pecado Original» es un reflejo del poder de las historias bien contadas como una de las series turcas más influyentes de los últimos años.

El elenco de la serie ha sido fundamental para su éxito. Sevda Erginci (Yildiz), Eda Ece (Zeynep) y Sevval Sam (Ender) han sido especialmente elogiadas por sus interpretaciones, demostrando una gran química en pantalla y una capacidad única para transmitir las complejas emociones de sus personajes. La dirección de Neslihan Yesilyurt, conocida por su trabajo en «Infiel», también ha sido clave para mantener el ritmo y la tensión de la serie.

El éxito de «Pecado Original» es un reflejo del poder de las historias bien contadas y de la capacidad de la televisión para conectar con audiencias de todo el mundo. Su legado se apuntala como ejemplo de cómo una serie puede capturar la imaginación de millones y convertirse en un fenómeno cultural.

Además, con el final de «Pecado Original», Antena 3 reconfigura su programación vespertina. Desde el lunes 26 de agosto, «Sueños de libertad» mantendrá su horario habitual, mientras que «Y ahora Sonsoles» adelantará su inicio a las 17:00 horas, ocupando la franja horaria dejada por la serie turca. El magacín, presentado por Sonsoles Ónega, se ampliará para ofrecer una combinación de actualidad y entretenimiento como la gran apuesta del canal.

#### Atresmedia lidera en digital con atresplayer a la cabeza de las plataformas

Luis R. Camero, MADRID

Atresmedia refuerza su liderazgo digital un mes más, consolidando su posición como el grupo audiovisual más destacado en el entorno online. Según los últimos datos de Comscore, correspondientes a julio, el Grupo logró más de 23,4 millones de visitantes únicos, manteniendo una ventaja del 137% sobre su competidor más cercano, lo que se traduce en una diferencia de más de 13,5 millones de visitantes únicos. Este liderazgo digital ha sido constante desde abril de 2016, y Atresmedia sigue dominandoelrankingdelossitesmás visitados en España, situándos e en el 8º puesto, mientras que su principal competidor ocupa el 42º lugar.

La plataforma de streaming de Atresmedia, atresplayer, continúa encabezando el sector, con 2,8 millones de visitantes únicos en julio. Este dato refleja un crecimiento del 2% respecto al año anterior y coloca a la plataforma por delante de su rival con una ventaja del 34%. El éxito de atresplayer se debe a su amplia oferta de contenidos, que incluye desde ficción hasta entretenimiento y documentales. Entre los estrenos recientes destacan el thriller «Ángela», protagonizado por Verónica Sánchez, y «Si lo dice mi madre», un innovador dating show presentado por La Pijay La Quinqui, que han sido fundamentales para mantener a la plataforma en la cima.

Además, laSexta.com se mantiene como la web de televisión líder, alcanzando su mejor registro del año con más de 9,6 millones de visitantes únicos en julio. Este crecimiento le permite ampliar su ventaja sobre el competidor más cercano en un 756%. Antena 3 también sigue destacando en el ámbito digital, con más de 6,8 millones devisitantes únicos, superando a su rival por un 15%. Onda Cero, con 4 millones de visitantes únicos, y Europa FM, con cerca de 700.000, completan el dominio digital de Atresmedia, que sigue dominando en el panorama audiovisual español.

| 1.         |
|------------|
|            |
| rritorial. |
| verano.    |
|            |
| rritorial. |
|            |
| Moderna.   |
|            |
| rs.        |
| ICTAN      |
| Rodrigo    |
| 11001160   |
|            |
| rus.       |
|            |
| us manos.  |
| a. «Como   |
| l oro».    |
| lermanos a |
| H          |

| 00:55 | Invictus, ¿te atreves?                          |
|-------|-------------------------------------------------|
|       | LA2                                             |
| 12:15 | Las rutas D'Ambrosio.                           |
| 13.20 | Mañanas de cine. «La ley del juez Thorne».      |
| 14:25 | Ramón y Cajal. Historia<br>de una voluntad.     |
| 15:20 | Saber y ganar.                                  |
|       | Vuelta Ciclista a España.<br>Archidona-Córdoba. |
| 18:00 | El escarabajo verde.                            |

la obra.

21:00 Detrás del instante. 21:30 Plano general. 22:00 Cartelera. 22.05 Historia de nuestro cine. «Cosas que hacen que la vida valga la pena».

19.00 El Paraíso de las Señoras.

18:25 Nunca es demasiado

pequeño.

18:55 La 2 express.

20:25 Días de cine.

23.35 Historia de nuestro cine. «Mi noche de bodas».

#### ANTENA 3 08:55 Espejo público. Con Lorena García. Con la colaboración de Victoria Arnáu, Miguel Valls v Gema López. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15:30 Deportes.

Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:35 El tiempo. 15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original. 18:00 YAS Verano. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaguero. 21:45 Deportes. Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21:55 El tiempo.

22.10 El peliculón. «El becario». Ben Whittaker es un viudo de 70 años que descubre que la jubilación no es lo que esperaba. Entonces aprovecha la oportunidad de volver a trabajar y se convierte en becario sénior en una empresa de moda online fundada y dirigida por Jules Ostin.

00:30 Cine. «Haciendo frente al enemigo».

02:30 The Game Show.

#### LA SEXTA

06:45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí? Capítulo17. Capítulo16.

09:00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arús. 11:00 Al rojo vivo.

Con Inés García. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano. **15:15** Jugones.

Con Josep Pedrerol. 15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando.

Con Miki Nadal. 17:15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y

María Lamela. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 Especial La Sexta

noticias. 21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 La Sexta Columna. Reemisión de una de las entregas más destacadas de la temporada. Antonio García Ferreras y un amplio equipo de periodistas dan forma a este programa de reportajes que da un giro de 180 grados a la realidad y acerca los temas más candentes de la actualidad al

espectador. 22.30 Equipo de investigación. La plaga.

23.37 Equipo de investigación. Alerta Plagas.

00.45 Equipo de investigación. -Las cuatro plagas.

MOVISTAR PLUS+

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz. 10:30 Modern Family. 12:15 Los Simpson. 16:15 The Big Bang Theory. 22:00 Cine. «Pequeños detalles». 00:30 Cine. «Huérfanos de Brooklyn».

02:30 Pokerstars en vivo. 03:00 The Game Show. 03:45 Minutos musicales. 06:00 Mutant busters.

#### NOVA

08:30 Joyas TV. 09:35 La tienda de Galería del Coleccionista. 10:30 Hoy cocinas tú. 11:00 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:20 La viuda de blanco. 18:00 La fea más bella. 20:00 Si nos dejan. 21:30 Guerra de rosas. 00:30 Rumbo al paraíso. 02:05 VIP casino. 02:45 A un paso del cielo.

04:30 Ventaprime.

#### MEGA

07:15 El Chiringuito: la cuenta atrás. 07:30 El Chiringuito de Jugones. 10:00 Crimenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños. 19:50 ¿Quién da más? 23:30 El colegio invisible. 01:00 La prueba está ahí fuera.

#### CUATRO

07:00 Love Shopping TV Cuatro. 07.30 ¡Toma salami! 08.20 Callejeros viajeros. 10:05 Viaieros Cuatro. 11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira. Programa de humor con Marta Flich y Pablo González Batista. 18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro. 20:45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes. 20:55 El tiempo. 21.05 First Dates 22.00 El blockbuster, «El caso Bourne». 00.20 Cine Cuatro. «Un plan

#### **TELECINCO**

07:00 Informativos Telecinco.

perfecto (Master Plan)».

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco. 15:25 ElDesmarque Telecinco. 15:35 El tiempo. 15:45 El diario de Jorge. 17:30 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón. 21:50 El tiempo. 22:00 ¡De viernes! Con Beatriz Archidona v Santi Acosta.

#### **TELEMADRID**

15.30 Cine de sobremesa. «Cómo triunfar en Wall Street».

17.20 Cine de tarde. «Las raices del cielo».

19:30 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes. 21:30 El tiempo.

21:35 El show de Bertín. 23:45 Juntos v...

01:15 Atrápame si puedes Celebrity.

#### TRECE

11:40 Adoración eucarística. 12:00 Angelus.

12:05 Ecclesia al día. 12.20 Don Matteo.

14:30 Trece noticias 14:30. 14.45 Sesión doble. «David y Catriona».

16.50 Sesión doble. «El nórdico»,

18.30 Western, «Colorado Jim», 20:20 Cine. «Tierras lejanas».

22.00 Cine Classics, «Gigante». 01:30 Cine. «El río de la muerte».

14:02 Eddie Murphy: la risa negra de Hollywood.

14:58 Ilustres ignorantes. 15:28 Cine. «Spectre». 17:49 Cine. «The Equalizer II».

19:46 Ilustres ignorantes. 20:15 Leo talks.

20:41 Leo Harlem, 20 años no es nada.

22:00 Cine. «Dragonkeeper: Guardiana de dragones».

23.32 Poquita fe.

00:20 Historias de ficción.

#### STAR CHANNEL

10.13 El cuerpo del delito. 12.57 Los Simpson.

14:21 ACI: Alta Capacidad Intelectual.

15:24 Cine. «Misión Imposible: Fallout».

17:47 Cine. «El Comando». 19.12 ACI: Alta Capacidad Intelectual.

22:30 Cine. «Guardianes de la galaxia».

00:15 Cine. «Guardianes de la galaxia vol. II».

#### WARNER TV

01:55 Casino Gran Madrid

Online Show.

02:20 ¡Toma salami!

**07.01** Lucifer.

08:23 Miracle Workers. 08:23 Lucifer.

08:43 Miracle Workers.

08:43 Lucifer. 09.01 The Rookie.

12.23 El joven Sheldon. 16:29 Cine. «El señor de los

anillos II: Las dos torres». 19.20 Hawai 5.0.

22:05 Cine. «Wonder Woman 1984».

00:33 Cine. «El becario».

**FERIA DEL CABALLO 2024** 

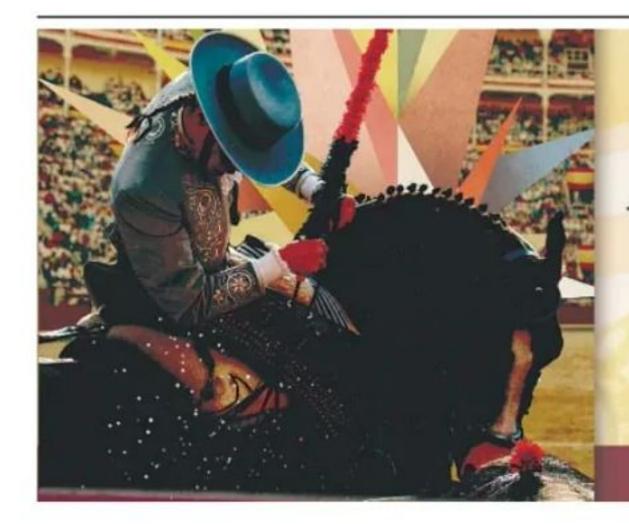

### @PLAZA1 Las Ventas

Domingo 25 de agosto.19:00 h

Corrida de rejones 6 toros de Benítez Cubero

J. Miguel Callejón Ana Rita (confirmación) Sergio Domínguez Miguel Moura Roberto Armedáriz Duarte Fernandes

VENTA DE ENTRADAS EN las-ventas.com





viernes, 23 de agosto de 2024

adie lo sabe. El sanchismo produce sucesos misteriosos que necesitan aclaración. Es la dimensión desconocida. Un terreno para la fabulación, porque estamos ante el político menos fiable de la Historia de España. Es posible que sus hagiógrafos, pelotas y conversos crean que es una exageración, pero la realidad objetiva es que nunca nada es lo que parece. Esto hace que nadie se fíe y menos aquellos que alcanzan acuerdos con él. El último suceso es para nota. Los dirigentes de ERC salieron felices del acuerdo alcanzado para investir a Illa como presidente de la Generalitat. Con enorme celeridad decidieron anunciarlo en una rueda de Prensa donde quedó claro que la portavoz de su ejecutiva tenía menos conocimientos sobre financiación autonómica que mi perra Lolita. Lo bueno es que no le importó hacer el ridículo. Los seguidores de Marta Rovira aseguraron que se garantizaban la soberanía fiscal de Cataluña y que sería similar a un concierto económico con su consiguiente cupo. Habían ganado a Puigdemont. Han pasado unos pocos días y parece que no hay nada que celebrar. El pacto era de impoSin Perdón

#### ¿Qué han acordado el PSC y ERC?



Francisco Marhuenda

«Lo único importante es sobrevivir y gestionar el día a día. Y los de ERC y Junts han caído en sus redes sin que puedan hacer nada» sible cumplimiento, pero lo mejor es que Sánchez lo volvió a hacer.

El líder del PSOE consiguió su objetivo que era colocar a Illa como presidente con un gobierno monocolorytiene, además, la capital catalana en iguales circunstancias con Collboni de alcalde, aunque en este caso gracias al PP. Y luego dirán que no es un político listo y hábil. Los de ERC han hecho el canelo, porque pase lo que pase no pueden hacer una moción de censura ni en la Generalitat ni en el ayuntamiento. Al final, quien gestiona es el socialismo catalán que utilizará ambas instituciones al servicio de sus intereses partidistas. En primer lugar, se pone en funcionamiento la agencia de colocación. A esto hay que añadir que podrá favorecer a su red clientelar, así como a los empresarios que se porten bien y numerosas asociaciones y entidades que viven del pesebre autonómico y municipal. Sánchez nos tiene acostumbrados a esta estrategia de gobernar sin que exista una mayoría alternativa, aunque tenga que sufrir algún que otro sobresalto. Lo único importante es sobrevivir y gestionar el día a día. Y los de ERC y Junts han caído en sus redes sin que puedan hacer nada.



a deuda pública se encaramó en junio en el billón seiscientos veinticinco mil millones de euros con un crecimiento del 3,6% en relación con el año pasado, es decir, 56.239 millones de euros, lo que equivale al 108,2% del Producto Interior Bruto. Sin rasgarse las vestiduras, sin caer en el catastrofismo, los españoles deberán devolver esa deuda abracadabrante con los correspondientes intereses. El bienestar de varias generaciones se cuarteará, sin descartar el riesgo del propio Estado.

La política sanchista resulta cada vez más alarmante. A pesar de asfixiar a los contribuyentes con unos impuestos en crecida, casi confiscatorios, el Gobierno nos endeuda a todos para sufragar el despilfarro de un gasto público desmesurado, de unas promesas económicas en busca de votos a todo punto inasumibles y de un descaro soez al acudir a los préstamos para pagar lo que se promete.

Con su verborrea incontenible, Pedro Sánchez y sus líderes apologizan sus realizaciones, presentan un Estado del bienestar que raya con el paraíso y engañan a los españoles con el pan para hoy que se convertirá en hambre cuando los sucesores del sanCanela fina

#### La deuda pública galopa hacia los 2 billones de euros



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«La deuda pública, un billón seiscientos veinticinco mil millones de euros, significa el 108,2% del PIB» chismo se tengan que enfrentar a los derroches, los despilfarros, las deudas y los déficits de un gasto público deliberadamente descontrolado, aparte la desbocada inflación.

Por supuesto que los ayuntamientos y las comunidades autónomas contribuyen a la desmesura en que se ha situado la deuda pública. Pero solo en un 10%. Corresponde al Gobierno despilfarrador el 90%. Y no parece fácil que la caravana del derroche retroceda. Ni siquiera que se contenga. Al sanchismo le conviene electoralmente mantener la ficción. Y cuando no se pueda continuar, que tallen otros.

Además del auge independentista en Cataluña, sustanciado en la necesidad de los escaños catalanes para mantener en el poder a Pedro Sánchez, está ya abierto un frente económico en el que, a pesar de los incrementos constantes de impuestos, el Estado necesita endeudarse cada vez más para atender las exigencias de pago, contraídas de forma irresponsable. Varios economistas de máximo relieve creen que resulta imprescindible atajar con urgencia la situación creada y exponer a los españoles la gravedad de la situación a la que hemos llegado, zarandeados por una deuda pública y un déficit acongojantes.

Teléf.: 954.36.77.00.\*